# LA PROVINCIA

www.laprovincia.es

DIARIO DE LAS PALMAS

Este periódico utiliza papel reciclado en un 100%

El Ayuntamiento capitalino se persona en el 'caso Valka' como perjudicado Telde festeja el Cristo con un plan insular para invertir 105 millones

PAGINAS 10 v 11

Cordial se plantea la expansión en el Caribe y sopesa Baleares

PÁGINA 25

Kamala Harris ilusiona tras vencer a Trump en un intenso debate

PÁGINAS 30 a 32

CANARIAS, DESBORDADA POR LA ATENCIÓN A LA EMIGRACIÓN ILEGAL

# 630% más de menores en acogida a la espera de un reparto solidario

- Las Islas atienden a 5.300 niños cuando en una distribución entre autonomías le tocarían solo 736
- El Gobierno de Sánchez modera ahora la crítica al acuerdo migratorio de Clavijo y Feijóo que vincula a las regiones del PP
- Los socialistas y Nueva Canarias consideran que el Pacto Canario por la Inmigración está quebrado

PÁGINAS 16,17 y 18



La multitud, ayer, se lanza al Charco en busca de las lisas en pleno éxtasis festivo. José CARLOS GUERRA

Más de 10.000 personas participaron ayer en La Aldea en la gran convocatoria de El Charco, en las fiestas de San Nicolás, con el pasacalle de La Molienda como novedad, antes de lanzarse al agua en busca de las lisas. «Esto se vive como un sentimiento que no se puede explicar

# El Charco empapa el alma

Más de 10.000 personas y aldeanos de medio mundo participan en la zambullida festiva de la pesca de las lisas en la cita más multitudinaria de las fiestas de San Nicolás

con palabras», relataba emocionada Aixa Rodríguez, una de las herederas del Charco en el que ya se encargaba su abuelo de introducir los peces. Como tantos aldeanos la joven romera tenía empapada el alma de emoción, de salitre y tradición festiva.

# Retiro lo escrito

# Silencio y rabia



Alfonso González Jerez

yer el Congreso de los Diputados reconoció a Edmundo González Urrutia presidente electo de Venezuela, una moción del PP a la que se unió, entre otros partidos, Coalición Canaria. Me parece una noticia espléndida. Pedro Sánchez acertó plenamente al conceder asilo político a Edmundo González en España, pero frente a la dictadura venezolana es imprescindible no usar medias tintas. Sobre todo cuando González debió exiliarse porque Maduro y sus secuaces no están dispuestos a tolerar vivo o libre al candidato que les ganó las elecciones presidenciales del pasado julio. Si el veterano diplomático hubiera perdido incontestablemente las elecciones, sin duda se le sometería a burla y escarnio por el chavismo, pero quizás no habrían amenazado su vida.

¿Por qué el Parlamento de Ca-

mo sentido y reconoce -simbólicamente - a González Urrutia como presidente electo? La inmensa mayoría de los españoles que viven en Venezuela (y sus hijos y nietos) son de origen canario. Más de 55.000 venezolanos han encontrado refugio en las islas en su huida de la miseria y la violencia del chavismo. En el pleno parlamentario que concluyó ayer dos canario-venezolanas, Jennifer Curbelo y Socorro Beato, en distintas iniciativas, facilitaron cifras y proyectaron una imagen precisa del drama venezolano y su diáspora por América y Europa: son más de existe millones de personas. Un 20% de su población nativa. Es espeluznante. No me cabe duda que el Gobierno autónomo y distintos cabildos aumentarán en sus presupuestos del próximo año el gasto en programas de apoyo a los canarios en Venezuela. Es una necesidad política y una obligación moral incuestionable. Pero ahí parecen detenerse los principales partidos políticos canarios, incluida Coalición y NC.

narias no se pronuncia en el mis-

Desde siempre los gobiernos

autonómicos han intentado evitar entrar en harinas que podrían ser consideradas competencias de carácter estatal, como las relaciones exteriores, Cuando inadvertidamente o no se ha roto esta regla se han puesto muy nerviosos. Recuerdo lo ocurrido con motivo del fracasado golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002. Detenido el presidente legítimo de la república en un fuerte militar, Pedro Carmona juro en Miraflores el cargo de jefe del Estado. Apenas 47 horas después Hugo Chávez era repuesto y Carmona, expresidente de la patronal Fedecámaras, sometido a arresto domiciliario. Por entonces presidía el Gobierno de Canarias Román Rodríguez y alguien le acercó un micrófono y le pidió su opinión. Muy brevemente, Rodríguez celebró que Venezuela emprendiera el regreso a la democracia. Cuando en la agencia Ideapress se nos ocurrió publicar estas declaraciones nos cayó la del pulpo. Uno de esos pulpos que se enfrentaron con el Nautilus, gigantescos, fuertes y babosos. Desde Presidencia del Gobierno aullaban exigiendo una rectificación.

Gente amable, gentil y razonable del equipo de Rodríguez se mostraban descompuestos, como enfermos de cólera morbo, y telefoneaban una y otra y otra vez. Al final llegamos a un acuerdo y afortunadamente todo se calmó.

Rodríguez cometió un error. Y en el fondo de ese error está la misma razón que alimenta la discreción del Gobierno actual y de todas las administraciones. En Venezuela el gobierno canario actúa como una suerte de ONG que debe lidiar, para materializar sus programas de ayuda, con el gobierno federal o con los estados. Todos, por supuesto, chavistas. Una declaración política desde el Gobierno de Canarias podría llevar a la dictadura ha boicotear activamente la ayuda del Ejecutivo canario, a negarse a colaborar, a paralizar expedientes, en cerrar las puertas de los despachos. Entiendo todo ese espantoso realismo pero confieso que me consume la rabia contra esos asesinados, ladrones y farsantes que exigen ya no respeto, sino admiración dentro y fuera del país que mantienen secuestrado a punta de bayoneta y hambre.

# Newsletter

# El futuro de la UE, entre Draghi y Letta



Albert Sáez

DIRECTOR DE EL PERIÓDICO

o más llamativo, diría incluso que morboso, del informe que ha entregado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi es la propuesta de que la UE emita deuda conjunta por valor de 800.000 millones de euros para transformar su economía y asegurar su competitividad frente a China y Estados Unidos haciéndola verde y digital. Draghi pone el dedo en una de las llagas de la economía continental: si no se recupera competitividad no se podrán mantener los actuales niveles de protección social. Así que hay que volver a la clásica receta del keynesianismo: endeudarse para crecer.

Hace solo cuatro meses, otro italiano, Enrico Letta, entregó otro informe sobre el futuro de la UE, en ese caso encargado por el Consejo Europeo, es decir, por los jefes de Estado y de Gobierno. En el caso de Letta el acento se ponía en la necesidad de reforzar el mercado único interior, especialmente en el ámbito de la investigación y de la tecnología, para ganar la batalla a China y Estados Unidos. Letta y Draghi, Draghi y Letta, son las versiones italianas de las fuerzas que han forjado el contrato social europeo que dejó de funcionar con la crisis de la deuda que arregló Draghi desde el BCE. Fue el extremismo neoliberal el que lo quebró y hemos perdido más de una década intentándolo arreglar desde los populismos de derechas o de izquierdas.

Los dos informes pugnarán en las próximas semanas por configurar la agenda de la nueva legislatura europea. A esa pugna, Alemania llega inmersa en una crisis de su modelo industrial que la mantiene en el borde de la recesión y la amenaza no es la deuda sino la falta de competitividad por la quiebra de su modelo energético. Por lo tanto, no está claro que siga aferrada al grupo de los frugales. Francia, por su lado, está experimentando con un Gobierno atenazado por el populismo de uno y otro signo, cosa que le puede convertir en el líder de un nuevo proteccionismo.

# LA PROVINCIA

Director:

Antonio Cacereño Ibáñez acacer@laprovincia.es - @ajcace

EDITORIAL PRENSA CANARIA

Alcalde Ramirez Bethencourt, 8, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, ISSN 1576-0820 D.I. G.C. 717/1968 www.laprovincia.es y www.editorialprensacanaria.es

Subdirector:

Fernando Canellada

Redactores jefe:

Soraya Déniz, Javier Durán y Dunia E. Torres

Jefes de Sección: Misraim Rodríguez, Manuel Ojeda, Nora Navarro y Jacobo Corujeira

Directora Comercial: Vanessa Merino Jefe de Contabilidad: José Uría

Redacción y administración: Tfno.: 928 479 400. Fax: 928 479 401 Apd. de Correos, 180. laprovincia@epi.es

publicidad.laprovincia@epi.es Tfnos.: 928 479 412 / 400 Fax: 928 479 413 Suscripciones:

suscriptor@laprovincia.es Tfno.: 928 479 496

CLUB LA PROVINCIA

Publicidad:

Director: Javier Durán. León y Castillo, 39 - 928 479 400

© Editorial Prensa Canaria, S.A. Las Palmas de Gran Canaria.







MEDALLA DE ORO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA







ESTA EMPRESA SE HA ACOGIDO A LAS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA COFINANCIADAS CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL PARA LAS REGIONES LILTRAPERÍFERICAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN CANARIAS.

"UNA MANERA DE HACER EUROPA"

# **HUMOR**

PADYLLA



# **EL RETROVISOR**

FERNANDO MULTITUD

# Nueva visita del padre Ángel a la isla de El Hierro

El sacerdote Ángel García, conocido popularmente como el padre Ángel, de Mensajeros por la Paz, viajó ayer a El Hierro para estrechar lazos con los que trabajan en la acogida de los migrantes africanos. «Me duele en el corazón por los que llegan y por los que no llegan», expresó.

# Una escena escatológica, a las doce en el parque de San Telmo

«En el quiosco de la música del parque San Telmo había ayer un sin techo 'cagando' a las doce de la mañana». Perdón por la expresión escatológica (soez, indecente). Al pan pan y al vino vino. «La hierba crece en ladrillos y no en los jardines. La ciudad está tocando fondo», alerta un lector.

# Comisión de pleno

# El Ayuntamiento opta por personarse como perjudicado en el 'caso Valka'

El juez rechaza la solicitud del consistorio para comparecer como interesado en la causa que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Geursa

Adzubenam Villullas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se personará finalmente como perjudicado en el denominado como caso Valka y no como interesado como había planteado en un primer momento. La asesoría jurídica municipal emitió el lunes una resolución de la alcaldesa, Carolina Darias, mediante la que estima personarse ante las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número dos de la capital ante la denuncia interpuesta por la asociación Rehoyas Avanza.

El caso Valka parte de unas inmatriculaciones de terrenos presuntamente ficticias en Tamaraceite Sur por parte de la empresa municipal Geursa y abarca una serie de contrataciones realizadas por dicha entidad dependiente del Ayuntamiento. Hasta el momento hay seis investigados, de los cuales uno es el empresario Felipe Guerra y el resto son empleados públicos. Los hechos que invetiga la fiscalía se han sucedido entre los años 2002 y 2021.

El concejal de Presidencia, Hacienda y Modernización, Francisco Hernández Spínola, dio cuenta de esta resolución este miércoles en el transcurso de la comisión de pleno de Gestión Económico-Financiera y Especial de Cuentas. Esta nueva decisión de la asesoría jurídica viene después de que el juez inadmitiera la personación del Ayuntamiento capitalino emitida por el Consistorio el pasado 29 de agosto, dos semanas despúes de que la Justicia iniciara los registros en las Oficinas Municipales y en la sede de Geursa.

Spínola señaló durante su intervención que están siguiendo los criterios que marca la asesoría jurídica ante un «interés legítimo» del Consistorio a personarse en la causa. El concejal, mano derecha de Darias, indicó que esta medida les permitirá «tener toda la información y acceso al sumario para actuar cuando proceda en el ámbito de la administración sin interferencias y respetando las actuaciones judiciales».

En tal caso, indicó que de tomar decisiones «en el ámbito administrativo» lo harán «cuando proceda, basándonos en hechos y en pruebas, antes nunca, respetamos la presunción de inocencia de todos los empleados públicos». Actualmente están implicados en el caso la gerente de Geursa, Marina Mas; el coordinador de la oficina técnica de la entidad, Carlos Cabrera; el jefe del departamento jurídico de la misma entidad, Luis Pérez; y Miguel Ángel Padrón, ex jefe de

# Pagos por 1,2 millones

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llevará al próximo pleno pagos por valor de 1,2 millones de euros. El grueso, 827.822 euros, corresponde a la indemnización por vía judicial a Almacenes Guanarteme, empresa que canalizó el barranco de La Ballena entre las calles Castillejos y Vergara, la promotora del edificio de 11 plantas adjunto a esta parcela asumió la obra mediante acuerdo verbal. Habrá pagos también por valor de 309.000 euros por una nueva sentencia favorable a Emalsa. Por último. el edil de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, señaló que han tramitado expedientes extrajudiciales de crédito para pagar 81.000 euros por eventos culturales, 21.000 por intereses de sentencias, 2.900 por intereses de demora y otros 57.000 por otros conceptos. | A. V.

Parques y Jardines y ahora al frente de Sector Primario; además de José Manuel Setién, ex jefe de Urbanismo hoy retirado, y el empresario Felipe Guerra.

Spínola ordena un informe sobre los contratos con Guerra Patrimonial y Es Vertical

Spínola señaló que el pasado 30 de agosto firmó una resolución para incoar al servicio de Contratación la elaboración de un informe mediante la revisión de los contratos vinculados con Guerra Patrimonial v Es Vertical -ambas implicadas con el caso-, «así como sobre los contratos con otras empresas o entidades participadas o con coincidencia de accionistas o administradores». Una vez tengan este documento, el edil solicitará otro a la dirección de Recursos Humanos «para examinar las compatibilidades o incompatibilidades de las personas investigadas». En cualquier caso, será «cuando proceda, respetamos la presunción de inocencia».

A petición del PP, el concejal dio explicaciones sobre el contrato suscrito con la empresa Guerra Patrimonial -cuyo administrador es el investigado Felipe Guerra- para dar suministro de agua en tomadores en el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. Spínola admitió que está «conectado» con el informe que están elaborando; al tiempo que apuntó que «se adjudicó con todos los informes favorables» y calificó el expediente de «impecable». El concejal puntualizó que «en ningún caso» aparecían en el mismo la firma de «algunos de los investigados».

El edil de Presidencia arrancó la Comisión con bronca con el edil popular, Ignacio Guerra, y llamando «mentirosa» a la portavoz del partido, Jimena Delgado. El popular acusó al equipo de gobierno de «amordazar» a la oposición y señaló que «así empiezan las dictaduras». Spínola matizó que las peticiones que le hicieron sobre este caso tenían que ver con contratación, por lo que debían tratarse en la sesión de este miércoles y no en la que tuvo lugar el martes, como pretendía la oposición.

Valka tiene cuatro principales líneas de investigación: las supuestas permutas irregulares de terrenos en Tamaraceite Sur; cinco adjudicaciones de obra; el acceso remoto a Geursa del ex jefe de Urbanismo; y contratos irregulares en Parques y Jardines.

# La ciudad tramita menos de la mitad de los contratos que tenía previstos para este año

A. V.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha tramitado hasta comienzos de septiembre 122 contratos de los 284 que estaban previstos en el plan de contratación de 2024. Así lo admitió el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, durante la comisión de pleno de ayer.

El edil señaló que esperan sacar adelante «los esenciales» y admitió que en el plan de contratación recogieron todas las demandas, «podríamos haber depurado más». Admitió que el 80% de los contratos estaban en nulidad cuando asumió el cargo, algunos desde hace años; entre ellos, los de recogida de limpieza viaria o de residuos sólidos urbanos, todavía pendientes.

Hasta ahora, han formalizado 14 contratos, 19 están en licitación, 33 han sido devueltos a los centros gestores y 24 están pendientes de evaluación; el resto están en diferentes fases del proceso.

# El nuevo cuadro impositivo incluirá la tasa de recogida de basuras y revisará el IBI

A. V.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El nuevo cuadro impositivo que estará incluido en los presupuestos municipales de la capital de 2025 revisará el IBI y otras tasas. El edil de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, señaló ayer en comisión de pleno que el equipo que lidera está inmerso en la elaboración de las cuentas del próximo año, para las que ya se ha solicitado a los distintos centros gestores que hagan sus propuestas de gasto.

También están trabajando en el capítulo de los ingresos. Los esfuerzos están «centrados» en la implementación de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos. Spínola indicó que están pendientes de una reunión de la Fecam este mes con todos los ayuntamientos de la Isla donde «se establecerán reglas generales». Se revisarán además las tasas de IAE en las vías del municipio, licencias de apertura de negocios, el callejero fiscal y la de construcciones y obras.



Fachada de la sede de Geursa en la plaza de la Constitución, donde se han producido diversos registros en agosto. | ANDRÉS CRUZ

# Bienestar social



'La Niña' vuelve a tener ocupantes. La réplica de la carabela La Niña situada en la plaza de Canarias, entre el parque Santa Catalina y el centro comercial El Muelle, ha vuelto a ser ocupada por personas en situación de sinhogarismo. La embarcación, que solía ser usada como refugio hasta que fue pasto de las llamas en mayo del año pasado, continúa sin reparar y vuelve a tener colchones y residuos junto a su casco. | LP/DLP

### A. Villullas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La ciudad ha atendido en lo que va de año a 201 personas en situación de sinhogarismo. La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, señaló este miércoles en la comisión de pleno homónima que de estas personas que han contabilizado los trabajadores del servicio de calle que presta Cruz Roja hasta 50 han logrado salir de esta situación. Además, la edila, interpelada por el PP, dio cuenta de las recientes declaraciones y reproches por parte de su homóloga en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Charin González a cuenta del empadronamiento de este colectivo.

De estos dos centenares de personas en situación de sinhogarismo en la capital, 162 son hombres y 39 mujeres. El distrito Isleta-Puerto-Guanarteme sigue siendo la zona de la ciudad en cuyas calles pernoctan un mayor número, 89. Le sigue el distrito Centro, con 64 personas en esta situación de calle; 24 en Ciudad Alta y 24 en Vegueta-Cono Sur-Tafira. Por el contrario en el de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya no han contabilizado a nadie.

# La ciudad atiende a 201 personas sin hogar este año y 50 salen de la calle

Vargas señala que se empadrona a los vecinos que pernoctan en la calle en la Fábrica de Hielo

En mayo, la concejala señaló en esta misma comisión de pleno que las personas que habían atendido hasta ese momento eran 124, por lo que en cuatro meses las calles de la capital han sumado 77 personas en sinhogarismo -aunque, tal y como indicó ayer Vargas, 50 han salido de esta situación a lo largo del presente año-. Lo cierto es que la ciudad lleva sin hacer un censo oficial desde 2020 por un problema laboral.

En cuanto a la polémica desatada por la concejala de Acción Social de la capital tinerfeña, Vargas rechazó la veracidad de dichas afirmaciones -esta señaló que había personas sin techo de la capital grancanaria que iban a empadronarse a Santa Cruz por dejación de funciones del Ayuntamiento que lidera Carolina Darias-.

Vargas apuntó que las trabajadoras sociales que cubren el servicio de calle «verifican la situación de todas las personas sin hogar», y en caso de no estar empadronadas en ningún sitio, «se les empadrona en la Fábrica de Hielo». Este es el recurso que el Ayuntamiento capitalino está utilizando en sustitución de Gánigo, clausurado y desalojado en 2022. En el último año, han inscrito a 151; y en total, el Ayuntamiento tiene registradas actualmente a 1.044 personas en situación de vulnerabilidad.

# 132 mujeres, víctimas

Tan solo durante el mes de agosto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria trató a 132 mujeres víctimas de violencia de género. De estas, a 89 se les proporcionó ayuda psicológica, a diez, jurídica, y a 52 algún tipo de protección. Por la Casa de la Mujer han pasado en lo que va de año 589 mujeres, según datos que proporcionó ayer la concejala de Igualdad, Carmen Luz Vargas, en la comisión de Bienestar Social. En este sentido, la concejala del PP María Amador volvió a solicitar la contratación de una abogada que preste un servicio específico a estas mujeres, «llevamos haciéndolo desde 2018». Vargas, por su parte, indicó que se la ha pedido a Recursos Humanos «y nos han prometido que tendremos una en la Casa de la Mujer». | A. V.

# El nuevo contrato del servicio contra las plagas de la ciudad, a la espera de un informe

A. V.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El nuevo contrato del servicio antiplagas de Las Palmas de Gran Canaria sigue en proceso de tramitación y a la espera de un informe. La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, indicó ayer en la comisión de pleno homónima que se trata de un contrato con unos pliegos «complejos»; en este sentido, «se ha solicitado información a la asociación de empresas de control de plagas sobre algunos puntos controvertidos, nos han enviado respuesta y se deberá añadir».

No obstante, Vargas, como respuesta a las peticiones de la oposición, indicó que aunque el contrato se encuentre vencido, los ciudadanos pueden llamar a Salud Pública (928 44 86 16) o ponerse en contacto a través del correo electrónico controldeplagas@laspalmasgc.es y denunciar la presencia de cucarachas, ratas, moscas u otros insectos. Apeló a la colaboración ciudadana y apuntó que personal del servicio municipal acudirá, «la petición pasa a convertirse en una tarea».

# Ayuda a domicilio

La concejala dio cuenta además de la situación del contrato de ayuda a domicilio, el cual salió a licitación en julio y semanas después quedó desierto. Vargas señaló en la comisión de pleno que optarán por un negociado sin publicidad ante la ausencia de empresas interesadas en presentar ofertas. El contrato, que fue presentado por el Ayuntamiento con un gran acto, salió a concurso por un valor de 74,6 millones de euros para el periodo 2024-2027.

# Administración pública

# El servicio de atención telefónica sale a licitación por 2,2 millones

El Ayuntamiento amplía los recursos del número 010 con asistencia técnica para trámites telemáticos, traducción y canales de difusión

# LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación por 2,2 millones de euros el servicio de atención telefónica a la ciudadanía a través del número 010 para los próximos cuatro años. A través de la concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos que dirige Francisco Hernández Spínola, el plan persigue dotar de asistencia técnica para la tramitación telemática, realizando un seguimiento de los datos y pasos necesarios para la correcta gestión de las peticiones, y la creación de canales de difusión mediante SMS, WhatsApp o Telegram, haciéndolo además más accesible para personas con discapacidad auditiva.

Entre los servicios básicos del 010, o el número de cabecera de este mediante el 928 446 000 que mantendrá su operatividad, está facilitar información sobre la ciudad y sus servicios públicos, prestar apoyo de carácter admi-

nistrativo e institucional, ofrecer guía general de la ciudad y de las actividades socioculturales que se celebran en el municipio, así como otros temas de consultas especializadas que fueran de interés para los vecinos y vecinas, y sus visitantes.

El servicio de atención telefónica 010 se encargará de la cita previa para los servicios de Atención Ciudadana, solicitud de recogida de trastos, incidencias con la sede electrónica, asistencia al contribuyente y también en materia de servicios sociales, y cualquier otro servicio que se habilite en la web municipal.

Hernández Spínola ha resalta-

do la importancia de este servicio, que durante los últimos seis años ha incrementado el número de llamadas en un 80%. «Para el Ayuntamiento es fundamental seguir prestando un servicio de máxima calidad a través del número 010, con una atención más cercana y eficiente que facilite a la ciudadanía cualquier trámite administrativo relacionado con el Ayuntamiento, además de aportarle toda la información necesaria en el día a día de nuestra ciudad», incidió. «Con este nuevo contrato que licitamos», ha añadido Hernández Spínola, «continuamos con el proceso de modernización de la ciudad».

# **Deportes**

# El Club de Baloncesto Esbisoni entrena en canchas sin techo, agua ni luz

El equipo del barrio de La Paterna ha tenido que rechazar entrar en la categoría sénior nacional porque uno de los requisitos es jugar en un pabellón cubierto

**Gretel Morales Lavandero** 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Este año es el 25 aniversario del Club de Baloncesto Esbisoni, sin embargo, es un cumpleaños agridulce ya que trabajan en condiciones paupérrimas. Este equipo de La Paterna entrena a techo descubierto sin luz ni agua en sus instalaciones, servicios básicos que reclaman al Instituto Municipal de Deportes (IMD).

El club cuenta con tres espacios de entrenamiento, la cancha del antiguo colegio Drago, de propiedad del IMD desde este año, y que ha sido adaptada para los jugadores, aunque no se ha incorporado aún un techo ni agua ni luz. Estos servicios están inoperativos desde que hace tres años alguien robó los cables de cobre y la grifería. Además, juegan dos veces a la semana durante dos horas al día en el Pabellón Juan Beltrán, que en la zona central tiene las canastas rotas, por lo que tienen que jugar en los laterales, que no cuentan con las medidas reglamentarias. De esta forma, pueden entrenar pero no celebrar partidos. Por otra parte, cuentan con la cancha del colegio Perseida, que el equipo directivo les permite usar.

El Esbisoni, que entrena a las categorías escuelas, junior y sub-22, reclama al Ayuntamiento que teche la cancha para del antiguo colegio Drago con el objetivo de practicar de forma óptima. Estos



Jugadores del Ebisoni entrenan en la cancha del antiguo colegio El Drago. | LP/DLP

problemas han obligado a que el equipo no pueda posicionarse durante dos años en la categoría de senior nacional, ya que uno de los requisitos es contar con un pabellón cubierto. «Ya estamos cansados de renunciar, los jugadores al final se te van a otro club y el barrio de La Paterna va perdiendo esa actividad deportiva», afirma el director deportivo del club, Ismael Fer-

nández. El IMD explica que la adscripción de la cancha se produjo en el segundo trimestre del año, por lo que hasta entonces no se podía actuar. «En cuanto se produjo, se intervino en la cancha, dándole prioridad al pavimento para mejorar las instalaciones», apuntan.

La falta de techo ha provocado la cancelación de partidos y entrenamientos por la lluvia, además que en horario de invierno no pueden practicar más tarde de las 18.00 horas porque anochece y no tienen alumbrado. Además, como no cuentan con agua tienen que guardar garrafas para limpiar los baños después de que los jugadores los usen.

Los directivos del equipo mantuvieron una reunión el pasado junio con la concejala de Deportes, Carla Campoamor, que les prometió que incorporaría el agua y la luz a la infraestructura. Pero, por ahora, no han visto ningún tipo de progreso en el tema. Por su parte, fuentes consultadas del IMD afirman que hoy tienen una reunión para seguir dialogando sobre la situación. «En junio pasado finalizamos la renovación del pavimento con una inversión aproximada de 50.000 euros. Esa actuación era prioritaria. Ya entonces les comentamos que iríamos paso a paso, y que para el suministro de agua y luz se requiere de unos trámites previos en los que se encuentra ahora mismo el IMD», detallan.

«Al final los jugadores se te van a otro club y el barrio va perdiendo la actividad»

Los jugadores solo pueden hacer uso del Juan Beltrán dos días a la semana durante dos horas

En La Paterna está ubicado el Pabellón Polideportivo La Paterna, propiedad del Cabildo de Gran Canaria. Varios años han solicitado entrenar en este pabellón cuando los equipos no hagan uso del mismo. Sin embargo, han obtenido «silencio administrativo» en todas las ocasiones. «Yo no estoy pidiendo que me lo den gratis, nosotros pagamos el alquiler de las canchas, pero es que ni pagando», lamenta la presidenta del club, María Begoña Suárez.

# **Formación**

# La Universidad Popular abre el periodo de preinscripción para este curso

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento ha abierto el periodo de preinscripción para el curso 2024-2025 de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste (UP), que ofrecerá más de 2.000 plazas en talleres socioculturales dirigidos a adultos. Como explica la concejala de Educación, Nina Santana, las personas que deseen inscribirse podrán hacerlo a través de sites.google.com/view/webup, unos talleres que tendrán precios accesibles de 12 euros para las actividades cuatrimestrales y 27 euros para las anuales.

# Fotografía



# Fotosub promociona el 'acuario natural' de la ciudad

El próximo 30 de septiembre arranca la edición número 15 del Fotosub Las Palmas de Gran Canaria «con la obligación de celebrar que tenemos un auténtico acuario gigante», en palabras del concejal de Turismo y Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, en referencia a Las Canteras. Además del certamen fotográfico, la playa acogerá talleres y actividades como rutas en kayak y de snorkel, bautizos de buceo y el Fotosub en Familia. | LP/DLP

# Comercio

# El puesto número uno del Mercadillo de San Lorenzo busca empresario para su apertura

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha publicado una resolución para abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes destinadas a la convocatoria pública para la adjudicación del puesto número uno del Mercadillo Agrícola de San Lorenzo. El puesto a adjudicar consiste en una unidad destinada a la venta de alimentos preparados singulares y/o de especial calidad, así como bebidas no alcohólicas. La autorización tendrá un período de vigencia de un año, prorrogable anualmente.

# **Tribunales**

# Unas llaves de coche olvidadas dieron con una presunta banda de secuestradores

El hallazgo reveló el nombre de los acusados y facilitó intervenir medio millón de llamadas

### Benyara Machinea

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Unas llaves de coche olvidadas en el escenario del crimen fueron la pieza clave para dar con los nombres de los cinco hombres acusados de hacerse pasar por policías para secuestrar a una pareja en Pozo Izquierdo y robar 34.000 euros de su vivienda el 20 de enero de 2019. Agentes de la Guardia Civil declararon este miércoles en el juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas que recibieron las llaves por parte de los residentes de la vivienda asaltada, los cuales vieron cómo sus supuestos agresores las habían dejado atrás en plena huida. Los informes solicitados a la compañía del vehículo centraron las pesquisas sobre un grupo de cinco personas y la geolocalización de las líneas móviles v medio millón de intervenciones telefónicas revelaron su supuesta vinculación con los hechos.

La vista oral continuó este miércoles con las declaraciones de los agentes que practicaron las diligencias de investigación. Uno de ellos señaló que empezaron a indagar en el caso la misma noche de los hechos, cuando recibieron de forma paralela la denuncia de una de las víctimas del secuestro (su acompañante no presentó cargos) y del hermano de este y su amigo, que estaban viendo una película en su domicilio cuando fueron sorprendidos por la presunta banda, que les dijeron que eran policías y tenían que registrar la vivienda.

Los actos supuestamente delictivos tuvieron lugar en un margen de unas cuatro horas, aproximadamente entre las diez de la noche del día 20 y las dos de la madrugada del 21. Las antenas a las que se conectaron los teléfonos móviles de los acusados Jonay M. R., Aridane L. Q., Rayco A. G., Roberto Salvador A. G. y Joel P. H. indican que durante esa noche se desplazaron entre tres puntos distintos de la Isla: Pozo Izquierdo, La Montañeta y Vecindario.

El hecho de que la mayor parte de los presuntos secuestradores aparecieron con el rostro tapado por pasamontañas, sumado a que era de noche y una de las víctimas perdió completamente la visión, dificultó averiguar sus paraderos. Por tanto, la pista fundamental para los investigadores fueron las llaves del vehículo que aparecieron en la vivienda. Los agentes solicitaron información a la compañía de coches para que le indicara qué vehículo podía abrirse y arrancarse con esas llaves. Sin embargo, fruto de un malentendido, el fabricante les pasó un listado de 113 unidades que se podían abrir con el mando del coche, aunque solo una de ellas se podía poner en marcha con la llave.

En ese listado apareció un coche matriculado en Vecindario y su titular se convirtió rápidamente en uno de los sospechosos. Comprobaron las antenas a las que se conectaron sus dos líneas de teléfono móvil en ese margen de seis horas y comprobaron que una de ellas había hecho dos veces el re-



Los acusados, de espaldas, ayer en la segunda sesión del juicio en la Audiencia Provincial. | B. M.

La investigación erró en un principio al centrarse en un sospechoso con un coche similar

Las defensas mantienen que las intervenciones telefónicas no estaban justificadas

corrido del descampado de Las Palmas de Gran Canaria a Vecindario y viceversa, por lo que fue detenido. Sin embargo, este manifestó que, aunque era el titular de esa línea, se la había regalado a un amigo suyo que era el que hacía uso del móvil. Una llamada de teléfono saliente desde Marruecos por esa línea, mientras el investigado estaba en Gran Canaria, lo apartó de la investigación. Además, las llaves localizadas solo servían para abrir las puertas de su coche, pero no para ponerlo en marcha.

Los agentes solicitaron a la compañía de vehículos una nueva relación en la que se incluyeran únicamente los coches que podían abrir y arrancar con las llaves encontradas y fue ahí cuando aclararon que solo había un modelo que cumplía dichas características. Este pertenecía a la pareja de uno de los cinco acusados. Las consecuentes intervenciones telefónicas son la pieza que sostiene la acusación contra el resto de miembros de la presunta banda y se reproducirá parcialmente al final del juicio.

Las defensas reclaman que se declaren nulas las pruebas practicadas en fase de Instrucción porque sostienen que se solicitó la intervención de llamadas a un número ilimitado de personas y atentó contra los derechos fundamentales de sus defendidos, que en aquel momento aún no estaban imputados. Solicitan la impugnación de los autos de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana que autorizaban dicha medida y la llaman a declarar frente al tribunal el próximo lunes, que será cuando continúe y previsiblemente concluya el juicio.

También declararon los peritos que examinaron a la víctima y que tasaron el valor de los móviles sustraídos. La médico forense de oftalmología explicó que solo pudieron valorar las afecciones que tuvo la víctima en la vista por la presunta agresión con base en informes anteriores a 2013, seis años antes de la fecha de los hechos. Considera que «es probable o posible que haya habido un empeoramiento fruto de la contusión», pero no descarta por completo que pueda derivar de un empeoramiento de la patología que padecía desde los siete años.

# Seguridad

# LA PROVINCIA/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las Palmas de Gran Canaria se consolida como la ciudad de las diez más pobladas del país donde menos delitos se registran y la segunda con menos delitos por cada mil habitantes. Así lo refleja el Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, que señala que en los primeros seis meses del año la criminalidad convencional descendió un 1,8% en la capital grancanaria. Destacan los homicidios dolosos y asesinatos, con ninguno registrado este año frente a los dos ocurridos en 2023; delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, con un 27,4% me-

# Los delitos graves y robos violentos caen un 27% en el primer semestre

La ciudad reduce su tasa de criminalidad y se afianza como la segunda de España con menos crímenes por cada mil habitantes

nos; robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, con un 17,5% menos; robos con violencia e intimidación, con un descenso del 14,5%; el tráfico de drogas con una disminución del 10,3% y los hurtos, con un 6,2% menos.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, ha resaltado que «como ha ocurrido en los últimos diez años, Las Palmas de Gran Canaria se mantiene como una de las ciudades más seguras de España y en la que menos delitos se cometen de entre las diez más pobladas». «En esta ocasión, además, somos la urbe canaria donde más decae la criminalidad convencional con un 1,8% menos que en comparación con la primera mitad de 2023», ha añadido.

«Estos datos son un buen refle-

jo de la buena política que se está desarrollado en Las Palmas de Gran Canaria en materia de seguridad, con un proceso de modernización y ampliación de la plantilla, con dos procesos selectivos para 45 agentes y seis subinspectores de la Policía Local que están muy próximos a su finalización, o la reciente incorporación de cinco nuevos inspectores; y también gracias a que, entre todos,

estamos construyendo una ciudad más viva y amable», ha enfatizado Íñiguez.

# Faltas convencionales

Las estadísticas hechas públicas por Interior señalan que en los primeros seis meses se registraron un total de 8.057 delitos convencionales en Las Palmas de Gran Canaria. Esta cifra supone una caída del 1,8% en comparación con el mismo periodo de 2023.

En cuanto al ratio de delitos por cada mil habitantes, la capital grancanaria alcanza un resultado de 21,31 delitos; sólo por detrás de Zaragoza con 16,25 y con registros sensiblemente mejores que Barcelona (48,05), Valencia (34,03), Sevilla (32,56) o Madrid (31,02).

# PONTE AL DIA



# VUELVE

a Televisión Canaria con más actualidad, entretenimiento y muchas novedades

ESTRENO
LUNES 16
a partir de las 12.00 h.



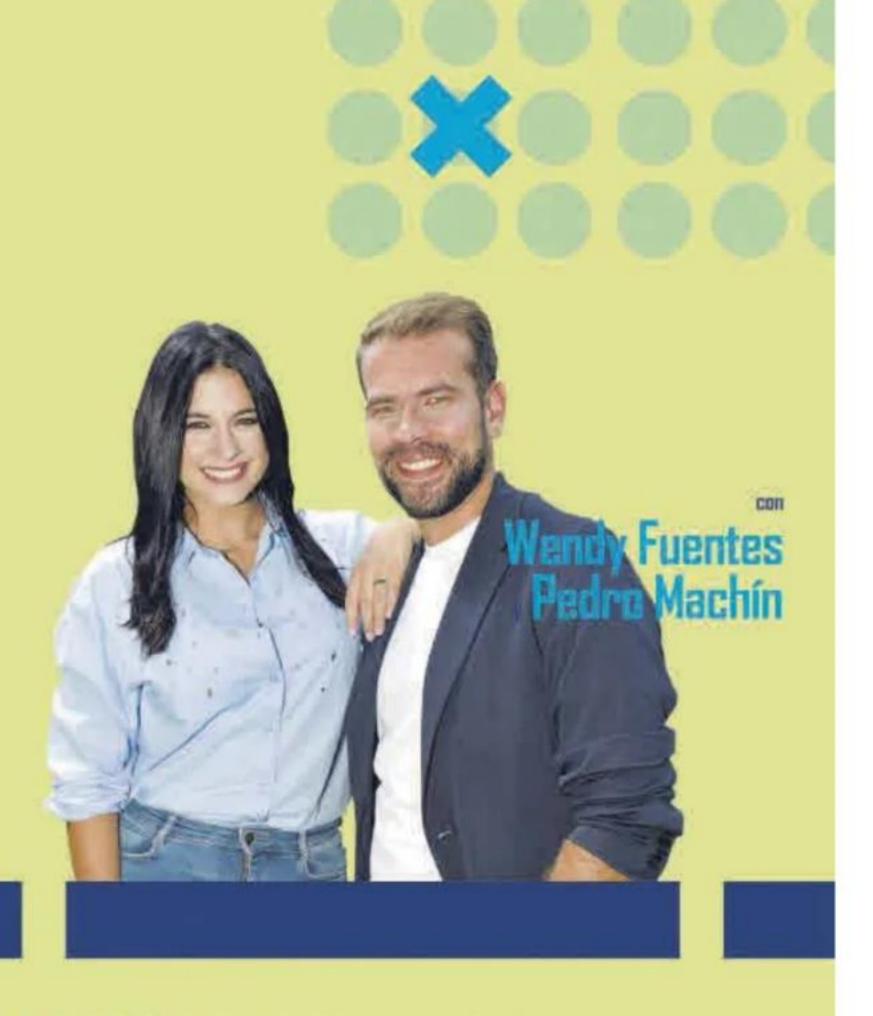



# La Aldea



# El año nuevo empieza con El Charco

10.000 personas acuden a la llamada de las lisas en el día más emocionante de San Nicolás que empapa el alma de La Aldea

Carla Gil Alberiche

LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

Charco nuevo, año nuevo. Así lo ven muchos aldeanos, que no se esconden al decir que para ellos el año no comienza cada 1 de enero como está estipulado, sino cada 11 de septiembre con la fiesta del Charco en La Aldea. Con una casita en un lugar privilegiado para vivir de primera mano esta tradicional fiesta, René Melián se emociona cuando es cuestionado sobre el sig-

nificado que tiene para él este día. Aldeanos de toda la vida, fueron sus padres los que le inculcaron a la familia la emoción de vivir el Charco, y ahora son ellos los que han cogido el relevo y los que tienen el deber de transmitir la importancia de la misma.

Cada año se reúnen en la casa de sus padres alrededor de 40 personas, entre los que destacan familiares, amigos y algún que otro conocido. Aunque viven en La Aldea, la casa de la playa solo la utilizan para fines de semana y días como el de ayer, en el que la fiesta es el mejor pretexto para volver a verse. «Para nosotros cuando nos metemos en el Charco es el inicio de cada año, no es tirarse y salir, sino la hora en la que estás en remojo y saludando a unos y otros, es como un fin de año literalmente», comenta René junto a la puerta de la casita de sus padres.

Desde las diez de la mañana abren las puertas del hogar y esperan a que comiencen a llegar los invitados. Entre ellos, los hay quienes se atrasan un poco debido a sus profesiones de maestros. «Cuando estamos a punto de meternos y una vez en el Charco, rodeado de todos los que quieres llegan las lágrimas sueltas, porque te acuerdas de los que faltan», señala Melián. La Molienda fue una de las novedades de la jornada. Un nuevo pasacalle que salió a las 14.00 horas desde el muelle con el objetivo de que la espera hasta las cinco que se lanza-

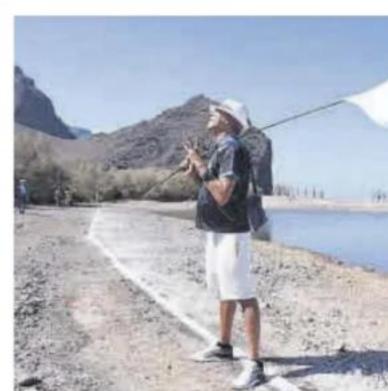

ra el volador y comenzara el Charco no se hiciera tan larga. La Banda de Agaete puso la música, y las más de 10.000 personas que participaron el ambiente y la diversión. Además del calor, el viento fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, marcando la racha máxima del archipiélago a las 14.20 horas con una velocidad de 87 kilómetros por

Pasa a la página siguiente >>

# La Aldea



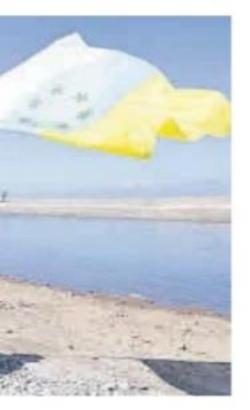

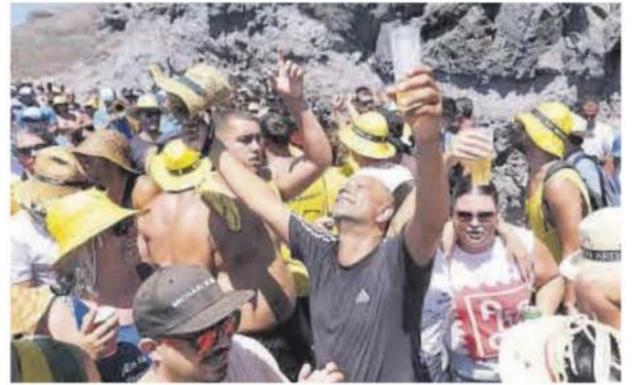



<< Viene de la página anterior

hora. En cuanto a los ganadores de los premios de lisas, Julen, Aroa y Leyre se alzaron con el premio al mayor número de capturas con cinco piezas; Pedro Godoy logró el premio a la lisa de mayor longitud y Álvaro Guerra ganó el premio a la lisa de mayor peso.

Una de las herederas del Charco es Aixa Rodríguez. Así la conocen Aixa Rodríguez, heredera de las fiestas: «Todas mis heridas se curan este día, es un amor que siento hacia este momento y para mí siempre ha sido como volver a casa»

en el pueblo debido a su pasado familiar. Desde siempre ha estado ligada a la playa de La Aldea, y el Charco es su refugio, al igual que lo ha sido para todo su entorno, especialmente para su abuelo, marinero

y encargado de coger las lisas y adentrarlas en el agua. «Esto se vive como un sentimiento que no se puede explicar con palabras, es algo único que no lo entiendes hasta que vienes», explicaba Aixa, con el

alma empapada de emoción. Para ella, al igual que para muchos aldeanos, el año comienza el 11 de septiembre. «Todas mis heridas se curan este día, es un amor que siento hacia este momento, para mí siempre ha sido como volver a casa», señala Rodríguez emocionada. Las parrandas, la música o el ambiente familiar. Todo en conjunto forma la ecuación perfecta para lograr la definición de un día inolvidable pese a que solo ocurra una vez al año. Su primera vez en esta cita no fue como ella imaginaba, ya que su familia hizo lo imposible para tirarla al Charco. Desde entonces decidió que jamás se lo iba a perder. «Lo mejor es el final, cuando la gente se va y nos quedamos los del pueblo disfrutando de una calma y un momento de paz difícil de conseguir en otro lado», apunta la heredera de la fiesta.

El alcalde de La Aldea, Víctor Hernández, parecía uno más entre la multitud. Bailes, risas, abrazos con los vecinos del pueblo, reencuentros y algún que otro manteo. «El mensaje que quiero transmitir es que yo soy uno más y que estamos para sumarnos y unirnos», explica Hernández. «Hay que ser transparentes y esa es la base de todo», dijo minutos antes de lanzar el volador y adentrarse en el Charco.

La primera vez de Alfonso Mendoza en el Charco fue cuando tenía 14 años, en el año 1979. Sin tener ni idea de lo que era esta fiesta aldeana, unas vacaciones junto a su familia en el sur le hicieron descubrir un nuevo mundo del que desde entonces no se ha podido despegar. «Estábamos de vacaciones en Mogán y conocimos a una familia en las fiestas del Carmen que fueron los que nos enseñaron la festividad del Charco», recuerda Alfonso Mendoza.

Desde entonces, todo ha cambiado razonablemente, empezando por las personas que acuden a ella. «Antes solo venía gente del pueblo, pero ahora se apuntan desde todas partes de la isla. Aun así, esto ha mejorado mucho», apunta Mendoza. En su mano lleva una bandera canaria de grandes dimensiones, que es lo que sin duda alguna le caracteriza allá donde va. «Me llena de orgullo traer mi bandera a esta fiesta, y aunque ya no me suelo meter en el Charco, no hay nada como vivir el día junto a los que

más quieres», señala emocionado.

Una tradición que ha mantenido desde los 14 años, y que ha intentado transmitir a buena parte de su familia, incluso los que viven en la otra parte del territorio. «Tengo unos primos que emigraron a Uruguay y que ahora viven en Canadá, y hace unos años les trajimos y se quedaron alucinando con esta fiesta, tanto que

hasta se animaron a meterse y coger lisas», sentencia. Ya lo dice José Pedro Suárez, presidente honorífico y de la Fundación Canaria Proyecto Comunitario La Aldea. «El Charco para los aldeanos es algo espiritual porque te devuelve a aquellos años en los que estabas con tus padres», apunta. Una tradición viva que tiene muchas definiciones según a quién le preguntes, pero que todos coinciden. El Charco es familia, volver al pasado y el comienzo de un año nuevo.

# Telde



El presidente del Cabildo, Antonio Morales, saluda al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, a su llegada a la ciudad. | ANDRÉS CRUZ

# El Cabildo invierte 105 millones en obras para transformar la ciudad

La Institución aporta 1,4 millones para ampliar la desaladora de Salinetas • El presidente insular y varios de sus consejeros realizan una visita oficial al municipio

Esther Medina Álvarez

TELDE

La inversión del Cabildo de Gran Canaria en el municipio de Telde en este momento asciende a 105 millones de euros a través de acciones impulsadas de forma directa o que cuentan con financiación insular. Así lo constató el presidente de esta institución, Antonio Morales, durante la visita que realizó ayer a esta ciudad junto a los vicepresidentes Augusto Hidalgo y Teodoro Sosa, y los consejeros Carmelo Ramírez, Minerva Alonso, Pedro Justo y Juan Díaz.

Morales, que fue recibido por el alcalde, Juan Antonio Peña, y gran parte de la Corporación teldense, explicó que esta cantidad incluye inversiones directas en proyectos que ha considerado «de enorme trascendencia para la ciudad» y que tienen que ver con el desarrollo de las zonas industriales y comerciales, con la movilidad y las conexiones de los territorios y comarcas del municipio, y con las políticas sociales, en dotaciones emblemáticas como el centro sociosanitario de Taliarte o el de Santa Rosalía, entre otras muchas actuaciones, por valor de 70 millones, que se encuentran en distintas fases de desarrollo, así como varios proyectos incluidos en el Plan de Cooperación con los

Ayuntamientos, que suman 13 millones, y el Fdcan (23 millones).

No obstante, la financiación de algunos de estos provectos podría perderse porque el Ayuntamiento está teniendo dificultades para su ejecución en los plazos establecidos y, precisamente, este fue uno de los principales asuntos que se abordaron en la reunión mantenida entre los representantes de las dos instituciones tras el acto de recibimiento institucional celebrado en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales con el fin de estudiar la situación de estos expedientes y encontrar fórmulas que eviten que Telde se quede sin esta financiación.

Y es que «no se puede entender la realidad y el futuro de Gran Canaria si no es trabajando de manera compartida con esta ciudad. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo», añadió el presidente del Cabildo, quien aseveró que se seguirán incluyendo nuevas propuestas del municipio en los próximos presupuestos de la Institución insular.

La comitiva insular aprovechó también para visitar la desaladora de Salinetas, una instalación que será ampliada gracias a la inversión de 1,4 millones de euros del Cabildo de Gran Canaria para aumentar en 4.000 metros cúbicos diarios la generación de agua desalada, superando así los 20.000 metros cúbicos de producción.

Con esta ampliación, el Ayuntamiento de Telde cubrirá toda la demanda de agua desalada del municipio, que llegará a prácticamente la totalidad de los barrios y mejorará el servicio que llega ahora de forma deficitaria a algunos de ellos, quedando únicamente fuera de este servicio los núcleos de la cumbre, que seguirán siendo abastecidos gracias a los pozos y galerías.

En concreto, la actuación prevé la construcción de una tercera línea de producción sin que sea necesario ampliar la superficie de la desaladora, puesto que se reservó el espacio para la construcción de un módulo de ósmosis inversa.

El Cabildo tiene previsto aprobar esta financiación en el Pleno de octubre y una vez recibida la certificación, el Ayuntamiento de Telde licitará los trabajos. El proyecto tiene un plazo de ejecución de 14 meses y tendría que estar justificado a finales de 2025 o principios de 2026. El alcalde señaló, por otro lado, que el siguiente paso será la construcción de nuevos pozos para captar agua y aumentar la toma de agua directa del mar para su desalación, una actuación que tiene un coste estimado de unos 900.000 euros.

El municipio desalará 4.000 metros cúbicos diarios más para atender la demanda

> Las dos instituciones quieren agilizar los trámites para evitar que se pierdan subvenciones

Durante la visita a esta infraestructura hidráulica, el gerente de Aguas de Telde explicó que esta desaladora cuenta con un sistema de emisores venturi para disolver la salmuera y reducir el impacto que produce la devolución al mar de la concentración salina resultante del proceso de desalación.

Entre las obras y proyectos que en este momento están desarrollándose o están a punto de ejecutarse en Telde de forma directa por el Cabildo o a través de la financiación insular, se encuentran, por ejemplo, la ampliación de la Residencia de Taliarte (18,7 millones), la adquisición del edificio que albergaba el centro Santa Rosalía (cuatro millones), la mejora y modernización del muelle de Taliarte (4 millones), el acondicionamiento de la GC-41 y la reparación de las pasarelas peatonales de la GC-1, que suman 7,2 millones; el reasfaltado del enlace de Ikea, la reparación de las barreras de la mediana de la autovía o la aportación de 850.000 euros para la rehabilitación de viviendas en Jinámar.

Además, el Cabildo subvenciones con dos millones de euros a
diversas organizaciones sociales
del municipio y tiene previstas
intervenciones en el patrimonio
histórico por valor de 1,3 millones. A esto se suman cerca de 10
millones para aparcamientos en
la zona comercial abierta y diversas mejoras en áreas industriales
como El Goro, Melenara, Cruz de
la Gallina o Maipez.

El listado de actuaciones incluye, por otro lado, 1,3 millones para obras de asfaltado y repavimentación en varios barrios, 174.000 euros para ampliar el cementerio de San Gregorio, 1,3 para mejorar la distribución de aguas regeneradas desde la Edar de Jinámar, 1,4 para subvenciones deportivas y 1,5 para la renovación de las instalaciones deportivas, y planes de empleo, entre otras.

# Compromisos y lealtades

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destacó que la visita institucional del presidente y varios de los consejeros a la ciudad —que tachó de «histórica»— es una oportunidad para «renovar la lealtad del gobierno y de la ciudad con el Cabildo de Gran Canaria», y apostilló que «Telde tiene que avanzar para que Gran Canaria vaya hacia adelante y viceversa». El regidor añadio que «Telde tiene un problema importante con el asfaltado y el Cabildo ya nos echa una mano importante y ha mostrado su compromiso de seguir ayudándo-

nos con ese asunto», así como «con dos grandes instalaciones que tenemos cerradas, que son el Mercado Municipal y el Polideportivo Paco Artiles». Por su parte, Morales declaró que «este encuentro institucional manifiesta la lealtad entre administraciones, el diálogo y el compromiso para resolver los problemas más inmediatos de la ciudad. Somos conscientes de la compleja evolución social y demográfica del municipio, es por ello que nos hemos comprometido con el gobierno de Telde para tenderles una mano». | E.M.A.

# Telde



El sacerdote Francisco González, ayer durante el pregón de las fiestas del Santo Cristo de Telde. | ANTONIO ALÍ

# González: «El Cristo quería ser el centro de todos los corazones»

El sacerdote recordó durante el pregón la leyenda que cuenta que la imagen 'aumentó' su peso cuando quisieron llevarla a la capital

# Esther Medina Álvarez

TELDE

El sacerdote Francisco González dio inicio aver a las fiestas del Santo Cristo de Telde con la lectura de un pregón en el que repasó la historia y las leyendas que rodean a la talla que preside el Altar Mayor de la Basílica Menor de San Juan Bautista, que «quería ser desde el primer momento el centro de todos los corazones teldenses. Estos le robaron el corazón al Santo Cristo y el Santo Cristo, en pago, les brindó su presencia, en imagen y espiritualmente, para siempre».

Francisco González, que fue párroco de esta iglesia teldense entre 1993 y 2007, relató cómo unos marineros que se preparaban para salir a faenar en la playa de Bocabarranco, en Jinámar, «un día cualquiera» del siglo XVI, observaron «algo raro a no menos de 200 metros» flotando en el mar. Cuando arrastraron el bulto hasta la orilla, descubrieron que se trataba de «una imagen enorme, preciosa, de un Cristo» que entregaron a los responsables de la parroquia de San Juan, que, a su vez, avisaron al Obispado. Entre todos, continuó, deciden la imagen fuera trasladada a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a la sede episcopal. Sin embargo, según la leyenda, «al llegar al Puente de los Siete Ojos, camino de Las Palmas de Gran Canaria, la sagrada imagen, que no llega a los ocho kilos de peso, se hizo tan pesada, que ni una yunta de bueyes era capaz de arrastrarla». Este hecho, afirmó Francisco González, «fue la prueba evidente» de que «el Santo Cristo no quería viajar, sino permanecer».

Durante su pregón, el sacerdote señaló que las fiestas del Santo Cristo de Telde son, en realidad, las de la Santa Cruz, pero que a lo largo de los siglos se han unido las dos celebraciones «entrañables, cargadas de emoción, espiritualidad y por qué no decirlo, de popularidad», con la Bajada y la Subida como actos principales. Recordó, además, que inicialmente se bajaba la imagen de su hornacina en ocasio-

# Los próximos actos

# HOY

Bajada de la imagen Tras la misa de las 19.00 horas se celebrará la Bajada de la imagen. Podrá verse desde la iglesia

y de la plaza de San Juan, donde habrá sillas y una pantalla, en Youtube y en TVC.

# Del 13 al 21

# Novena y unción

Durante este periodo se realizará una novena, cada día a las 19.00 horas. También se celebrarán eucaristías a las 8.30. 12.00 y 19.30 horas. Mañana, después de la última misa, habrá una unción de enfermos.

# SÁBADO

# Procesión

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, presidirá la eucaristía (19.00 horas) y la procesión de la imagen religiosa por las calles del casco histórico de la ciudad.

nes especiales como «sequías, guerras, epidemias o pestes, hasta que el joven párroco Juan Artiles Sánchez, por los años 60 del siglo pasado, después de sopesarlo con la comunidad y pidiendo los oportunos permisos» consiguió que fueran anuales.

Asimismo, dedicó parte de su alocución para recordar cómo la imagen pernoctó una vez en San Gregorio porque el trono se rompió durante una procesión dentro de la ciudad. «Pero que en cinco siglos saliese de Telde para procesionar a Las Palmas de Gran Canaria, nunca fue posible» hasta que en 2000, declarado Año Jubilar, «se organizó la gran peregrinación desde abril a junio, junto con la Bajada de la Virgen Nuestra Señora del Pino, de Teror a Las Palmas de Gran Canaria». Esos meses, reconoció González, que era párroco entonces en Telde, «nos pareció una eternidad esos meses, mirando al retablo del Altar Mayor y ver la hornacina vacía»

Ese «hecho histórico» que «tuve la suerte» de vivir, incluyó la visita de la talla a la cárcel, los centros psiquiátrico y dermatológico y la cárcel, donde hizo noche antes de llegar a la catedral.

«Esta nuestra parroquia de San Juan Bautista, fue y será, un faro de luz esplendente, con la enorme energía, batería - cargador, que es la imagen del Santo Cristo de las Aguas», aseveró el pregonero.

Francisco González concluyó su intervención rogando al Cristo lluvia, ya que «nuestra tierra canaria está sedienta, nuestros campos, resecos, y nuestros agricultores, angustiados».

# Mogán

# El IES Arguineguín estrena los ciclos de guía en el medio natural y de panadería

La nueva formación cubrirá la demanda de la diversificación turística en el municipio

### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El IES Arguineguín-Lidia Pulido estrena este curso dos nuevos Ciclos Formativos de Grado Medio: 'Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre' y 'Panadería, Repostería y Confitería' fruto de la coordinación entre la directiva del centro, el Ayuntamiento de Mogán y la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales del Gobierno de Canarias para sumar nuevos ciclos que den respuesta a las demandas del alumnado y a los nichos de mercado que están surgiendo debido al desarrollo del propio municipio y la diversificación turística.

Hace ocho años Mogán no contaba con oferta de formación profesional, pero era necesaria y entonces el Ayuntamiento de Mogán, de mano del IES Arguineguín-Lidia Pulido, lideró la iniciativa con fondos municipales dotando al centro de las instalaciones y equipamiento para poder impartir ciclos formativos.

El objetivo de incorporar estas titulaciones es también que los alumnos no tengan que desplazarse a otros municipios para cursar esa FP. Además, contribuyen a cubrir la demanda que está experimentando el municipio a raíz del trabajo de las entidades privadas y el propio Consistorio. «Todas las políticas y proyectos en los que trabajamos están orientados a lograr la inserción laboral de nuestros residentes», explica la concejala de Presidencia y Empleo, Tania Alonso. Para el próximo curso, el Consistorio pretende que en este centro también se impartan los FP de "Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes Informáticas y Telecomunicaciones' y de 'Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red'.

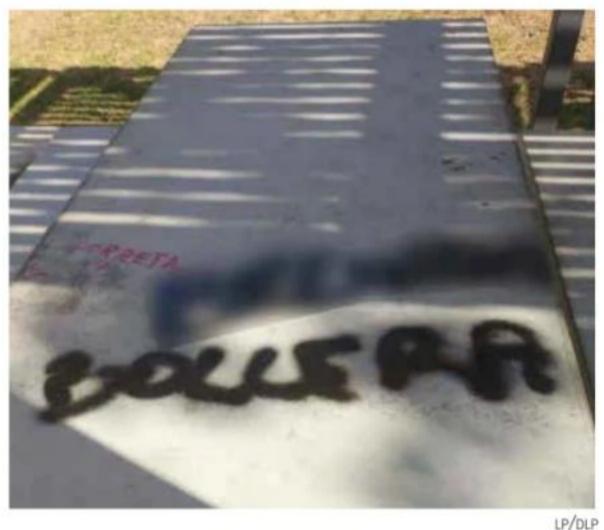

# Vandalismo en Playa de Mogán

El parque de Las Gañanías de Playa de Mogán sufre un acto vandálico contra el mobiliario urbano y una palmera. El Ayuntamiento halla pintadas con mensajes de odio contra el colectivo LGTBI. Se puede leer «porreta» o «bollera». Mogán tomará medidas. | R.T.G.

# SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

# Maspalomas acoge el Campeonato Internacional de Fútbol 7 para policías

La Ciudad Deportiva Maspalomas acoge hasta el domingo la celebración de la primera edición local del Campeonato Internacional de Fútbol 7 para Policías. El acto arranca a las 18.00 horas en el Faro de Maspalomas, donde desfilarán con banderas y uniformados los representantes de cada uno de los cuerpos policiales que participan. Está organizado por la Asociación Inter-

nacional de Policías (IPA), con la colaboración de la concejalía de Deportes. Participan 16 equipos de Cerdeña (Italia), Londres (Inglaterra), Mallorca, Zaragoza, Madrid, Vigo, Las Palmas, Pájara, Cataluña y Kielce (Polonia). La selección grancanaria está representada por policías de Maspalomas, Santa Lucía, Aguimes y Gáldar. También habrá guardias civiles y bomberos. | LP

# Santa Lucía

# Los miradores adaptan su diseño para convertirse en observatorios estelares

El proyecto se enmarca en las estrategias como municipio 'starlight' \* Las obras ya están adjudicadas y el plazo para ejecutarlas es de seis meses

José A. Neketan

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Santa Lucía quiere consolidar su representación como municipio Starlight de Canarias con el proyecto de remodelación de cuatro miradores de la zona alta para convertirlos en observatorios astronómicos. El Ayuntamiento adjudicó recientemente el proyecto a la empresa Consulting Gil González, que hizo una oferta para ejecutarlo de 426.767,62 euros. El plazo de las obras, una vez que comiencen, es de seis meses.

Los miradores que entran en esta iniciativa son El Guriete, La Sorrueda, El Ingenio y Las Tederas. Todo ellos miran a la Caldera de Tirajana, por lo que comparten paisaje natural y próximamente también estelar.

El objetivo de este proyecto de reforma de estos cuatro espacios de interés en la zona de medianías del municipio es la mejora de los servicios a las personas que los visitan, ofreciendo una experiencia más completa. Según los técnicos, el proceso de transformación debe respetar el entorno y no afectar la integración en el entorno de los elementos actuales y su conformación, añadiendo un atractivo a la ruta de miradores del municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Las necesidades que recoge la iniciativa para que los cuatro miradores también se convier-

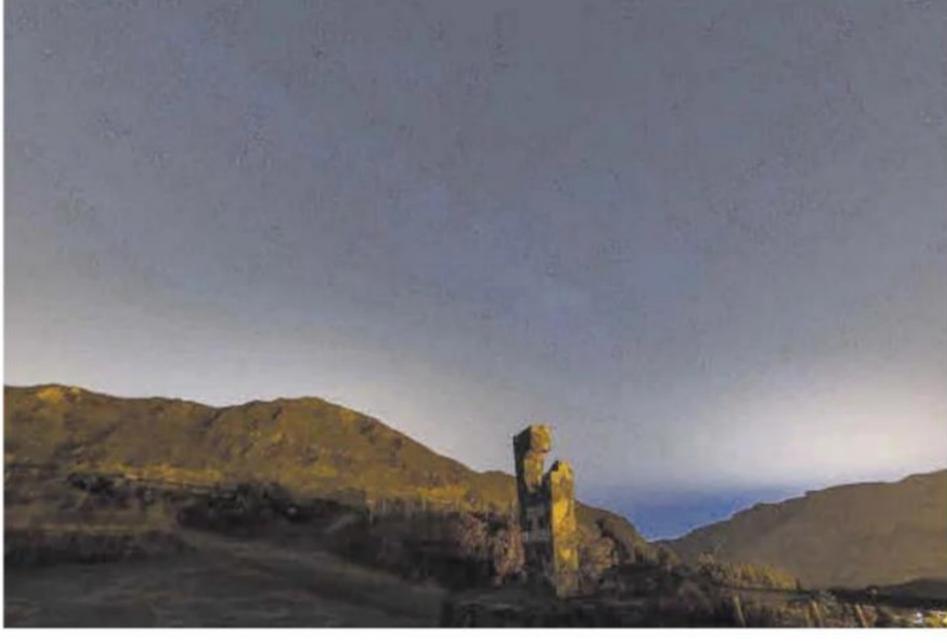

Imagen del mirador de Las Tederas, que ofrece una visión hacia la Caldera de Tirajana y al paisaje estelar que tiene la zona.

tan en observatorios estelares son la adecuación de la parcela completa, el diseño de zonas para la práctica de la visión de las estrellas, la inclusión de árboles que den sombra y un estudio de pendientes para que el agua de lluvia evacúe.

El proyecto también expone que las zonas han de ser adaptadas para personas con movilidad reducida, evitando en lo posible escalones y desniveles pronunciados en los itinerarios principales, y un diseño y cálculo de instalación de alumbrado público, para que puedan ser considerados miradores astronómicos.

# La calidad de su cielo

Santa Lucía consiguió en diciembre del año pasado su certificado como municipio Starlight, que acredita la calidad de su cielo nocturno y que supone su consolidación como un destino para la observación de estrellas.

La Fundación Starlight, creada por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), otorga el certificado de pueblo o municipio Starlight a aquellas localidades con identidad propia y con carácter principalmente rural, que buscan diversificar su economía mediante el desarrollo del astroturismo, con el objetivo de favorecer el crecimiento económico y sostenible del territorio y evitar la despoblación del mismo. El sello además está respaldado por la Unesco, la Organización Mundial del Turismo (Unwto), y la Unión Astronómica Internacional (IAU).

Los cuatro espacios naturales de comparten el paisaje natural de la Caldera de Tirajana

> El certificado lo otorga la Fundación Starlight, creada por el Instituto de Astrofísica canario

La concejala de Obras Públicas, Minerva Pérez explicó que las actuaciones en los miradores del Guriete, la Sorrueda, Las Tederas y El Ingenio incluirán «la construcción de diferentes muretes para conseguir delimitar los espacios, plantaciones de especies vegetales y, fundamentalmente, las instalaciones de equipamiento y, por supuesto, los recursos didácticos para el ocio y el disfrute y la cultura de nuestros miradores en el municipio de Santa Lucía».

Para la ejecución del proyecto, el Ayuntamiento de Santa Lucía aporta 260.287,31 euros de fondos propios y el Cabildo de Gran Canaria financia con 186.589,78 euros, del Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria 2023-2027 (Fdcan).

# Valsequillo

Estuvo 20 años en el Ayuntamiento, doce como alcalde, y pretendió que Valsequillo mantuviera su carácter rural y hospitalario. El municipio le invita a ser el pregonero de las fiestas de San Miguel.

# El pregón del primer alcalde de la democracia

Manuel Sánchez Peñate recordará mañana sus vivencias en el comercio y durante la Transición

# LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El primer regidor de la democracia de Valsequillo será el encargado de dar mañana el pistoletazo de salida a las fiestas de San Miguel. Ese mismo día también será nombrado como Hijo Predilecto del municipio junto a Francisco Sánchez, Marcelo Ramírez y José Miguel López, todos ellos alcaldes que han liderado el municipio en la época democrática. Por su parte, Antonio Pérez será condecorado como Hijo Adoptivo a título póstumo.

Natural de Las Casas Blancas, en Las Vegas de Valsequillo, nació el 13 de mayo de 1934. Su infancia no fue fácil, y tenía que ayudar a sus padres, como todos los niños de la época. Se turnaban él y su hermano Pepe para ir al colegio porque, mientras uno iba, el otro se quedaba ayudando con los animales.

Su comienzo en los negocios



Manuel Sánchez, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Valsequillo.

empezó cuando su padre le compró dos cestas de ciruelas a un vecino y le dijo que las cogiera para él y las vendiera. Es en ese momento cuando comienza a comprar fruta y huevos a los vecinos, recorriendo toda la zona de Las Vegas, Era de Mota, Tenteniguada o El Rincón, acompañado de un burro, donde llevaba enseres que vendía, como cubiertos o escudillas. Toda esta fruta que compraba por el pueblo la llevaba al mercado de Las Palmas de Gran Canaria de madrugada para venderla por la mañana en un pequeño puesto que había adquirido.

También se dedicó a comprar sacos de almendras, no sólo dentro de Valsequillo sino en otros pueblos, y los llevaba a la partidora de Antoñito Pérez, donde se procedía a la clasificación de la almendra. El producto final se le vendía a empresas que elaboraban turrones o chocolates.

Su primera pequeña tienda de comestibles, atendida junto a su hermana Josefa y también ejercía de taxista, con un coche que compartía con su hermano Pepe. Ya a finales de los años 60 trasladó su tienda de comestibles a la Avenida de Las Vegas, y fue allí donde, con los años, puso en el local de al lado una armería.

Sería en el año 1976, con la llegada de la democracia, cuando fue
elegido como el primer alcalde del
Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo. Desempeñó su cargo durante
doce años, y todos sus esfuerzos se
centraban en conseguir que todos
los vecinos dispusieran en sus casas de servicios básicos como el
agua, la luz o el alcantarillado. Tarea nada fácil, teniendo en cuenta
que los recursos de los que disponían en el Ayuntamiento no eran
muchos, ya que aún no llegaban
ayudas de otros organismos.

### Carreteras

# El Cabildo retrasa la sustitución de las 223 farolas en riesgo de caída en la GC-3

Un informe desfavorable del Servicio Jurídico obliga a reiniciar el proceso de contratación

### Jesús Montesdeoca

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un informe desfavorable de la Asesoría Jurídica ha obligado al Cabildo de Gran Canaria a retrasar la sustitución de 223 farolas de la autovía de circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria, la GC-3, ante la constatación de que presentan riesgos de caída por la corrosión acumulada desde la apertura de esa carretera, hace 21 años.

El consejero insular de Obras Públicas e Infraestructuras, Augusto Hidalgo, emitió una resolución el pasado 4 de septiembre por la que se retrotraen las actuaciones del expediente de contratación denominado Suministro de 223 columnas de alumbrado vial. vinculadas a la Fase II de la GC-3, incluso retirada y posterior reposición, y se deja sin efecto una anterior resolución suya, del 4 de junio, para el recambio de esas farolas.

En consecuencia, el gobierno insular también se ve obligado a desistir del gasto plurianual asociado a ese contrato, que suma 489.008 euros, 102.591 euros en el año 2024 y 386.316 euros en 2025, así como a aprobar el inicio del expediente de contratación con los mismos objetivos.

La nueva actuación se denomina Servicio de restitución de 223 columnas de alumbrado vial, vinculadas a la Fase II de la GC-3, incluso retirada y posterior reposición, con un presupuesto base de licitación de los mismos 489.008 euros, desglosados en una partida

de 457.017 euros y 31.991 euros de IGIC, pero sin especificar los años del gasto o las fechas para la ejecución de esas obras.

El plazo previsto para la sustitución de las 223 farolas era de unos diez meses, con inicio el 1 de octubre de este año y finalización el 31 de julio de 2025, según explicó el consejero Augusto Hidalgo cuando ese gasto plurianual se aprobó en el Pleno del Cabildo, el pasado 28 de junio.

Al defender ese gasto plurianual en el Pleno, Hidalgo detalló que su departamento decidió cambiar esas 223 farolas ante el peligro de derrumbe por la corrosión de los postes, pues ya uno de ellos se cayó el año pasado y otros muestran evidentes signos de deterioro por el paso del tiempo y la exposición de esos metales a situaciones meteorológicas adversas, como lluvias o fuertes vientos.

# Corrosión

No todas las farolas de la circunvalación a la capital grancanaria tienen problemas de corrosión. En concreto, las columnas más afectadas están en la denominada II Fase, abierta al tráfico en 2003 y que incluye los tramos de Siete Palmas, Nueva Paterna, Pico Viento y los ramales hasta Tafira Baja y los túneles de San José.

La última resolución del también vicepresidente primero del Cabildo relata que, después del visto bueno del Pleno, el Servicio de Asesoría Jurídica emitió un informe «en sentido desfavorable»



Farolas de la circunvalación en el ramal de acceso a Tafira Baja. LOSÉ CARLOS GUERRA

La reposición de los postes costará 489.000 euros y debía arrancar el próximo octubre

> Las columnas de luz de la segunda fase de la circunvalación a la capital muestran signos de corrosión

con fecha de 11 de julio de 2024, «indicando, entre otras cuestiones, la necesidad de justificar adecuadamente el procedimiento de contratación y la división por lotes del contrato».

A la vista de ese dictamen desfavorable, el Servicio Técnico de Obras Públicas procedió a revisar el expediente y el pasado 21 de agosto propuso que dicho contrato sea clasificado como de servicios. Una semana después, el 30 de agosto, se emitió una nueva memoria justificativa y otro pliego de condiciones técnicas particulares, de la que resulta que el tipo de contrato a aplicar es el de servicios y no de suministros.

Las bases de ejecución del Cabildo permiten, según añade la resolución de Hidalgo, «que cuando se desista de la ejecución de un gasto con financiación plurianual bastará con la resolución del consejero competente para proceder a la anulación de los documentos contables en los que se sustenta dicha financiación plurianual a efectos de su no presupuestación en ejercicios futuros».

Hidalgo dijo en el Pleno que el área de Obras Públicas optó por un contrato negociado sin publicidad por la gran cantidad de farolas a sustituir y la necesidad de buscar a una empresa especializada.

# Meteorología

# Aviso amarillo por rachas de viento de 70 kilómetros en la mitad sur **Gran Canaria**

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves el aviso amarillo por viento al prever rachas máximas de 70 kilómetros por hora en la mitad sur de Gran Canaria, la zona metropolitana de Tenerife, Lanzarote y La Gomera. Los fuertes vientos en Gran Canaria afectarán a las cumbres y medianías de la mitad sur de la Isla y localmente a las vertientes oeste y sureste, según esa predicción. Ese aviso amarillo está activo hasta la medianoche y desaparece el viernes.

Un total de 13 provincias españolas estarán en aviso por lluvias, viento y olas en un día en el que la peor parte se la llevará Girona, en nivel naranja por fenómenos costeros. El resto de avisos se dividen de la siguiente manera: los de lluvia estarán en el litoral oriental asturiano y en la Cordillera y Picos de Europa (Asturias); el litoral cántabro y el centro y valle de Villaverde (Cantabria); Barcelona y Girona (Cataluña); la vertiente cantábrica de Navarra; Guipúzcoa y Vizcaya (País Vasco) y Valencia. Además, Baleares al completo tendrá aviso por olas, al igual que Tarragona. Asimismo, estarán en aviso por vientos Girona y Tarragona y Castellón.

Así, la Aemet prevé que un frente afecte al norte peninsular y que deje cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el tercio norte, con acumulados más significativos en la mitad oriental del Cantábrico donde podrían ser persistentes.

# Actividad sísmica

# Una decena de seísmos entre Tenerife y Gran Canaria tras el temblor de Guía

Los terremotos se localizan a más de 25 kilómetros de profundidad en el mar \* Emergencias registró 56 llamadas de vecinos el martes

# J. Bolaños

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) detecta al menos una decena de seísmos entre Gran Canaria y Tenerife, después de que tuviera lugar el terremoto de magnitud 3,8 registrado a las 19.20 horas de la tarde del martes cerca de la costa de Guía y a una profundidad de 18 kilómetros.

El Instituto habla de la existencia de una serie sísmica entre ambas capitales provinciales durante este miércoles, con epicentro en el mar y a profundidades superiores a los 25 kilómetros. A media tarde se habían registrado al menos siete terremotos de magnitudes superiores a 2. La magnitud máxima registrada es de 2.6, que se suma a los otros acaecidos horas después de Guía.

El estrecho entre las dos islas capitalinas está considerado como «una de las zonas más activas del Archipiélago». Fue en este espacio donde se produjo uno de los mayores terremotos de Canarias. La magnitud alcanzó los 5.2 grados Richter el 9 de mayo de 1989, según el Instituto Geográfico Nacional, esto es, hace 35 años, que fue muy sentido en ambas islas.

En ese canal entre Gran Canaria

y Tenerife se concentran entre 400 y 500 terremotos anuales, de los cuales entre cinco y siete son de una magnitud mayor que 2.5. La sismicidad se produce a profundidades de entre 0 y 40 kilómetros, lo que evita que tenga consecuencias entre la población.

Este es el caso del acaecido el martes en Guía, que se dejó sentir en 14 de los 21 municipios. Donde más se apreció fue en municipios como San Mateo, Arucas, Santa Brígida, Teror, Gáldar, Moya, Telde y Valleseco.

Luca D'Auria, director del Área de Vigilancia Volcánica del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), reconoce que este terremoto localizado a la altura de la playa de San Felipe ha tenido

una intensidad importante para lo que es habitual en Canarias, si bien señala que tampoco puede ser considerado como anormal.

«No es alarmante», aclara el vulcanólogo, que destaca que, pese a haberse registrado cerca del litoral del norte de la Isla, su punto de origen fue muy profundo en el mar, por lo que su impacto fue menor. Y se baraja que haya estado motivado por movimientos tectónicos.

El Centro Coordinador de Emergencias (112) del Gobierno de Canarias constata que el terremoto de Guía no causó incidencias, si bien se registró un total de 56 llamadas en las que vecinos manifestaban haber vivido ese movimiento.

# Fiestas de los Dolores







La Feria de Artesanía, un atractivo de las fiestas. Aunque los artesanos de las fibras naturales son este año los protagonistas, en la Feria de Artesanía hay representación de todas las disciplinas artesanales. Arriba, la gastronomía del gofio, producto artesanal canario donde los haya. Abajo, los artesanos de Yaiza Pancho Ortiz y Tino Alemán. A la derecha, puesto del municipio de Arrecife, dedicado a la carpintería de ribera. | LP/DLP

# LA PROVINCIA / DLP

ARRECIFE

La pequeña localidad de Mancha Blanca, en Tinajo, que alberga el santuario de la Virgen de los Dolores, patrona de Lanzarote, vive estos días su revolución anual. Diversas actividades del programa de fiestas confluyen este fin de semana obligando a reordenar el tráfico y a reforzar el transporte público para un acceso seguro al pueblo.

La Feria de Artesanía, inaugurada el martes por la tarde y que se prolongará hasta el domingo, día grande de la fiesta, es solo uno de los atractivos del amplio programa de actividades que se desarrolla estos días en Mancha Blanca. Con 120 artesanos mostrando sus productos y habilidades, espera miles de visitantes, locales y foráneos a lo largo de sus seis días de exposición.

El Festival Nanino Díaz Cutillas, el principal acto del viernes por la noche, llevará hasta el lugar a otros cuantos miles de visitantes, que es unirán a los atraídos por la noche de verbena. Concentrados todos en una velada que es solo un preludio de lo que se espera al día siguiente.

Peregrinos de todos los municipios de Lanzarote se echarán a andar con el afán de llegar hasta el santuario de la Virgen. Su llegada coincidirá con la Romería, el sábado por la tarde, víspera del día de la patrona. Todos los caminos de Lanzarote conducen estos días a Mancha Blanca, Tinajo. Feria de Artesanía, Festival Nanino Díaz Cutillas, romería y el día grande de las fiestas de los Dolores obligan a ordenar el tráfico.

# Cita en Mancha Blanca

Los miles de visitantes para las fiestas obligan a cortes y desvíos viarios y a reforzar las guaguas

Por todo ello, el Cabildo de Lanzarote ha previsto casi una decena de modificaciones en el tráfico para el 14 y 15 de septiembre. De este modo, la corporación insular garantiza el correcto desarrollo de la popular peregrinación.

# Cambios en la circulación

Así, en la LZ-20, se podrá circular únicamente en dirección Tinajo desde las 00:00 hasta las 22:00h del sábado 14 de septiembre.

En cambio, la LZ-30, desde su intersección con la LZ-20 hasta la calle Las Calderetas, estará cerrada al tráfico desde las 8:00 hasta las 22:00h del sábado 14 de septiembre. Mientras que desde Las Calderetas hasta La Florida, la vía solo permanecerá cerrada desde las 11:30h hasta las 12:30 de ese mismo día.

Por su parte, la LZ-67 permanecerá cerrada al tráfico desde las 15:00 hasta las 23:00h del sábado 14 de septiembre.

La LZ-56 y la LZ-409 permanecerán cerradas al tráfico desde las 8:00 del sábado 14 hasta las 6:00h del domingo 15 de septiembre.

La LZ-46, sin embargo, tendrá restringido el paso a vehículos desde las 10:00h del sábado 14 hasta las 06:00h del domingo 15 de septiembre.

Por último, la LZ-58 y la LZ-409 permanecerán cerradas al tráfico desde las 6:00 hasta las 00:00h del domingo 16 de septiembre, ya que proseguirá cerrada por el concierto del domingo.

# Servicios especiales de guagua

Con el objetivo de facilitar el acceso y retorno de asistentes a los diferentes eventos, incluyendo la romería, la verbena y las celebraciones religiosas, el Cabildo también ha previsto un refuerzo en el transporte público interurbano. Los refuerzos arrancan mañana viernes con un servicio de guaguas especial de vuelta con la línea 16, desde Mancha Blanca hasta Arrecife, por la verbena. El sábado 14 de septiembre, los horarios de salida serán a las 2:00 horas y a las 3:00 horas.

Para la romería se llevará a cabo el traslado de ida desde la estación de guaguas de Arrecife, pasando por Argana Alta, San Bartolomé, calle Los Reyes y Tinguatón. Este servicio se ofrecerá desde las 12:00 horas del sábado hasta la 1:00 horas del domingo 15 de septiembre.

El servicio de vuelta comenzará el itinerario desde Tinguatón, pasando por San Bartolomé y Argana Alta hasta llegar a la estación de guaguas de Arrecife. Comenzará desde las 12:30 del sábado hasta las 5:00 horas del domingo.

Este domingo, 15 de septiembre, se celebrará la misa en honor a la Virgen, y se dispondrá un traslado en guagua de ida con la línea 16 a las 11:00 horas. Mientras que la vuelta saldrá a las 14:00 horas desde Mancha Blanca hacia Arrecife.

Por último, este mismo día y con motivo del concierto de Manuel Carrasco y de la verbena, la línea 16, llevará a cabo salidas a las 17:30, 19:00 y 20:30 horas. La vuelta se realizará con la misma línea a medianoche del domingo, además de a las 3:30 y las 4:00 horas del lunes 16 de septiembre.

# El Festival Nanino Díaz Cutillas rinde tributo a los instrumentos tradicionales

Grupos folclóricos y solistas de toda Canarias actúan mañana a partir de las 21.00 horas

### LP/ DLP

ARRECIFE

El Festival Nanino Díaz Cutillas vuelve mañana a la localidad de Mancha Blanca, en Tinajo, para celebrar su XXXIV edición. El evento folclórico que tiene lugar en el marco de las fiestas de la patrona de Lanzarote, la Virgen de los Dolores, rinde tributo esta vez a los instrumentos tradicionales de Canarias. El viaje musical y cultural por las raíces y las voces del folclore de Canarias arranca a partir de las 21.00 horas, con entrada libre y gratuita.

El director artístico del festival, el compositor Benito Cabrera, explicó ayer en la presentación que el hilo conductor del espectáculo vendrá dado precisamente por esos instrumentos tradicionales isleños a los que se homenajea. De este modo, se irán sucediendo en el escenario los sonidos del tambor, el timple, las lapas, las castañuelas, las chácaras o la guitarra, entre otros, de la manos de los grupos y solistas que intervienen. «Este año, hemos querido rendir homenaje a los instrumentos que forman parte de nuestra historia, haciendo que sean ellos los que cuenten su conexión profunda con nuestras islas», comentó Cabrera.

El festival contará con la actuación de reconocidos grupos y solistas de toda Canarias, entre los que se incluyen la Agrupación Folclórica Malpaís de la Corona y la Agrupación de Música Popular Teguey de Lanzarote; la Agrupación Folklórica Maxorata de Fuerteventura; la Parranda Los Toledo desde La Graciosa; la Agrupación Folklórica Echentive, de La Palma; Coros y Danzas, desde La Gomera; y artistas como Abraham Ramos, Juan Sebastián Ramírez y Patricia Muñoz de Gran Canaria, Angélica Pérez y Francisco Yanez de El Hierro, y Fabiola Socas, José Manuel Ramos y Jeremías Martín, de Tenerife.

El festival está patrocinado y organizado por el Área de Cultura del Cabildo Insular de Lanzarote, con la colaboración del Ayuntamiento de Tinajo. En la presentación ayer, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betarncort, y el consejero de Cultura, Jesús Machín, subrayaron la importancia del evento como «símbolo de nuestras tradiciones».

# Vandalismo

# Turistas alemanes de vacaciones pintan en un yacimiento arqueológico

Los infractores fueron sorprendidos y denunciados por agentes de Medio Ambiente \* Los vecinos alertaron al Cabildo del atentado que se realizaba

LA PROVINCIA/DLP

PUERTO DEL ROSARIO

Los atentados contra el patrimonio natural y arqueológico de Fuerteventura no cesan. El paisaje majorero continúa sufriendo las consecuencias de un vandalismo que muchas veces tiene a turistas como protagonistas. Los últimos episodios se localizan en pintadas en zonas de especial sensibilidad para las aves y en un yacimiento arqueológico.

La colaboración ciudadana ha sido esencial para que agentes de Medio Ambiente del Cabildo majorero hayan podido identificar y denunciar a tres turistas de nacionalidad alemana que se encontraban de vacaciones en la isla por realizar pintadas en la Montaña de El Aceitunal, en el municipio de Puerto del Rosario. Los vecinos alertaron a la consejería insular de Medio Ambiente que inmediatamente desplazó a los agentes hasta la zona del atentado medioambiental logrando interceptar a los autores.

Una vez personados, los agentes de Medio Ambiente comprobaron la presencia de tres pintadas realizadas por un grupo de personas de procedencia alemana que visitaban la Isla en ese momento. Dos de estos grafitis se ubican en la falda y mitad de la montaña, suponiendo una alteración



Una de las tres pintadas realizadas por los turistas en la Montaña de El Aceitunal. LP/DLP

de hábitats de especies protegidas en periodo de nidificación.

La tercera pintada se encuentra en una piedra que conforma una de las estructuras aborígenes del Yacimiento Arqueológico El Aceitunal que se encuentra en la cima. Esta última infracción supone una afección al entorno de protección

de un lugar de gran riqueza arqueológica. Una vez identificadas dichas personas, que confirmaron la autoría de los grafitis, los agentes de Medio Ambiente han interpuesto denuncia a los órganos correspondientes por unos hechos que acarrean sanciones por alteración de hábitats de especies.

Asimismo, desde el área insular de Patrimonio Histórico se ha abierto acta para valorar los daños y determinar qué tipo de infracción supone para que sea ejecutada la sanción correspondiente según su gravedad y hacen un llamamiento a la responsabilidad ciudadana.

# Antigua

# Una delegación de Cerdeña se interesa por las tradiciones del municipio

LP/DLP

PUERTO DEL ROSARIO

Una delegación italiana de la isla de Cerdeña se encuentra de gira por la isla y ha mantenido un encuentro institucional con el Ayuntamiento de Antigua. El alcalde de San Nicoló Gerrei y miembros de la Asociación de Municipios de Cerdeña, Stefano Soro, y Rodolfo Cancedda y Alessandro Scano, respectivamente, fueron recibidos por el alcalde de Antigua, Matías Peña, y miembros de la Corporación.

Durante el encuentro se analizó la posibilidad tender puentes culturales, promover el intercambio de tradiciones y compartir tradiciones.

# Pájara



# Pájara muestra su apoyo a la gastronomía majorera

El alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, junto a la concejala de Turismo, Tina Da Silva, y el edil de Comercio, Juan José Viera, se han reunido con representantes de la nueva Asociación Gastromajo, Manuel Benítez y Sergio Navarro, donde éstos expusieron el objetivo de potenciar la gastronomía de Fuerteventura, apoyar la formación, el emprendimiento y fomentar el consumo de productos de Kilómetro. | LP/DLP

# **Empleo**

# Quince personas sin empleo se forman para crear y gestionar páginas web

LP/DLP

PUERTO DEL ROSARIO

Un total de quince personas desempleadas trabajan en la transformación digital de la Isla, gracias al Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) Fuerteventura Play. Este programa, que promueve la Consejería insular de Fomento del Empleo, capacita a los participantes en la creación y gestión de páginas web, brindándoles herramientas clave para su integración en el mercado laboral y fortaleciendo el desarrollo digital de las empresas locales.

El PFAE ha sido financiado con una inversión total de 421.934,98 euros, de los cuales 340.411,50 euros son aportados por el Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SE-PE), mientras que 81.523,48 euros provienen del Cabildo de Fuerteventura, a través de los fondos asignados por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

# Pto. del Rosario

# Las poetas Juli Mesa y Acerina Cruz inauguran la nueva edición de Puerto es Poesía

LP/DLP

PUERTO DEL ROSARIO

Las poetas Juli Mesa y Acerina Cruz serán las encargadas de inaugurar mañana la novena edición del Festival Puerto es Poesía, una iniciativa que convierte a Puerto del Rosario en la capital del verso.

El evento, organizado por el Consistorio capitalino, a través de la Concejalía de Cultura, que dirige Juan Jiménez, tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en la Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario. Los versos de Juli Mesa y Acerina Cruz estarán acompañados por Marcos García a la guitarra.

Esta nueva edición arranca con la participación de dos jóvenes voces de la poesía canaria: Juli Mesa, autora de Soo (2023), publicado por el prestigioso sello especializado en poesía La Bella Varsovia y Acerina Cruz, autora de varios poemarios, además de pertenecer al grupo turístico-literario Leyendo el turismo.

Crisis migratoria | Negociaciones para compartir la atención de los niños

# Canarias estima que supera en un 630% el número de niños que debería acoger

El Gobierno regional elabora cuatro proyecciones de reparto según criterios como la población o el PIB de las regiones

I. Durán / J. Anastasio

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Canarias calcula que supera en un 630% el número de menores migrantes que debería tutelar. El Gobierno regional, a la espera de la estimación prometida por el Estado desde hace un mes, ha elaborado un trabajo técnico del que se desgajan cuatro proyecciones basadas en principios como la población total de las comunidades, el Producto Interior Bruto (PIB), la población menor de 18 años o el PIB per cápita. Para realizar estas simulaciones -que fueron anunciadas por presidente canario, Fernando Clavijo, en el pleno extraordinario sobre migraciones del pasado viernes-, el Ejecutivo se ha situado en el pico máximo de la crisis migratoria, teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior prevé que antes de final de año pueden arribar a las Islas de forma irregular unos 11.000 menores más, con lo que podría haber hasta 16.000 niños en los centros de acogida del Archipiélago, que habría que distribuir por todo el territorio nacional. En el escenario más desfavorable, según el Gobierno regional, no debería de haber más de 736 niños bajo su tutela, a pesar de que actualmente es responsable de más de 5.300.

En la reunión 'discreta' que tuvo lugar el pasado 12 de agosto entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y Clavijo, el ministro canario se comprometió a poner sobre la mesa una propuesta para el reparto de los menores entre todas las comunidades autónomas, basado en criterios objetivos y teniendo en cuenta las capacidades reales de acogida de cada región. Un mes después de aquella promesa, el Estado aún no sabe cómo distribuir a los niños. El Ministerio de Infancia, encargado de trazar el plan, está recopilando desde entonces la información necesaria para elaborar un mapa de la distribución.

La propuesta canaria para un reparto basado en el número de habitantes de cada territorio es la menos beneficiosa para el Archipiélago, pues tendría que hacerse cargo de 736 menores. Andalucía, Cataluña y Madrid, al ser las comunidades más pobladas, serían las que tendrían que alojar a más niños y adolescentes no acompañados. En concreto, estas tres regiones deberían abrir camas para algo más de 2.000 menores. Por el contrario, las dos ciudades autó-

# Presión de Feijóo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presiona de nuevo al Gobierno de España para que se comprometa «como el resto de las comunidades» al acogimiento de menores, como han pedido doce autonomías, las gobernadas por el PP y Canarias, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Feijóo puso en valor el acuerdo que los populares, representando además a las once autonomías que preside, suscribió el martes con Canarias. donde cogobiernan, para la acogida de menores no acompañados. Además, rechazó el argumento del Ejecutivo central sobre que la reforma de la ley de extranjería tenía el apoyo de ocho partidos en el Congreso, donde fue rechazada, mientras que el pacto suscrito entre Feijóo y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, es de dos partidos. «Hay partidos que tienen un diputado en la Cámara, hay otros partidos que son mayoritarios en la Cámara», argumentó. Además, subrayó que viajó a Canarias en representación de su grupo, el mayor del Congreso y con mayoría absoluta en el Senado, y en nombre de trece presidentes autonómicos, entre los que cuenta a los de Ceuta y Melilla. Feijóo señaló que el Gobierno «debería de felicitar a la oposición por hacer una propuesta concreta en materia de migración que el Gobierno no es capaz de hacer». Canarias y el PP, en nombre de sus once autonomías y de Ceuta y Melilla, remitirán el acuerdo alcanzado al Ejecutivo de Pedro Sánchez para su negociación, después de que la reforma de la ley de extranjería pactada por el Gobierno y Canarias fuese tumbada por el Congreso,

tras rechazarla el PP al no

lograr sus exigencias. | Efe

nomas, Ceuta y Melilla, apenas serían responsables de la tutela de 28 chicos.

Canarias también ha proyectado una estimación apoyada en las cifras de población menor de 18 años de cada comunidad autónoma, pues entiende que aquellos territorios en los que viven más niños y adolescentes cuentan con más facilidad para integrar a la infancia migrante, pues gozan de más recursos públicos (colegios, pediatras...) destinados a su atención. Según este criterio, al Archipiélago le correspondería atender a 655 menores y las que más carga tendrían vuelven a ser Andalucía, con 3,053, Cataluña, con 2.731, y Madrid, con 2.374. Las comunidades más envejecidas y que, por tanto, en este escenario, recibirían menos niños son La Rioja (108), Cantabria (177) y Navarra (239).

### Un mes sin plan

Sobre la base del PIB de la autonomía, Canarias podría tutelar a 583 menores. En función de este criterio, Madrid y Cataluña liderarían los traslados y cada una de estas regiones debería atender a más de 3.000 chicos, seguidas de Andalucía, con 2.144. Por contra, La Rioja y Cantabria no pasarían de los 200. La última simulación realizada por el Gobierno de Canarias toma como referencia el PIB per cápita, un parámetro que sitúa al Archipiélago a la cola de las comunidades autónomas. Siguiendo esta variable, las Islas tendrían que tutelar a 694 niños y jóvenes. Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña son las que recibirían a más niños, todas por encima de los mil. En las tres primeras estimaciones, Andalucía se encontraba en la parte más alta de la tabla, si bien en este caso es la segunda por la cola, con 656 chicos, solo por delante de Melilla, que debería tutelar a 644 menores, una cifra muy elevada para la ciudad autónoma, que apenas cuenta con 85.000 habitantes y una superficie de 12 kilómetros cuadrados.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, avanzó ayer que se está «ultimando» con todas las comunidades autónomas los «detalles» sobre los recursos de acogida disponibles en los distintos territorios. «En breve», afirmó, tendrá toda la información para, a partir de ahí, hacer una simulación sobre cuántos menores deberá acoger cada región y qué comunidades necesitan aumentar su dotación de plazas basándose en

Pasa a la página siguiente >>

# Simulación del reparto en función de la población

| Comunidad Autónoma     | Población | 16.000 | 8.000 |
|------------------------|-----------|--------|-------|
| Andalucía              | 8.584.147 | 2.856  | 1.428 |
| Cataluña               | 7.901.963 | 2.629  | 1.315 |
| Comunidad de Madrid    | 6.871.903 | 2.287  | 1.143 |
| Comunitat Valenciana   | 5.216.195 | 1.736  | 868   |
| Galicia                | 2.699.424 | 898    | 449   |
| Castilla y León        | 2.383.703 | 793    | 397   |
| País Vasco             | 2.216.302 | 737    | 369   |
| Canarias               | 2.213.016 | 736    | 368   |
| Castilla - La Mancha   | 2.084.086 | 693    | 347   |
| Región de Murcia       | 1.551.692 | 516    | 258   |
| Aragón                 | 1.341.289 | 446    | 223   |
| Illes Balears          | 1.209.906 | 403    | 201   |
| Extremadura            | 1.054.306 | 351    | 175   |
| Principado de Asturias | 1.006.060 | 335    | 167   |
| Navarra                | 672.155   | 224    | 112   |
| Cantabria              | 588.387   | 196    | 98    |
| La Rioja               | 322,282   | 107    | 54    |
| Melilla                | 85.493    | 28     | 14    |
| Ceuta                  | 83.052    | 28     | 14    |
|                        |           |        |       |

# Simulación del reparto en función del PIB regional

| PIB por CCAA (avance 2022) |             | 16.000 | 8.000 |
|----------------------------|-------------|--------|-------|
| Comunidad de Madrid        | 261.713.090 | 3.113  | 1.556 |
| Cataluña                   | 255.153.805 | 3.035  | 1.517 |
| Andalucía                  | 180.224,284 | 2.144  | 1.072 |
| Comunitat Valenciana       | 126.416.306 | 1.504  | 752   |
| País Vasco                 | 79.350.168  | 944    | 472   |
| Galicia                    | 69.829.687  | 831    | 415   |
| Castilla y León            | 64.226.642  | 764    | 382   |
| Canarias                   | 49.020.986  | 583    | 292   |
| Castilla - La Mancha       | 46.715.873  | 556    | 278   |
| Aragón                     | 41.762.830  | 497    | 248   |
| Región de Murcia           | 35.809.533  | 426    | 213   |
| Illes Balears              | 35.465.293  | 422    | 211   |
| Principado de Asturias     | 25.822.416  | 307    | 154   |
| Navarra                    | 22.595.257  | 269    | 134   |
| Extremadura                | 22.530.837  | 268    | 134   |
| Cantabria                  | 15.354.834  | 183    | 91    |
| La Rioja                   | 9.501.978   | 113    | 57    |
| Ceuta                      | 1.907.382   | 23     | 11    |
| Melilla                    | 1,756,761   | 21     | 10    |

# Simulación del reparto en función del PIB per cápita

| PIB per cápita por CCAA (avance 2022) |        | 16.000 | 8.000 |
|---------------------------------------|--------|--------|-------|
| Comunidad de Madrid                   |        | 1.196  | 598   |
| País Vasco                            | 35.832 | 1.115  | 557   |
| Navarra                               | 33.798 | 1.051  | 526   |
| Cataluña                              | 32.550 | 1.013  | 506   |
| Aragón                                | 31.051 | 966    | 483   |
| Illes Balears                         | 29.603 | 921    | 460   |
| La Rioja                              | 29.579 | 920    | 460   |
| Castilla y León                       | 26.992 | 840    | 420   |
| Cantabria                             | 26.167 | 814    | 407   |
| Galicia                               | 25.906 | 806    | 403   |
| Principado de Asturias                | 25.675 | 799    | 399   |
| Comunitat Valenciana                  | 24.473 | 761    | 381   |
| Región de Murcia                      | 23.197 | 722    | 361   |
| Ceuta                                 | 23.073 | 718    | 359   |
| Castilla - La Mancha                  | 22.574 | 702    | 351   |
| Canarias                              | 22.303 | 694    | 347   |
| Extremadura                           | 21.343 | 664    | 332   |
| Andalucía                             | 21.091 | 656    | 328   |
| Melilla                               | 20.698 | 644    | 322   |

# Simulación del reparto en función la población jóven

| Total (censo 2023 menores de 18 años) | 8.078.184 | 16.000 | 8.000 |
|---------------------------------------|-----------|--------|-------|
| Andalucía                             | 1.541.347 | 3.053  | 1.526 |
| Cataluña                              | 1.379.019 | 2.731  | 1.366 |
| Comunidad de Madrid                   | 1,185,197 | 2.347  | 1,174 |
| Comunitat Valenciana                  | 889,182   | 1.761  | 881   |
| Galicia                               | 372.656   | 738    | 369   |
| Castilla - La Mancha                  | 364.465   | 722    | 361   |
| País Vasco                            | 350.318   | 694    | 347   |
| Castilla y León                       | 333.508   | 661    | 330   |
| Canarias                              | 330.570   | 655    | 327   |
| Región de Murcia                      | 306.238   | 607    | 303   |
| Aragón                                | 219.498   | 435    | 217   |
| Illes Balears                         | 206.931   | 410    | 205   |
| Extremadura                           | 167.065   | 331    | 165   |
| Principado de Asturias                | 128.071   | 254    | 127   |
| Comunidad Foral de Navarra            | 120.471   | 239    | 119   |
| Cantabria                             | 89.188    | 177    | 88    |
| La Rioja                              | 54.278    | 108    | 54    |
| Melilla                               | 21,475    | 43     | 21    |
| Ceuta                                 | 18.707    | 37     | 19    |

# Crisis migratoria | Negociaciones para compartir la atención de los menores

<< Viene de la página anterior

los criterios de distribución pactados por las comunidades en 2022, en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencias. Según detalló Rego, Andalucía aún no ha aportado todos los datos sobre sus recursos disponibles, pero dio por hecho que en «pocas semanas» tendrá toda la información y podrá convocar «lo antes posible» una reunión de la sectorial para abordar este tema. «Tenemos que establecer unos criterios objetivos y solidarios para hacer posible un sistema sostenible», señaló la ministra.

La ministra Sira Rego prevé convocar la conferencia sectorial «en las próximas semanas»

> Infancia espera por la información de Andalucía para poder finalizar su propuesta de reparto

El acuerdo entre PP y CC incluye la propuesta que hizo Clavijo en la reunión del 12 de agosto, que implica que hasta el 100% de la capacidad de acogida sea la comunidad autónoma la que gestione y financie la atención de los menores; entre el 100 y el 150%, gestiona la comunidad y financie el Estado; y, a partir del 150%, la gestión y la financiación sería estatal. Según Rego, este punto ya fue aclarado por el Gobierno durante la negociación para la proposición de ley que pretende modificar el artículo 35 de la ley de extranjería y también en los contactos que se han mantenido a lo largo del verano. «La financiación nunca ha sido un problema para el Gobierno», dijo la ministra, quien añadió que también se contempla en el plan que presentará a las comunidades autónomas la participación de la UE, otro de los asuntos reclamados por el documento de Clavijo y Feijóo.

Rego es la ministra del gabinete de Sánchez que más puentes intenta construir para acercarse al PP a la hora de buscar una solución para la situación de los menores migrantes acogidos en Canarias. Ayer recalcó que se han sentado «en varias ocasiones con el PP» y que ella misma lo ha hecho con Tellado, hace «apenas diez días» para «trabajar y profundizar en todas las medidas pertinentes». «Estamos demostrando vocación de acuerdo, entendíamos que de haberse tomado en consideración la reforma de la ley en julio, todos estos aspectos y propuestas que hace el PP se podían estar trabajando en la tramitación parlamentaria y definitivamente poder cerrar la reforma», detalló la ministra de Infancia.



Rescate por un pesquero marroquí. Un pesquero de bandera marroquí rescató el marte por la tarde a un grupo de unas siete personas de una embarcación que navegaba en aguas próximas a Fuerteventura. El pequero traladó a los migrantes al muelle de Morro Jable, donde miembros de la Guardia Civil abrieron una investigación para conocer la circunstancias del rescate. | EFE/CARLOS DE SAÁ

# El Gobierno rebaja su tono contra el acuerdo migratorio de Clavijo y Feijóo

Los ministros ya no se cierran en banda a considerar el pacto para buscar una salida

Joaquín Anastasio

MADRID

El Gobierno central trató ayer de aparentar que mantiene su hoja de ruta sobre el proceso de negociación para la reforma legal que permita el reparto obligatorio entre todas las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados, y que no se verá afectado por el acuerdo firmado el martes entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en la sede de Presidencia del Gobierno regional en Tenerife. Varios responsables del Ejecutivo entraron ayer 'al trapo' informativo y tiraron de argumentario para tratar de rechazar que ese documento suponga una presión añadida sobre dicha negociación. Mantienen que se sentarán con el PP, con el resto de grupos parlamentarios, y con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, para cerrar todos los aspectos de la única vía que considerar viable para resolver el problema: la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería.

De hecho, los ministros que se pronunciaron ayer sobre la cuestión destacaron por encima de todo que el acuerdo entre Clavijo y Feijóo reconoce que es esa reforma legal la que, a la postre, tiene que llevarse a cabo, amen de que muchos de los asuntos que se

plantean en el documento ya estaban en la propuesta pactada por los gobiernos central y canario, o se estaba negociando sobre ellos.

En todo caso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque mantiene la crítica de fondo de que algunos puntos reproducen ideas de la ultraderecha, rebajó el tono de crítica respecto al día anterior y ya no se cierra en banda a tenerlo en cuenta para tratar de consensuar una salida. Pese a que la ministra de Migraciones, Elma Saiz, sigue hablando de «acuerdo fake» entre los líderes de CC y el PP, su compañera Sira Rego, titular de Juventud e Infancia, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, dejan abierta la puerta a algún tipo de entendimiento con el PP que incluya alguno de los puntos exigidos por esta formación, aunque aseguran que eso era así ya antes del martes.

Rego es la representante gubernamental que más claramente parece apostar por destensar las relaciones con los populares. Aunque confía en un acuerdo, de inicio expresó su «sorpresa» por el hecho de que «ese acuerdo del PP con el Gobierno de Canarias venga a proponer de nuevo la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, cuando la rechazó hace apenas mes y medio». También porque considera que «viene aderezada de una serie de medidas que son prácticamente calcadas de las que hace la extrema

derecha». Si bien resaltó que «desde el Gobierno seguimos planteando que tiene que haber un plan estratégico» y que su departamento volverá a presentar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que convocará «en las próximas semanas» una «propuesta estructural» donde se establezca «unos criterios objetivos y solidarios para hacer posible un sistema sostenible.

Política Territorial destaca que el PP para de cuatro condiciones para el acuerdo a diez

Grande-Marlaska defiende en el Congreso que la migración irregular «está controlada»

Por su parte el ministro Torres, que inicialmente se mostró rotundo contra el acuerdo Clavijo-Feijóo por considerar que no afrontaba la urgencia de la situación de los menores en Canarias, se mostró ayer menos beligerante hacia el mismo. «Demos tiempo al tiempo. Ya veremos si es una propuesta constructiva o si volverán otra vez a poner excusas o volverán a poner piedras en el camino», respondió en el Congreso al diputado del PP Elías Bendodo, quien previamente le había instado a que el Gobierno se sumara a ese acuerdo «para resolver» el problema de los menores migrantes en Canarias.

Fuentes de su ministerio llaman la atención sobre que el PP ha ampliado sus condiciones para apoyar una reforma de la ley de extranjería y en su pacto con Canarias alude también a elementos de Defensa, lo que implica a otros

ministerios y amplía el foco más allá de la acogida de los menores. «El documento pasa de cuatro a diez condiciones», dicen desde el gabinete del ministro.

También se sumó al coro de declaraciones por parte del Gobierno central la ministra de Migraciones. Elma Saiz subrayó que «la mano del Gobierno sigue tendida» para alcanzar un acuerdo con el PP, pero, eso sí, entiende que «lo que tiene que explicar el señor Feijóo es por qué firma ahora un acuerdo fake cuando tuvo la oportunidad de apoyar la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería». «Cuando menos es irónica y cínica la postura del PP», aseguró.

# Inmigración irregular

El ministro Fernando Grande-Marlaska también se refirió al acuerdo entre los líderes de CC y PP para poner en cuestión la premisa introducida por los populares al listado de condiciones para cerrar un acuerdo: el descontrol migratorio. Defiende el titular de Interior que la inmigración irregular está «controlada».

Marlaska admite que existe un problema en Canarias con esos «casi 6.000 menores» y que la llegada a las Islas se ha incrementado en lo que va de año un 125 %, si bien atribuye esta alza a las incesantes llegadas en enero y febrero que subieron un 1.250 % respecto a 2023 y que desde marzo se mantienen en cifras más estables en comparación con el ejercicio anterior. Una afirmación que contrasta con la llegada diaria de cayucos con hasta 200 personas en cada uno de ellos.

«Si llegáramos a un acuerdo para esos 6.000 menores veríamos cómo se deja hablar de la migración, porque la migración está controlada y lo saben perfectamente», apostilló Marlaska, convencido de que el PP está instrumentalizando el fenómeno de la migración para justificar su negativa a reubicar a esos menores.

# Crisis migratoria | Reacciones al pacto suscrito entre Clavijo y Feijóo

Salvador Lachica

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La unidad de acción que se había concitado en el seno del Parlamento canario, a excepción de Vox, en torno al Pacto Canario por la Inmigración se ha quebrado tras la firma el martes del acuerdo que el presidente Fernando Clavijo «ha suscrito de forma unilateral, sin contar con el resto de partidos», con el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ese es el análisis de las dos principales fuerzas de izquierdas en la oposición: PSOE y NC-Bc. Es más, ambas formaciones acusan al presidente de «blanquear la política migratoria del PP, que cada vez es más cercana a Vox». Sin embargo y pese a estas argumentaciones, para la ultraderecha el documento es «un paripé» que, lejos de ser «un paso de gigante contra la inmigración» como argumentó Clavijo, «no soluciona el problema de raíz, pues solo se remedia con deportaciones masivas», como aseguró ayer en los pasillos de la Cámara regional Paula Jover, secretaria de Organización de Vox en la provincia tinerfeña y presidenta del grupo parlamentario.

En el lado contrario, los partidos que sustentan al Gobierno canario

(CC, PP, ASG y AHI) cierran filas y defienden que Clavijo «ha hecho lo que no hizo el Gobierno de España y el PSOE, como es lograr un pacto con el partido que gobierna 12 autonomías más las ciudades de Ceuta y Melilla, porque el drama humanitario es un problema de país aunque en este momento, por la inacción del Estado, lo afronte Canarias en solitario». Ese es el resumen de la situación del secretario de Organización de Coalición canaria (CC), David Toledo.

Lo cierto es que si bien el PSOE ha ido subiendo el tono de sus mensajes desde el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 2 de septiembre, cuando el Ejecutivo anunció la vía judicial para discernir si es al Estado o a la Comuni-

dad Autónoma a quien compete la tutela de los menores inmigrantes no acompañados, la cita del martes de Clavijo y Feijóo en la sede de Presidencia ha hecho estallar a los socialistas canarios a pesar de que el propio Ejecutivo central ha moderado sus críticas iniciales a la firma del acuerdo y que el propio ministro y máximo dirigente del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, argumentó ayer que hay que dar «tiempo al tiempo» para discernir si «es una propuesta constructiva o una nueva piedra en el camino».

# PSOE y NC declaran quebrado el Pacto Canario por la Inmigración

Franquis y Campos acusan al presidente de actuar de forma unilateral y blanquear la deriva del PP hacia las posiciones de Vox

Por contra, el portavoz parlamentario, Sebastián Franquis, argumenta que el acuerdo «no resuelve la situación de los menores, no contempla lo acordado en el Pacto Canario por la Inmigración y no incluye ningún compromiso para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería».

«Habla de la política migratoria a nivel del Estado, pero no de lo que preocupa en estos momentos a Canarias, como es que el conjunto de las comunidades autónomas de España sean solidarias y que los niños y las niñas que lleguen a nuestras costas puedan ser acogidos por el resto porque aquí no tenemos más capacidad», analizó veinticuatro horas después de que se hiciera público el pacto.

En parecidos términos, el canarista Luis Campos insistió en que el Pacto Canario por la Inmigración «era el acuerdo que nos unía y ese nuevo documento supone reescribir de manera unilateral una parte sustancial del acuerdo canario y nos han excluido de un acuerdo que nos había unido a todos» desde finales de 2023.

Para NC-Bc, el texto suscrito por Clavijo y Feijóo «nos coloca por detrás del punto de salida», toda vez que «si solo había cuatro puntos que separaban la línea entre llegar a un acuerdo y mantenerse en el desacuerdo, ahora son diez, con 21 subapartados, las condiciones que habrá que negociar y consensuar».

«Aleja más que logra puntos de consenso porque el Gobierno de Canarias acaba de asumir la política integral migratoria del PP. No se trataba de redefinir toda la política migratoria del Estado, sino de modificar un artículo concreto de la ley de extranjería», remachó Luis Campos.

No es el único destacado representante de NC-Bc que ha criticado la maniobra de Clavijo y Feijóo, pues el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, la ha calificado de «una burda escenificación de una polarización llevada a sus últimos términos, porque estas propuestas se deben hacer en el Parlamento y

David Toledo (CC) defiende que Clavijo «logró el apoyo del partido que gobierna en 12 autonomías»

> Paula Jover (Vox) califica de «paripé» un documento que «no soluciona de raíz el problema»

en las comisiones de negociación». Morales destacó que este «toma y daca» solo perjudica a Canarias y, sobre todo, «a los menores que siguen sin ser atendidos en condiciones y sin ser acogidos de manera solidaria por el conjunto del Estado español».

Frente a estos discursos, la portavoz parlamentaria del PP, Luz Reverón, lo tiene claro: «¿en qué quedamos, no había que buscar soluciones? Pues el PP ha puesto sobre la mesa las soluciones que no ha aportado el Gobierno de España, que es a quien le correspondía hacer una auténtica política de Estado».

Tanto el PP como CC insisten que desde hace ocho meses están esperando por una declaración del estado de emergencia, una reunión de la Conferencia de Presidentes o la garantía de que se financiará adecuadamente a las autonomías que reciban a los menores solos procedentes de Canarias y Ceuta

«Al PP no nos van a encontrar en la bronca política con la que quieren desviar su inacción, nos encontrarán en dar soluciones», insiste Reverón.

Por su parte, el nacionalista Toledo insiste en que «el Pacto Canario mandata buscar un acuerdo

> con el PP, pues ese acuerdo ya se ha conseguido y ahora es el Gobierno de España el que tiene que negociar sacarlo adelante».

«El ministro Torres hace unas semanas exigía a Clavijo conseguir los votos del PP, pues ya los tiene», argumenta el secretario de Organización de CC.

El bloque 'cuatripartito' que sustenta al Gobierno de Clavijo insiste en que España es un Estado autonómico y, por tal motivo, había que lograr el apoyo de las comunidades gobernadas por el PP, que son la mayoría, para precisamente «evitar que cualquiera de ellas recurriera» la modificación de la ley de extranjería al forzarlas a asumir menores inmigrantes no acompañados que ahora tutela n Canarias y Ceuta.

Para el líder de ASG, Casimiro Curbelo, «es un acuerdo interesan-

te porque nadie tiene ya la excusa de no saber qué pretende el PP. Ahora ya se sabe y el Gobierno de España tiene ya la obligación de hacer una ronda de conversaciones porque Canarias no puede continuar aguantando esta realidad que está viviendo».

«Ese acuerdo es lo que procedía, pues afeaban al presidente que no consiguiera el apoyo del partido que es socio en su gobierno y ha conseguido un documento claro y detallado», remachó el herreño Raúl Acosta.



para discernir si es al El presidente Fernando Clavijo (derecha) y el vicepresidente Manuel Domínguez en la sesión plenaria celebrada ayer. | RAMÓN DE LA ROCHA/EFE

# El Parlamento rechaza el «odio racista» de Vox

«Ante la invasión masiva de decenas de miles de personas de las que desconocemos su historial de vida, sus antecedentes penales y sus intenciones; deportaciones masivas». Ese es el resumen de la iniciativa que defendió Nicasio Galván en nombre de Vox en el Parlamento canario y que, de nuevo, fue repelida por el resto del arco parlamentario en lo que fue un mensaje claro que desgranaron los portavoces del PSOE, CC, PP, ASG y AHI en sus distintas intervenciones: «rechazamos el odio racista que ustedes inoculan». Inase-

quibles al desaliento, los representantes de la derecha extrema insistieron en sus argumentos de vincular la inmigración con la delincuencia y la nacionalista Jana González los desarboló de forma tajante: «ese mensaje es ruin, zafio y muy miserable. La maldad y la delincuencia no dependen de donde uno nace ni está en los genes». Además, recordó que solo el 5,6% de los inmigrantes irregulares han llegado en cayucos y pateras y más del 70% «lo han hecho por aviones y barcos y son, en su mayoría, latinoamericanos». | S.L. Pleno del Parlamento de Canarias | Reacciones al acuerdo con los catalanes

# El Parlamento insta a paralizar la negociación bilateral de la financiación

Los grupos del Gobierno regional, con la abstención de Vox y el rechazo del PSOE y NC, exigen que se convoque ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera

LA PROVINCIA/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Parlamento de Canarias acordó ayer pedir al Gobierno de España, con los votos a favor de los grupos que apoyan al Ejecutivo regional, (CC, PP, ASG y Mixto) y la abstención de Vox, que se paralice cualquier iniciativa que suponga una modificación bilateral del sistema de financiación autonómica. El pleno de la cámara dio así luz verde a una Proposición No de Ley (PNL) defendida por el PP que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a convocar de forma urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano competente, para abordar entre todas las comunidades autonómicas el sistema de financiación de las comunidades autónomas.

El diputado del PP Juan Manuel García Casañas criticó que se haya llevado a cabo una negociación bilateral atendiendo a intereses particulares basados «en una serie de prebendas del Gobierno de España con Cataluña que afectan, sin duda alguna, a todo el territorio nacional, a la financiación de todas las comunidades autónomas y, por ende, a la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias».

En su opinión, lo que se pretende con esta negociación bilateral no es otra cosa que la modificación del sistema de financiación catalán para conseguir un sistema fiscal propio que permitiera a Cataluña recaudar los impuestos y quedarse con todos los ingresos tributarios.

«Una modificación que actualmente no tiene encaje en la normativa vigente. Un sistema, por tanto, totalmente insolidario y que quebranta la solidaridad interregional, afectando negativamente al resto de comunidades autónomas», alertó Casañas, que rechazó las enmiendas presentadas por Vox y NC, informa Efe. El socio de gobierno del PP, CC apoyó la PNL

pues, según su diputado José Miguel Barragán, es conveniente que se conozca la letra pequeña del «cupo catalán» en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Solo PSOE y NC votaron en contra de esta PNL. El diputado del PSOE Sebastián Franquis afirmó

# Respeto a la singularidades

La portavoz de CC en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, reclamó ayer respeto a las singularidades económicas de Canarias como único territorio ultraperiférico reconocido por el Estado y por la UE, y una negociación multilateral para revisar el modelo de financiación autonómica. En su intervención en el pleno del Congreso durante el debate de una moción sobre las previsiones y los compromisos adquiridos por el PSOE en torno a la financiación autonómica, Valido señaló que no se puede pronunciar sobre el acuerdo alcanzado para investir al nuevo presidente de Cataluña, el socialista Salvador Illa, porque desconoce su contenido. Valido insistió al Gobierno y a los principales partidos que se trabaje en un nuevo modelo de financiación autonómica «desde la multilateralidad y con transparencia». | Efe

que al PP la financiación autonómica «le importa un carajo» y señaló que con esta PNL solo se pretende desgastar al presidente español, Pedro Sánchez.

Franquis le pidió al PP «sentido de Estado» y «responsabilidad política», al tiempo que dijo que el PSOE está «encantado» de discutir a fondo la financiación futura de las comunidades autónomas.

Además, la diputada de NC Esther González recordó que la modificación de la financiación autonómica requiere del apoyo de la mayoría de las fuerzas del Congreso de los Diputados.

El diputado de Vox Javier Nieto justificó su abstención porque CC no ha aceptado que se incluya un punto en la PNL que pide que se reforme la ley de financiación autonómica, ya que no define de forma

exacta la balanza fiscal en Canarias, y criticó que la posición de este texto es «tibia» ante la gravedad que puede suponer, como es «la quiebra de igualdad entre todos los españoles».

El pasado martes, en el primer día del pleno del Parlamento, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el «oscurantismo» del Ejecutivo central al buscar apoyos «por debajo de la mesa» por el cupo catalán para sacar adelante las cuentas del Estado para 2025 pueda «perjudicar los intereses de Canarias».

Franquis afirma que al PP le «importa un carajo» el acuerdo y solo pretende desgastar a Sánchez

> CC argumenta que es necesario que se conozca la letra pequeña del 'cupo catalán'

Clavijo expuso que los presupuestos canarios se están elaborando «a ciegas», ya que, por segundo año consecutivo, el Gobierno del Estado no está cumpliendo con sus deberes, lo que sugiere que los presupuestos de 2023 serán prorrogados nuevamente debido a la falta de apoyo en el Congreso.

«Nos encontramos con una situación de relativa complejidad e incertidumbre y totalmente injusta porque Canarias tiene la deuda menor en el conjunto del Estado y la recaudación arroja cifras positivas», insistió.

Para el presidente, los canarios están «muy cansados» de que se les trate «como una comunidad autónoma con ciudadanos de tercera por el Gobierno actual», y subrayó que el voto de Coalición Canaria (CC) en el Congreso será negativo si se intenta hacer factible la financiación singular de Cataluña a través de más financiación en los presupuestos o por un sistema que discrimine a Canarias.



Sebastían Franquis habla con su compañera socialista Nira Fierro en el pleno del Parlamento. | RAMÓN DE LA ROCHA/EFE

# Domínguez: «La migración no provoca la caída de la economía, sino el PSOE»

El consejero de Economía responde sobre el informe del CES a los socialistas que en 2023 hubo dos gobiernos y el actual es mejor

Efe

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, señaló ayer en el pleno del Parlamento regional que daba la razón a la diputada socialista Tamara Raya en cuanto a que la inmigración no ha provocado la caída de la economía, ya que, añadió, lo ha hecho el PSOE. Durante una comparecencia a petición del grupo Socialista para hablar del informe del Consejo Económico y Social de Canarias 2023, el también vicepresidente responsabilizó al PSOE del incremento de los precios y de la falta de vivienda.

La diputada del grupo Socialista Tamara Raya dijo en su primera intervención que, según los datos del CES, las cosas se hicieron «muy bien» tanto desde el Gobierno central como el canario, cuando en ambos estaba el PSOE, y preguntó a Manuel Domínguez a qué se refiere cuando dice que las políticas de este Ejecutivo funcionan y crean empleo. El consejero replicó que la mitad del pasado año fue gestionado por el anterior Ejecutivo y la otra mitad por el actual, con lo que los resultados son compartidos, y subrayó que las políticas del Gobierno de ahora tienen como objetivo mejorar la capacidad de consumir bienes y servicios.

Y añadió que el CES hace doce recomendaciones, y advierte sobre la inmigración, al tiempo de agregar que el acuerdo firmado el martes por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC) es para aliviar la crisis humanitaria vinculada a los menores no acompañados.

Prosiguió que por ello es preciso modificar la ley de extranjería, y puso en valor que la inmigración ha hecho que en Canarias la población haya aumentado en 400.000 personas, por lo que abogó porque sea de forma regular y no ilegal. La diputada socialista Tamara Raya replicó que si querían responsabilidad tenían que haber firmado en julio en el Congreso de los Diputados a favor de modificar la ley de extranjería, ysubrayó que la inmigración no ha provocado las elevadas cifras de pobreza de Canarias, ni que los canarios no puedan pagar el alquiler de la vivienda o afrontar la carestía de la cesta de la compra.

# Pleno del Parlamento de Canarias | A vista de guirre

# Canarias exige a España protección urgente para los venezolanos desplazados

La Cámara reclama que se agilicen las más de 2.300 pensiones paradas en el Ministerio de Migraciones

### LA PROVINCIA/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La situación política y social que vive Venezuela tras las conflictivas pasas elecciones irrumpió en el debate del Parlamento de Canarias a través de dos iniciativas presentadas por el PSOE y CC que fueron aprobadas por unanimidad.

En la primera de ellas, la nacionalista Socorro Beato defendió que el Consejo de Ministros acuerde una declaración general de protección temporal y urgente para los ciudadanos desplazados venezolanos en España mientras persistan los motivos sociales y económicos que dan lugar su salida. En la propuesta aprobada se pide al Gobierno de España que la declaración de la protección temporal incluya el reconocimiento de permisos de residencia y trabajo de manera inmediata y se permita a los desplazados vivir y trabajar en España sin necesidad de solicitar asilo.

Otra de las demandas del Parlamento canario es que se garantice a los desplazados el acceso a los servicios de salud, educación y asistencia social en caso de no disponer de recursos suficientes.

Simplificar los trámites para la prórroga de documentación de indentidad es otra de las demandas, así como agilizar los procesos de homologación de los títulos universitarios, la acreditación de experiencia laboral o el canje del carnet de conducir.

Respecto a la iniciativa del PSOE, la diputada Lucía Fuentes instó al Gobierno de España a agilizar los más de 2.300 expedientes de pensiones paralizados en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde marzo de 2022.

No obstante, la Cámara ha rechazado que el Gobierno de Canarias incremente de manera notoria y suficiente las partidas presupuestarias destinadas a ayudas a los canarios en Venezuela para el próximo ejercicio presupuestario 2025 con el fin de evitar que ningún canario que cumpla los requisitos se quede sin la ayuda o entre a formar parte de las listas de reserva de las diferentes convocatorias.

Fuentes ha destacado que los canarios en Venezuela precisan de la ayuda y atención «que requieren y merecen».

# El carajo de Franquis

Habla para que nadie le entienda nada, y cuando se le calienta la boca, en cambio, resulta cochambrosamente comprensible

Crónica parlamentaria



Alfonso González Jerez

Por la mañana de ayer, segundo día del pleno, había amainado el chaparrón de ataques y descalificaciones del Gobierno central y el PSOE contra el acuerdo sobre la redistribución de menores cerrado entre el PP y el Gobierno autonómico. Entre otras enormidades, por ejemplo, el ministro Ángel Víctor Torres había proclamado que Coalición Canaria estaba comprándole ultraderechismo al PP. ¿Qué contenido ultraderechista puede detectarse en el texto del acuerdo? Más bien ninguno, pero todo eso da más o menos igual. Lo importante (para el PSOE) es seguir expandiendo tinta de calamar y reconstruyendo día a día el relato, hasta llegar al absurdo: solo los socialistas quieren redistribuir y cuidar amorosamente a los menores y el PP es quien lo impide y como Fernando Clavijo milita en el PP prefiere seguir gestionando a casi 6.000 menores de edad y pagándolo todo. En cierto sentido es admirable la jerola granítica que se gasta esta gente. Claro que en otro sentido dan vergüenza ajena, simplemente. Por supuesto, nadie del grupo parlamentario socialista en el Congreso, nadie de la Secretaria de Organización del PSOE, nadie del Palacio de La Moncloa, llamó ayer al Gobierno autonómico. A eso lo llaman

los socialistas «seguir negociando». Lo único que ha trascendido es que la ministra de Infancia y Juventud, convocará «en breve» a la Conferencia Sectorial para explicar su plan sobre los recursos de acogida autonómicos. Puede ser mañana. O el próximo mes. O al cabo de mes y medio. Las cosas de palacio van despacio.

Mientras tanto, aquí abajo, el vicepresidente y consejero de Economía Manuel Domínguez comparecía para hablar del informe del Consejo Económico y Social de Canarias 2023, a petición del grupo socialista. Con su habitual expresión de hartazgo su señoría Tamara Raya explicó brevemente que Domínguez no hacía nada y luego habló de los increíbles crecimientos del PIB en 2021, 2022 y 2023, bajo el gobierno del 'pacto de las flores'. Cuando Do-

mínguez le explicó que en ese trienio (y en particular durante los dos primeros años) se estaba simplemente produciendo un rebote, porque en 2020, a consecuencia del covid, la producción de bienes y servicios había caído vertiginosamente en Camarias, la señora Raya se quedó del mismo lado. La actitud de la señora Raya es invariable. Sube a la tribuna admitiendo pacientemente que el Gobierno de Canarias está integrado por orcos ultraderechistas, pero también con

El seguidismo de

NC hacia el PSOE

es sorprendente.

¿Cómo creen

agradecerán

los socialistas?

que se lo

Luis Campos y

sus compañeros

la esperanza de que la pesadilla termine de una vez, despierte al fin y vea al frente del Ejecutivo de nuevo la sonrisa luminosa de Ángel Victor Torres, también conocido como Torres el Blanco, acompañado por Aragorn en la Consejería de Hacienda, la elfa Noemí y el enano Casimiro. Pero este

tormento no termina. Para demostrarlo Domínguez le mencionó las cifras del crecimiento del PIB y de la creación de empleo. El vicepresidente no podría hacer esto con el PIB per cápita, por ejemplo, pero eso son complejidades muy enojosas para su señoría.

Después las proposiciones no de ley. Vox presentó una «para hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes ilegales a Canarias». Vox se refería, naturalmente, a los negros, que como nadie ignora están reconcomidos por los instintos asesinos, lo que no ocurre con las decenas y decenas de miles de alemanes, británicos, italianos o rumanos que se han residenciado en el archipiélago y han bajado de un avión, no de un cayuco. Como siempre en estos casos, Nicasio Galván expresó su inmenso dolor

> por los migrantes (negros) que encuentran la muerte en el mar. Toda esa gente, ¿no podría morirse tranquilamente en su casa por el hambre, la seguía o un balazo en una guerra civil? Todos los grupos los trataron de fascistas, votaron en contra y se acabó esta pequeña y estúpida patochada.

También se votó favorablemente una PNL de CC sobre una declara-

ción general de protección temporal y urgente para ciudadanos venezolanos desplazados de su territorio que debería articular el Gobierno central y que expuso Socorro Beato, otra sobre la declaración del parque marino nacional en la isla de El Hierro, una nadería presentada por el señor Pérez del Pino, diputado socialista, para mejorar la sanidad pública canaria, una ocurrencia similar pero más congruente para mejorar las políticas sociales presentada por Elena Máñez y, como era previsible, una PNL del Partido Popular sobre el sistema de financiación autonómica y el germinal 'cupo catalán'.

Tal vez el PP debería defender ese tipo de proposiciones a un economista y no a un doctrinario como el señor García Casañas, que emplea hasta los puntos y comas del texto para denostar a Pedro Sánchez. Todos los grupos expresaron su desconfianza sobre la reforma de la financiación catalana negociada entre el Gobierno central y ERC (en este asunto al PSOE no le molesta que se negocie algo tan delicado como la financiación autonómica de Cataluña entre un Ejecutivo y un partido, como ocurre con el acuerdo sellado entre Núñez Feijóo y el Gobierno canario). Todos excepto Nueva Canarias y el PSOE. Lo de NC es sorprendente. No, no le molesta que Sánchez negocie con ERC la financiación catalana, ¿acaso no demandan siempre negociar bilateralmente desde Canarias con el Gobierno central? José Miguel Barragán. Portavoz coalicionero, le precisó que esa negociación no cambia las reglas que estructuran el sistema de financiación autonómica, y los acuerdos entre Sánchez y Esquerra, sí, y afectan a todas las comunidades. El seguidismo de NC hacia el PSOE es realmente sorprendente. ¿Cómo creen Luis Campos y sus compañeros que se lo agradecerán los socialistas? ¿Con pastillas de menta o una suscripción a la revista Sistema? Lo peor, con todo, fue la intervención de Sebastián Franquis, furibundo y faltón, desagallado e iracundo, temblando incluso en algún que otro momento, y sobre todo, disparatando sin filtro. ¿A qué viene discutir esto en el Parlamento de Canarias? ¿Por qué esta pérdi-

da de tiempo? ¿Por qué no presenta usted esta PNL en el Parlamento de Cataluña? ¡Seguro que la están presentando en todas las comunidades autónomas! Y con el ceño fruncido le espetó a un más bien complacido García Casañas:

--A usted le interesa un carajo la financiación autonómica.

Lo más curioso de este incidente es que al señor Franquis, al que generalmente no se le entiende demasiado, se le entendió perfectamente la frase. Mira que si nos tiene engañados a todos, diputados, prensa, técnicos, ujieres. Mira que si habla, precisamente, para que nadie le entienda nada, y cuando se le calienta la boca, en cambio, resulta plena y cochambrosamente comprensible. Ese carajo de Franquis debe ser analizado. Ese carajo tiene gran interés. El cara-

jo de Franquis también merece una PNL, con o sin enmiendas.



La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Parlamento, Luz Reverón, habla con el presidente de la bancada, Juan Manjuel García Casañas. | RAMÓN DE LA ROCHA/ EFE



# LA PROVINCIA

DIARIO DE LAS PALMAS







Inma Medina: «Es una La reina Katla Gutiérrez: lástima usar el Carnaval «Lo que realmente me omo arma politica+ importa es la humildad»

«vito de compostoria del retraso de hora.

Sin paridad en

 фізипауска Івтечна шиментала — ф Сам съвто се сяса без. coe cuando se trata de sos estudios . Na currera de informática e party profesiones técnico-cientificas | tra livres frente al 2011 de

LA PROVINCIA + iHOLA! POR SOLO

3,75€

El Granca naufraga frente al colista Palenca

MANA VIERNES EN TU QUIOSCO

Disfrutemos juntos de los gra

# **Tropezones**

# Graduaciones



Lamberto Wägner

reo que cabe calificar de hito el momento de la graduación, el paso del colegio, con sus pautas regladas, a la universidad, una novedosa transferencia de responsabilidad del maestro al propio alumno, transmutado en estudiante emancipado.

Hace unas semanas tuve la oportunidad de saborear dicho momento, con mi nieto ejerciendo de maestro de ceremonias, leyendo desde el escenario del aula de su colegio ante familiares y docentes un resumen de su trayectoria escolar. Siendo un colegio internacional, también la multiplicidad de etnias y nacionalidades coadyuvaban a un refrescante ambiente de respeto y tolerancia. Al haber transcurrido toda su enseñanza en el mismo centro desde su infancia, fue un recorrido emocionante y positivo, jalonado de penalidades y celebradas trastadas, con una acusada sensación de compañerismo con los demás alumnos, y de fructifera complicidad con los educadores.

Pero hete aquí que este mismo recorrido desde pequeño me trae a la memoria una graduación paralela, la de mi última visita con mi nieto al salón de peluquería de unos grandes almacenes donde desde su más tierna infancia llevamos cortándonos el pelo, una costumbre devenida en tradición. Y permítanme un somero resumen de este curioso viaje.

Las primeras visitas al peluquero eran una aventura, con el desafío que le planteaba al crío de encontrar el coche aparcado, al bajar desde la última planta hasta el sótano: «frío, frío, caliente, caliente». Posteriormente prescindimos del ascensor, utilizando las escaleras mecánicas, lo que le daba opción al niño a hacer un alto en el camino en la planta de juguetería, donde no era descartable que cayera una chuchería, verbigracia algún dinosaurio de plástico. Adquisiciones que terminaron formando un pequeño parque jurásico doméstico donde los triceratops convivían con los diplodocus. Con el paso del tiempo se abrió la veda de incursiones en la cafetería, con ingesta de tostas de queso derretido y otras bombas de colesterol que le eran vetadas en su hogar, pero eso sí, contrarrestadas con la intensa actividad de surfing «bodyboard» en la que el joven ya destacaba con premios nacionales en su categoría. Y ya en la adolescencia las visitas a la sección de charcutería, con expertas catas de los ibéricos, seleccionando paletillas de bellota, más asequibles que los jamones. Y aprendiendo a discriminar calidades, sin fiarse de la presunta fama de algunas marcas. Y ya finalmente, en lo que vino a constituir su definitiva graduación peluquera, nos gozamos una merienda más seleccionada, donde la conversación ya giraba en torno a futuros estudios universitarios de economía. Y recuerdo cómo, arrimando el ascua a su sardina, nos permitimos desenmascarar el truco de marketing de la cafetería, al servirnos unos simples churros con chocolate, elevados de categoría con la elemental estratagema de enmarcar el producto no sólo con un artículo sino con un adjetivo de realidad aumentada: «Nuestros famosos churros».

Sea como fuere, no todas las graduaciones tienen por qué ser escolares o académicas. Lo que me consta, querido Erik, es que estás bien preparado para los desafíos que te aguardan en tu nueva travesía universitaria.

# Observatorio

# Inteligencia artificial



José Luis Villacañas Berlanga

FILÓSOFO

l algoritmo es desconsiderado. Por eso debemos mi-nos ofrece. Recopilando la información que circula por la red, derivada de opiniones no contrastadas, comunicaciones de todo tipo, bromas, comentarios, organiza una decisión arbitraria sobre un singular. Así, la IA ha declarado que un pueblecito de Orense es el más feo del mundo. Indignados, los habitantes han colgado fotos de su bonita iglesia y de sus verdes parques. No parece el pueblo más feo del mundo. Alguien ha preguntado eso al ChatGPT y este responde impasible. El singular deja de tener el control sobre si mismo.

Si uno va a Google porque siente curiosidad sobre este asunto, se dará cuenta de que estas preguntas abundan. Cuál es el pueblo más feo de Madrid, Cádiz, Canarias, España, de cualComo el algoritmo comparte la naturaleza de la vida, cualquier enunciado sobre un singular que se introduzca en la red tiene mayor probabilidad de volver a ella

quier sitio. Sin embargo, uno no comprende las razones que puede tener la decisión de la IA que hace de Sagunto, con sus ruinas romanas y su judería, el pueblo más feo de la Comunidad Valenciana. Darnos cuenta de lo absurdo de esta pregunta nos lleva a comprender lo ideológico de llamar a esta herramienta Inteligencia Artificial. En realidad, puede acoger en su seno toda la arbitrariedad de la estupidez humana, replicarla, extenderla, sacralizarla. Preguntar por sus razones es ridículo. Ordena enunciados sin otra lógica que su existencia. Dar razón, justificar lo dicho, lo propio de la inteligencia, le es ajeno.

Como el algoritmo comparte la naturaleza de la vida, cualquier enunciado sobre un singular que se introduzca en la red tiene mayor probabilidad de volver a ella. Cambiar la valoración

# Reflexión

# ¡Aprendamos a dialogar!



Carles Sans

asta luego, vacaciones!, como también la de muchos currantes que se ven empujados sin remedio a afrontar sus obligaciones. No queda otra que poner buena cara y a trabajar.

En estos días de verano he tenido la buena costumbre de socializar más de lo que suelo hacer durante el resto del año. Comidas, cenas, meriendas y aperitivos han marcado los tiempos de mi día a día. Tengo la buena costumbre de reunirme con los demás si de por medio hay, como mínimo, un piscolabis, palabra que se usa menos de lo que deberíamos.

Sin embargo, esos encuentros me han servido para darme cuenta de una cosa: las personas hablan y hablan sin parar con la lógica intención de que unos y otros se escuchen y muy poca gente lo hace bien. Todos tenemos anécdotas que contar, opiniones e ideas que compartir; pero he constatado que cada día es más complicado conseguir argumentar hasta el final, hasta tu final, el que tú consideras que es el final de tu explicación. Conversar significa hablar con alguien que te escuche y que tú escuches también, pero hoy en día hemos perdido esa capacidad. Escuchamos, sí; pero a medias. La gente no sabe dialogar. Me he dado cuenta de que en reuniones informales uno está hablando y es interrumpido por varias personas a la vez, unas serán para discutirle

y otras para secundarle, pero ninguna de las dos partes tiene la paciencia de dejar acabar a nadie. Está claro que cada vez estamos menos capacitados para respetar un turno de palabra, especialmente si lo que uno cuenta dura más de un minuto y medio. ¡Ah! Por cierto, ¿qué me dicen de las parejas que se interrumpen el uno al otro para contar lo mismo vivido por los dos? Empieza uno, y el otro habla por encima para anticipar lo que el que habla pretendía acabar diciendo. ¿Me dejas contarlo a mí, cariño? Es una frase muy oída entre matrimonios que cuentan cosas juntos.

¡Cómo me gustaría vivir en una película! En el cine cada personaje cuenta con su diálogo y la gente se escucha. Nadie interrumpe, salvo por imperativos del guion. de una sentencia tiene todo el aspecto de ser irreversible. Si alguien pide un destino bonito de turismo, y aquella sentencia ya está emitida, habrá muy poca posibilidad de que «el pueblo más feo» pueda aparecer. Al menos por el momento. Nuestra inquietud y fastidio promueve incondicionalmente el turismo y cuando se acaben los destinos convencionales, quizá los más feos se pongan de moda.

Resulta claro que entre el algoritmo y el singular seguirá existiendo un abismo infinito. La desconsideración le es interna a su existencia. En realidad, el algoritmo es la última manifestación de la sociedad de masas y no sé cómo no se ponen en circulación los argumentos de los críticos de esa sociedad -como Ortega- para denostar la sociedad de masas actual. El algoritmo es el triunfo de la rebelión de las masas y amenaza con apagar la voz del singular en su derecho a ser él mismo. La capacidad del algoritmo para reconocer el singular es tan escasa como la del ornitorrinco para volar.

Lo he visto personalmente. Amazon me envía libros que quizá puedan interesarme. Ha visto mis compras en Google en los últimos meses y se siente muy feliz de ofrecerme en mi cuenta el libro Giorgio Agamben, Justicia Viva. Claro que el libro puede interesarme. Lo he escrito yo. El algoritmo de Amazon puede detectar que cierto producto puede ser objeto de consumo por mi parte,

pero no está en condiciones de darse cuenta de que ese objeto es algo que he producido yo. Sólo me reconoce en mi papel de consumidor, pero no en mi condición de autor. Mi nombre en la cuenta de Amazon no coincide con mi nombre como autor. Sólo coincide con el asociado a una tarjeta VISA. No es considerado.

Hace un tiempo, algunos teóricos demasiado pendientes de la novedad, como Antonio Negri, anunciaron que la nueva tecnología de uso individual, mediante el ordenador, transformaría la forma de trabajo y acabaría con la explotación. Puesto que el trabajo sería volcado a la red y tendría un uso común, cumpliría el pronóstico marxista del trabajo emancipado. Nadie se apropiaría de él. Así, el desarrollo pleno del capitalismo llevaría a la supera-

ción del capitalismo. La vieja profecía de Marx quedaría cumplida. Hoy vemos hasta qué punto los dogmas teóricos son ridículos cuando pretenden iluminar contextos históricos muy diferentes de aquellos que los vieron nacer. La IA no solo se apropia de nuestro trabajo. Se apropia de nuestra vida. Y lo usa todo en beneficio de los cinco o seis propietarios de las grandes má-

quinas que la manejan.

Lejos de ser la culminación del trabajo emancipado, la AI se ha elevado así a una forma de trabajo maquinal que necesita usurpar el trabajo vivo y creativo de la humanidad entera. Y todo para ofrecernos resultados sin vida cuya aspiración última es convencernos de que nuestra propia inteligencia es un resto arcaico, un órgano vestigial,

algo así como el apéndice o la vesícula biliar, dado que en esa máquina disponemos de todo lo que tenemos que saber y comprender del mundo, incluso del último de nuestros caprichos como, por ejemplo, saber cuál es el pueblo más feo del mundo.

Por eso saludamos la decisión de un juez californiano que ha denunciado a los propietarios de las plataformas de la IA por expropiar a muchos creativos, sobre todo grafistas, por emplear sus imágenes para enseñar a sus máquinas para diseñar imágenes propias. Por supuesto, hay un uso indebido de bienes que están protegidos por derechos de autor. Al final, las máquinas son tontas y tienen que aprender mucho. Utilizan productos humanos para aprender. Pero su finalidad es hacer irrelevantes esos productos humanos. Así que nos expropian de nuestro trabajo y de todo fruto de nuestra inteligencia, para al final expropiarnos de ella. La utopía de la emancipación del trabajo. Bravo, señor Negri.

# LATIRA

FERNANDO MONTECRUZ



# **CARTAS AL DIRECTOR**

Las cartas a esta sección no deben exceder las veinte líneas, mecanografiadas a doble espacio. Para su publicación es imprescindible que los originales vengan firmados y se acompañen la dirección, el teléfono y el número del DNI. No se publicarán cartas firmadas con seudónimos o iniciales. No se mantendrá correspondencia, postal ni telefónica, ni se devolverán los trabajos no encargados. LA PROVINCIA / DLP se reserva el derecho de extractar los textos cuando sea oportuno.

# Del bien y del mal

Las Sagradas Escrituras nos dicen que ya desde el principio del mundo existían el bien y el mal, personificados en los hermanos Abel y Caín, por lo que los descendientes de ambos, que a su vez son también los de Adán y Eva, primeros pobladores de este mundo, han tenido que convivir a lo largo de la historia de la humanidad haciendo bien y mal conjuntamente, por los siglos de los siglos.

Gracias al bien, la humanidad ha llegado al estado actual en que existen unos derechos humanos universales e instituciones internacionales que vigilan por el respeto a esos derechos. A pesar de ello, el mal que se heredó de Caín, que no los respetan, sigue creando guerras, tira-

nías y hambrunas que asesinan y obligan a poblaciones enteras a huir hacia países limítrofes o a campos de refugiados, donde los descendientes de Abel tratan de ayudarlos.

Desde los tiempos más antiguos, las sociedades de Grecia seguían las reglas del bien y del mal y se dividían entre señores, que sólo vivían para el placer, y esclavos, que vivían trabajando para que aquéllos disfrutaran de la vida.

Y si hay algo realmente cruel e inhumano es la esclavitud. Ir a África a llevarse por la fuerza a sus habitantes, alejándolos de sus familias y de sus tierras para explotarlos en las plantaciones de la América del Norte y del Sur fue una acción de lo más anticristiana e innoble y, sin embargo, aceptada por muchos y consentida por la Iglesia católi-

ca. En la vieja Salvador de Bahía, en Brasil, existe una lujosa iglesia llena de dorados, construida por los esclavos negros para sus señores y, al lado, una mucho más simple, para los esclavos. Fue una manera muy especial de interpretar el cristianismo en aquella época.

Apropiarse de las tierras ajenas ha sido siempre la obsesión del hijo de Caín, y es innumerable la cantidad de ejemplos que tenemos a lo largo de la historia, desde Alejandro Magno, pasando por Napoleón, Hitler o ahora Putin y otros tiranos más, a los que no importaba ni importa la vida de sus miles de soldados que perecían en sus hazañas bélicas y, mucho menos, las de los pobladores de los países que invadían. Alejandro obligaba a sus soldados a acabar con la vida de todos los habitantes de las ciudades que arrasaba, sin dejar ni uno.

Y si todos esos odiosos personajes triunfaron y siguen triunfando en sus intentos de apropiarse de otras tierras que no son las suyas y de erigirse en dueños de los habitantes de un país es porque siempre hay otros de igual ascendencia, la de Caín, que los apoyan, ayudan y protegen en su ambición y malas acciones. Y en una guerra no son sólo las vidas de los civiles o de los niños las que hay que lamentar, pues los soldados obligados a ir a matar y a morir en ellas también tienen padres, esposas e hijos que los han de llorar.

Entre las personas hijas de Caín hay dos pecados capitales muy comunes y que son, también, los que más daño suelen hacer al prójimo: la avaricia y la envidia; familias que se rompen por una herencia, o amistades que se acaban a causa de la envidia. Pelear por una herencia cuando ésta puede cambiar tu vida puede entenderse, pero sé de casos en que sólo la avaricia y la envidia, no la necesidad, han sido la única causa de rompimiento en las familias.

Y sin embargo, no son los bienes materiales los que dan la felicidad. Tampoco el ver sufrir a
la persona odiada. La felicidad
la da el dormir con la conciencia
tranquila de no haber hecho daño a nadie; de haber cumplido
con tu deber, y de haber hecho
el bien siempre que has podido.
O sea, sentir que eres hijo de
Abel y en todas las ocasiones escoger por norma el bien, rechazando el mal.

Laurentina Parada LAS PALMAS DE G.C.

# Tribuna abierta

# Técnica de una presunta prevaricación



sta es la ley, y esto es lo que hay. Esto es lo que nuestra jurisprudencia dice de las querellas y los testigos cuando son autoridades, y esto es lo que hay con la diligencia que el juez Juan Carlos Peinado ha hecho con la citación como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 30 de julio. Así puede describirse el informe de nueve folios aportado por la fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Almudena Lastra (Madrid, 58 años), tras presentar al TSJM aver su informe -favorable- solicitado sobre la admisión a trámite de la querella de Pedro Sánchez, tiene ahora cinco días hábiles para elevar su informe sobre la querella por delito de prevaricación contra el juez Peinado, presentada por el abogado Antonio Camacho en nombre de Begoña Gómez, inmediatamente después de la de su esposo, el presidente de Gobierno. Eso será, pues, la semana próxima. La fiscal superior establece el perímetro de su informe tal cual se le ha solicitado.

«El órgano al que nos dirigimos tiene declarado que no es función de esta sala [TSJM] en este trámite inicial ultimar el examen sobre el fondo del asunto, ni llevar a cabo la calificación jurídica de los hechos, sino tan solo analizar si apriorísticamente, de plano y sobre el contenido del relato que se suministra en la querella, ya puede afirmarse que los hechos carecen de relevancia penal o, por el contrario, están revestidos de indicios que no permitan descartar esta naturaleza. En este último caso, será el curso de la instrucción el que deba esclarecer la naturaleza de tales hechos, así como de sus circunstancias objetivas y personales».

Decisión injusta

Ergo: ¿cabe descartar de plano los indicios de un delito de prevaricación? ¿Qué es la prevaricación? La fiscal superior lo aclara de entrada: «Por lo que se refiere al tipo penal invocado, la jurisprudencia de la Sala Segunda [del Tribunal Supremo] ha ido objetivando el elemento de la injusticia de la resolución a efectos del delito del artículo 446 del Código Penal de tal modo que su determinación no radica en que el autor la estime como tal, sino en que lo sea en clave estrictamente objetiva». Es decir: la clave no es que el juez considere que está adoptando una decisión injusta.

Entonces, ¿qué es el carácter objetivo de la injusticia? «Supone que existe un apartamiento de la función judicial propia del Estado de derecho, cuando la aplicación del derecho se ha realizado separándose de las opciones jurídicamente defendibles. Es necesario una aplicación arbitraria del derecho, es decir, que la norma jurídica haya sido aplicada tergiversando -de modo evidente- su contenido, su significado y su sentido propios que solo puede predicarse la injusticia cuando la resolución, en el aspecto en que se manifiesta su contradicción con el derecho, no es sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la ley, o cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su

> La fiscal se limita a comparar lo realizado por el magistrado del caso Gómez con el marco legal vigente

autor, o cuando la resolución adoptada -desde el punto de vista objetivo- no resulta cubierta por ninguna interpretación de la ley basada en cánones interpretativos admitidos».

La falta de fundamentación -algo en lo que Lastra, lógicamente, no entra- es el patrón de las resoluciones del juez Peinado que ha entrado en la causa como un elefante en cacharrería. La fiscal superior señala que el juez dice que es útil y necesaria la declaración testifical de Sánchez por los documentos que ha reunido y las declaraciones de otros testigos. Ni rastro de explicación sobre una y otra cosa. Lastra sostiene: «En momento alguno se motiva jurídicamente, en definitiva, la conveniencia y utilidad de la diligencia, ni por qué, entre las dos modalidades de comparecencia previstas en la ley, opta por aquella que expone más a la institución que representa la persona llamada a declarar». La cédula de citación cursada por el juez a Sánchez es otro de los temas también reglados y vulnerados por el juez Peinado. «Se desprende también, por un lado, que el magistrado decide el momento de la «visita» al despacho oficial, sin previo aviso, como dispone la norma, fijándose en la resolución no solo el día y hora, sino ordenando a la policía y a los servicios informáticos de Madrid Digital para que acudan al Complejo Presidencial un día antes a instalar dispositivos de grabación.

Aunque la fiscal superior no lo evoca, hay que decir que Sánchez solicitó declarar por escrito, y que, en lugar de Peinado, es otro juez, Carlos Valle, el que rechazó la petición, sin razonamiento. No hay previo aviso -el presidente reúne todos los martes por la mañana el Consejo de Ministros. «Por último, se remite una cédula de citación dirigida al presidente del Gobierno del Reino de España con apercibimiento de multa, detención y puesta a disposición judicial, haciendo caso omiso de la ley de enjuiciamiento criminal, según la cual una eventual resistencia debe ponerla el juez en conocimiento del Ministerio Fiscal.

La fiscal se limita, pues, a comparar lo que se ha hecho con el marco legal vigente.

# LAS PALMAS HACE.. AÑOS

15

Rivero da por hecho el pacto económico con Zapatero

La portada de LA PROVINCIA del sábado 12 de septiembre de 2009 informaba de que el presidente del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, destacaba el diálogo institucional que existía con el Gobierno central y señalaba que «es dificil encontrar un clima en las relaciones con el Estado tan positivo como el que se está dando». Rivero daba por hecho que las promesas del jefe del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, en relación con el llamado *Plan Canarias* se convertirían en acuerdos económicos «concretos».



25

Duelo español por Kraus

LA PROVINCIA del domingo 12 de septiembre de 1999 destacaba en su portada que la capilla ardiente del tenor grancanario Alfredo Kraus estaba instalada en el Teatro Real. Se formaron grandes colas, de cientos de personas, que querían rendir un último tributo de admiración y respeto a uno de los más grandes cantantes líricos de la historia. Políticos, artistas e intelectuales compartieron con los españoles anónimos la emoción y el sentimiento de la despedida a un genio que se había ido en cuerpo mortal, pero que dejaba su voz para la historia.

50

Ardieron tres mil pinos

La portada de LA PROVINCIA del jueves 12 de septiembre de 1974 se hacía eco de que un espectacular incendio forestal se produjo en la zona llamada Cortijo de Pavón, monte de pinos situado en las zonas cumbreras de Guía y Moya. Habían ardido más de tres mil pinos y la superficie afectada por las llamas se extendía a unas 20 o 30 hectáreas. El incendio debió comenzar poco después del mediodía, y en cuanto fue divisado se desplazaron fuerzas de la Guardia Civil de Guía y Arucas, así como fuerzas de la Policía Municipal de ambos municipios.

# La cadena Cordial se prepara para dar el salto al Caribe y tantea Baleares

La empresa tiene gestiones avanzadas en Cuba y República Dominicana \* «No hay nada cerrado, pero nuestra vocación es expandirnos», afirma Villalobos

A. Saavedra

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Entre los planes a corto y medio plazo de la cadena Cordial Hotels & Resorts está dar el salto al Caribe. La empresa hotelera está inmersa en varios procesos de negociación que incluyen conversaciones en distintos países latinoamericanos. Todavía no hay nada cerrado, pero la vocación de la compañía es crecer, por lo que ya han iniciado gestiones en países como Cuba y República Dominicana para afrontar el que sería su primer proyecto internacional. «Tenemos una estrategia de expansión y en algunos lugares como Cuba la negociación está muy avanzada, pero no está cerrada», aclara el director general de la cadena, Nicolás Villalobos.

La cadena está en busca de la mejor oportunidad, por eso no se cierra a nada, las reuniones son constantes y no quieren «vender la piel del oso antes de cazarlo». «Nosotros llevamos años queriendo expandirnos y estamos en negociaciones con muchisima gente», reconoce el empresario. Cordial ha puesto el ojo en Latinoamérica por la similitud que existe con el Archipiélago. «Nos sentimos cómodos con las cuestiones culturales en el ámbito de los hispanohablantes», apunta Villalobos.

En el caso concreto de Cuba la cadena canaria mantiene conversaciones con el Gobierno cubano, ya que tiene que ser la administración la que dé luz verde a las empresas extranjeras para aterrizar en el país.

La idea de la cadena de seguir una estrategia de expansión hacia el Caribe no es nueva. Hace casi diez años, en 2015, algunas empresas canarias como Lopesan y Binter ya estudiaron junto a Cordial las posibilidades de negocio en Cuba. Entonces los empresarios canarios ya vieron que en la isla existían buenas oportunidades de inversión en sectores como el hotelero, la construcción o las energías renovables.

# Crecimiento «sano»

Finalmente la compañía grancanaria optó por continuar trabajando -a corto plazo- en su apuesta de expansión por la isla abriendo nuevos establecimientos. Pero el sueño de cruzar el charco nunca desapareció. «El crecimiento que hemos experimentado en los últimos años ha venido aparejado de economía de escala y sabemos que un crecimiento sano y ordenado es beneficioso para el grupo por eso queremos expandirnos, pero de forma ordenada, es lo más razonable», explica el director general de la cadena, quien reconoce que



Una familia disfruta de la piscina del complejo de apartamentos Cordial Mogán Valle, en Gran Canaria. ANDRÉS CRUZ



Nicolás Villalobos. ANDRÉS CRUZ

las negociaciones internacionales no acaban con las ganas de seguir creciendo en el Archipiélago y en otros puntos del país como Baleares.

La compañía canaria ha ido creciendo en los últimos años. La facturación en 2023 alcanzó los 70 millones de euros, un aumento del 16,7% respecto al año anterior. La empresa ya cuenta con 16 establecimientos -hoteles y complejos de apartamentos- en Gran Canaria y uno en Lanzarote. Ya es una de las cadenas hoteleras de referencia en el sur de la isla, con establecimientos en Puerto de Mogán, Taurito, Arguineguín, Maspalomas y Playa del Inglés, y desde hace poco también está muy presente en la capital. Sus últimos proyectos han sido los

# **El crecimiento** de la cadena

### SOCIOS ASINCA Inicios

Cordial nació de la unión de los socios de Asinca que se lanzaron al turismo hace ya más de 30 años. Los integrantes fueron Antonio Vega (Tropical); Domingo González (Agua de Firgas); José Sánchez Rodríguez (JSP); Andrés Megías (Pastas la Isleña); Juergen Flick; y otros empresarios que gestionaban empresas como

# PRESENTE

Arehucas, Tirma o Kalise.

# 17 complejos

La empresa ya cuenta con 16 establecimientos -hoteles y complejos de apartamentos- en Gran Canaria y uno en Lanzarote. Ya es una de las cadenas hoteleras de referencia en el sur de la isla, con establecimientos en Puerto de Mogán, Taurito, Arguineguín, Maspalomas y Playa del Inglés.

### FOCO EN LA CAPITAL Casco histórico

Los últimos proyectos de la cadena Cordial han sido los hoteles urbanos en el casco histórico de la capital grancanaria: el Boutique Hotel Cordial La Peregrina, el Boutique Hotel Cordial Malteses, el Boutique Hotel Cordial La Niña de Vegueta y el Boutique

Hotel Cordial Plaza Mayor de

Santa Ana.

hoteles urbanos en el casco histórico: el Boutique Hotel Cordial La Peregrina, el Boutique Hotel Cordial Malteses, el Boutique Hotel Cordial La Niña de Vegueta y el Boutique Hotel Cordial Plaza Mayor de Santa Ana. En el horno hay otro hotel que todavía no tiene fecha de inauguración, El Boutique Hotel Cordial Galdós Jardín.

En los últimos años, la cadena también ha decidido alejarse de la gestión de algunos hoteles para centrarse en sus nuevos proyectos. La empresa llegó a gestionar un complejo en Mijas (Málaga) y uno en Adeje (Tenerife), pero ambos ya no forman parte de la red Cordial. Lo mismo ocurrió con Roca Negra de Agaete.

La compañía pone el foco en los países hispanohablantes por la similitud con el Archipiélago

Cordial nació de la unión de los socios de Asinca que se lanzaron al turismo hace ya más de 30 años. Los integrantes fueron Antonio Vega (Tropical); Domingo González (Agua de Firgas); José Sánchez Rodríguez (JSP); Andrés Megías (Pastas la Isleña); Jürgen Flick; y otros empresarios que gestionaban empresas como Arehucas, Tirma o Kalise. Ahora la preside Jürgen Flick y las acciones están muy repartidas. Uno de los accionistas de la cadena es el futbolista David Silva.

# El euríbor agudiza su desplome por debajo del 3% en la víspera de la reunión del BCE

El índice del que dependen tres millones de hipotecas se sitúa en mínimos desde diciembre de 2022

### Pablo Gallén

El euríbor a doce meses, la referencia de la mayoría de las hipotecas variables que se comercializan en España, agudizó ayer su desplome por debajo del 3% y se situó en mínimos desde el pasado 15 de diciembre de 2022, cuando llegó al 2,867%. Por aquellas fechas, el índice estaba repuntando, sin embargo ahora acumula cinco meses consecutivos de descensos y tres jornadas por debajo del 3%.

El índice, al que están ligadas cerca de tres millones de hipotecas, descendió ayer hasta el 2,96% (-0.010) en la víspera de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) en la que decidirá si baja los tipos de interés 25 puntos porcentuales hasta el 4%. La media de septiembre se sitúa en el 3,034% (-0.132) y la media prevista desciende hasta el 2,988%

Agosto terminó para el euríbor con su mayor caída anual desde 2013. El euríbor terminó el octavo mes del año en el 3,166%, es decir, 0,907 puntos porcentuales por debajo de su nivel del mismo mes del año pasado. Los créditos con revisión anual que utilicen como referencia el dato de agosto -normalmente los que actualizan las cuotas en octubre- van a registrar, por tanto, la mayor bajada más de una década. Esta caída se traducirá en una rebaja de 51,80 euros por cada 100.000 euros de hipoteca, en cuota mensual, y de 621 euros al año, para quienes toque revisión este mes.

El retroceso llega después de que la Reserva Federal confirmase la semana pasada que bajará los tipos de interés en septiembre, lo que despeja el camino del Banco Central Europeo (BCE) para seguir hoy el camino del organismo estadounidense. El organismo monetario redujo el precio del dinero 25 puntos básicos en junio, de forma que la tasa de referencia para sus operaciones de refinanciación bajó hasta el 4,25% desde el 4,5% anterior. El BCE cumplió el guion y bajó los tipos de interés por primera vez desde 2019.

Hace dos semanas se conoció que la tasa de inflación de la zona euro se habría situado en agosto en el 2,2% interanual, cuatro décimas por debajo de la subida de los precios del 2,6% observada en julio y la menor lectura del dato desde julio de 2021.

# 26

# Sánchez pide a la UE que «reconsidere» el arancel al coche eléctrico chino

El presidente de España intenta evitar una guerra comercial con el gigante asiático

venciones desleales» que están

causando «una amenaza de per-

juicio económico» a los produc-

En concreto, se determinó la im-

posición de aranceles adicionales

a la importación del 17,4% al fa-

bricante BYD, del 19,9% a Geely,

del 37,6% a SAIC y del 20,8% a

Después de eso China respon-

dió con el anuncio de aranceles al

porcino y al brandy y con el anun-

cio de una investigación antisub-

sidios contra algunos productos

tores europeos.

Porcino y brandy

otros productores.

### Agencias

MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró ayer partidario de «reconsiderar» la posición de los estados miembros de la Unión Europea y también de la Comisión Europea sobre los aranceles al coche eléctrico chino. «Creo que todos nosotros necesitamos reconsiderar nuestra posición» señaló el jefe del Ejecutivo en una rueda de prensa en el país asiático, donde se encontraba de viaje oficial. Así, pidió ser «constructivos» y buscar una solución que pase por un compromiso entre la UE y China. Mientras Pekín aguarda la votación que tendrá lugar a finales de octubre en el seno de la UE para oficializar definitivamente esas tarifas.

«No necesitamos otra guerra, en este caso una guerra comercial», añadió Sánchez, que también expresó a las autoridades chinas su «sorpresa» por haber involucrado posibles sanciones al sector del porcino español en este conflicto comercial del automóvil eléctrico.

«Las guerras comerciales no interesan a nadie y creo que la población china y el gobierno chino son muy conscientes del valor que tiene el sector porcino así que vamos a seguir trabajando por tender puentes», indicó.

En esta misma línea, al ser preguntado sobre si después de su viaje puede enviar un mensaje de tranquilidad al sector porcino español, dijo que la negociación continúa abierta pero «puede tener la garantía de que el Gobierno de España va a defender sus intereses».

En julio, la Comisión Europea comenzó a aplicar aranceles provisionales a los coches eléctricos chinos, después de determinar que la cadena de valor de estos vehículos se beneficia de «sublácteos importados desde la Unión Europea (UE), una medida que afecta especialmente a Francia, Italia, Dinamarca, Países Bajos y España.

La opinión de Sánchez a favor de reconsiderar la posición de la Unión Europea sobre el coche eléctrico chino para evitar una guerra comercial ha encontrado eco en medios internacionales, como el británico Finantial Times.-

El gobierno alemán de Olaf Scholz respalda la postura del jefe del Ejecutivo español ante Europa

Desde Alemania, un portavoz del canciller alemán, Olaf Scholz, saludó ayer las declaraciones de Sánchez y resaltó que Berlín siempre ha participado de esa opinión: «El Gobierno (alemán) expresó muy pronto su escepticismo con respeto a los planes de la Unión Europea y ha dejado claro que celebra mucho que en paralelo a la preparación de los aran-

celes haya todavía conversaciones entre el Gobierno chino y la UE para evitar los aranceles», dijo el portavoz, Steffen Hebestreit, en una rueda de prensa en Berlín.

«Nada ha cambiado en nuestra posición. Si otros países europeos también se dan cuenta de que (los aranceles) no benefician en nada a nuestra industria, eso solo puede ser positivo», destacó, al ser preguntado por las palabras de Sánchez. Hebestreit rehusó confirmar si Scholz y su homólogo español se comunicaron al respecto antes de que Sánchez viajase a China.

El portavoz reiteró una vez más que para Berlín es necesario alcanzar un acuerdo con Pekín «que satisfaga a ambas partes» y pidió no especular con qué ocurrirá si esto no es posible y los aranceles a los vehículos eléctricos chinos entran en vigor.

Por parte china, su presidente, Xi Jinping, dejó claro en su reunión con Sánchez que España debe proporcionar «un entorno empresarial justo, equitativo, seguro y no discriminatorio para que las empresas chinas inviertan y hagan negocios en el país».

# Zapata analiza con cabildos y Fecam la participación local en proyectos renovables

LA PROVINCIA/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La consejería de Transición Ecológica y Energía, liderada por Mariano H. Zapata, trasladó ayer a los cabildos insulares y a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) el primer borrador sobre la futura normativa que regulará la participación local en los nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos de Canarias.

«Canarias será pionera en España, ya hemos iniciado el proceso de consulta pública previa, abierto hasta el día 17 de septiembre», apuntó el consejero. Además, explicó que, ante la urgencia del cambio climático, no se ha esperado y ya la consejería cuenta con un primer «texto borrador claro y conciso».

En el contexto de un nuevo encuentro de la Mesa de Reto Demográfico, el consejero puso el asunto sobre la mesa para revisar el borrador y escuchar las propuestas de cabildos insulares y ayuntamientos. «Buscamos la máxima participación, ya que esta normativa implica directamente a ambos organismos, pues se regula la participación local en proyectos de más de dos megavatio de potencia y de un 20% de la cuantía del proyecto», explicó Zapata.

Hay fórmulas similares en las comunidades autónomas de Baleares, Cataluña, Navarra y País Vasco, pero el responsable del área puntualizó que Canarias será pionera «al legislarlo y regularlo como normativa». Zapata resaltó que este primer borrador ya se está trabajando en el marco de la Mesa de Renovables y que seguirá haciéndose en próximos encuentros. Sobre la Mesa, Zapata quiso destacar que se trata de «un espacio de diálogo y coordinación muy demandado por el sector y que servirá para seguir debatiendo esta primera versión del texto».



Pedro Sánchez, el pasado martes, en su encuentro empresarial España - China en Shanghái. | POOL MONCLOA/BORIA PUIG DE LA BELLACASA

# TECNOLOGÍA

# Canarias lanza la convocatoria del Bono Social Digital para reducir la brecha de conectividad

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi) publicó ayer la convocatoria del Bono Social Digital, una iniciativa cuyo objetivo es facilitar el acceso a servicios de conexión a internet a colectivos vulnerables. Según informa la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, esta línea de ayuda cuenta con una dotación económica de 1.566.720 euros, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través del programa Next Generation EU. De esta manera, la convocatoria busca mejorar la conectividad de, al menos, 6.528 residentes en Canarias, contribuyendo así a reducir las desigualdades sociales en el acceso a la tecnología. | EP

# BOLSA

# Inditex se dispara un 4,5% tras cerrar un semestre de récords

Las acciones de Inditex, la compañía más valiosa del Ibex 35, anotó ayer una subida bursátil de un 4,54% tras lograr nuevos récords con sus resultados del primer semestre, aunque con crecimientos más moderados, como apuntaban los analistas. El gigante textil anotó el segundo mejor resultado de la sesión, hasta situar el precio de sus acciones en los 48,38 euros. | EP

# TURISMO

# Las Islas se promocionan en Países Bajos como destino invernal para mayores de 50 años

Turismo de Canarias, empresa pública del Gobierno regional, asistió por primera vez a la feria *Beleef*, en Países Bajos, con el objetivo de promocionar al Archipiélago como destino invernal para los turistas de más de 50 años. Un segmento que, desde la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno canario, consideran de «gran interés» al realizar vacaciones de larga es-

tancia para el periodo invernal. Además, suelen hacer más escapadas durante el año y disponer de una mayor capacidad de gasto en destino. También se persigue el objetivo, según la responsable del área, Jéssica de León, de diversificar la oferta turística de las Islas ya que estos visitantes «visitan bodegas, mercadillos, museos y degustan la gastronomía canaria». | Efe

# El futuro de la UE Un plan de acción para recuperar competitividad industrial

### **David Page**

La Unión Europea necesita un plan de acción para volver a ser una potencia industrial y para acabar con la permanente pérdida de competitividad frente a EEUU y China. Un plan de acción para enfrentarse con garantías a un «desafío existencial» y bajo la amenaza de «perder su razón de ser» si no lo consigue. Industrializar para sobrevivir y para tener futuro. Es la conclusión y el reclamo que hace Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro italiano, en el extenso informe encargado por la Comisión Europea con propuestas concretas para mejorar la competitividad de la UE.

El documento reclama la ejecución de inversiones masivas -financiadas con deuda pública común a todos los Estados miembros-, elevando en la cifra astronómica de 800.000 millones al año las inversiones del continente en materias clave como la transición ecológica, la transformación digital y la reindustrialización en general. Éstas son las claves:

### ► Energía: tope de impuestos, renovables y nucleares

El 'informe Draghi' sitúa la energía como un elemento clave para impulsar la reindustrialización de la UE y para romper su pérdida de competitividad, debido a los elevados precios energéticos (los europeos y sus empresas industriales soportan precios de la electricidad entre dos o tres veces más caros que en EEUU y China, y unos precios del gas cinco veces más altos que en EEUU), a su volatilidad y a la incertidumbre sobre su evolución, y también como consecuencia de la heterogeneidad regulatoria y fiscal en este campo entre estados miembros.

La propuesta contempla como pilar fundamental bajar e igualar los impuestos que soporta la energía en los diferentes países de la UE, estableciendo un tope máximo común a los recargos en la luz y el gas (incluyendo impuestos, gravámenes y cargos por las redes), ya sea tomando las medidas por unanimidad o mediante acuerdos de cooperación sólo entre algunos países. No obstante, se insiste en la necesidad de armonizar las medidas entre Estados miembros y limitar las intervenciones sólo nacionales en los mercados energéticos. Asimismo, se apuesta por conceder créditos fiscales a la industria vinculados al uso de soluciones energéticas limpias.

Entre las propuestas específicas para el sector eléctrico, el informe reclama simplificar los permisos y autorizaciones para desplegar más renovables y más redes; separar la remuneración que reciben las renovables y las nucleares de la que perciben las centrales de gas para evitar que se contagien ambos precios; impulsar los contratos eléctricos de suministro a largo plazo entre las empresas industriales para evitar la volatilidad; incentivar el

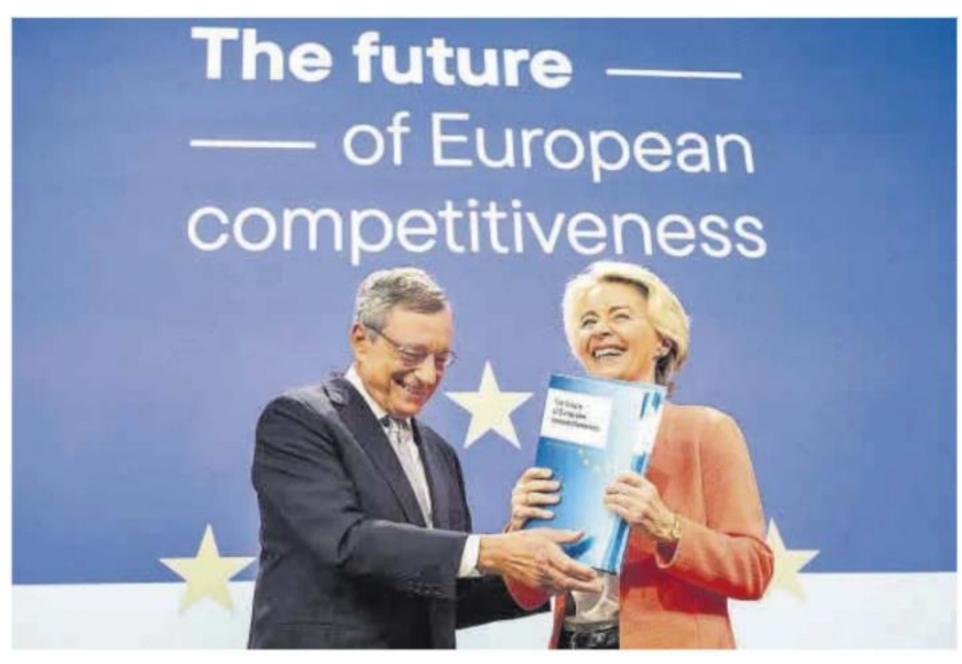

Mario Draghi entrega el lunes a la presidenta de la Comisión Europea el informe para impulsar la competitividad. | EUROPA PRESS

# La 'revolución Draghi': del tope de impuestos a la luz a fusiones de telecos

El informe para impulsar la competitividad de la UE propone reformas en sectores estratégicos

autoconsumo en los sectores industriales de alta demanda eléctrica; y también se apuesta por la energía nuclear, manteniendo las centrales ya operativas si resulta rentable e impulsar las 'nuevas tecnologías nucleares' (como la construcción de pequeños reactores modulares) a medio plazo con apoyo financiero público.

### Digitalización: más fusiones para competir

La competitividad de la economía europea dependerá cada vez más de la digitalización de todos sus sectores y del desarrollo de capacidades en tecnologías avanzadas, al tiempo que se contribuye con ello a la descarbonización y a la autonomía estratégica de la UE. Pero de momento el modelo industrial europeo en este campo se basa en la importación de esas tecnologías avanzadas.

El informe alerta de que las tecnológicas y telecos europeas no tienen el tamaño suficiente para impulsar su propia tecnología e invertir lo suficiente para hacer frente a sus rivales norteamericanos y asiáticos, y poder competir así en el despliegue máximo de redes de banda ancha de alta velocidad y 5G, en materia de computación e inteligencia artificial y tampoco en la fabricación de microchips.

En este sentido, Draghi respalda muy explícitamente fomentar las fusiones entre compañías de telecomunicaciones relajando el corsé actual de la normativa de competencia, con el objetivo de reducir la debilidad del fragmentado sector de las telecos en Europa.

El plan reclama acciones específicas para que la UE siga siendo líder en el sector automovilístico

La industria espacial arrastra un problema de infrafinanciación y de escasa inversión en I+D

En paralelo, también se apuesta por aumentar de manera armonizada la capacidad computacional dedicada al entrenamiento de la IA y crear un marco en toda la UE para impulsar startups innovadoras en este campo.

### Automóvil: neutralidad tecnológica en materia ambiental

«El sector del automóvil es un ejemplo clave de la falta de planificación de la UE, que aplica una política climática sin una política in-

dustrial», denuncia el informe, que cuestiona el establecimiento de ambiciosos objetivos de descarbonización (que se respaldan en el documento) pero sin acompañarlos con una estrategia de transformación de la cadena de suministro de la industria del motor.

El documento aplaude el objetivo de cero emisiones de gases de tubos de escape para 2035, que supone la futura prohibición de matricular vehículos con motores de combustión para sustituirlos por otras tecnologías (singularmente los coches eléctricos), pero critica que Bruselas no lo haya simultaneado con una gran estrategia para impulsar la fabricación de baterías y de puntos de recarga.

El equipo comandado por Mario Draghi reclama un plan de acción industrial específico para que la UE siga siendo líder en la industria automovilística mundial, mantenga el empleo y evite la deslocalización de fábricas hacia otros mercados. Una estrategia integral que aborde cómo competir con China y EEUU y que unifique objetivos sobre los costes de la industria (energéticos y de materias primas), la innovación, el suministro de componentes, la digitalización y robotización o el reciclaje.

### Defensa: crear una verdadera industria militar europea

El nuevo escenario mundial de tensiones geopolíticas crecientes y de graves focos bélicos a las puertas de Europa han confirmado el carácter estratégico de la industria de defensa y anticipan un negocio creciente en el que todas las potencias van a reforzarse. «La UE no está siguiendo el ritmo de sus competidores globales» en el esfuerzo presupuestario para posicionarse en este campo y reducir la dependencia de terceros países.

En este sentido, la propuesta hecha pública esta semana apunta a la necesidad de aplicar rápidamente dos herramientas en ciernes, la reciente estrategia industrial europea de defensa y el programa de la industria europea de defensa. Y para ello será imprescindible desarrollar una política industrial de defensa de la UE que haga posible la cooperación y la integración de las pymes en las cadenas de suministro, proporcionar la financiación comunitaria necesaria para el desarrollo de capacidades industriales, mejorar el acceso a la financiación para la industria de defensa europea o agregar la demanda de material de defensa entre grupos de Estados miembros y promover la armonización de los equipos de defensa entre países europeos.

Del mismo modo, el sector espacial está a la vanguardia en la innovación tecnológica y siempre ha sido impulsor de tecnologías disruptivas aplicables en sectores como el transporte, las comunicaciones, el medio ambiente, la energía, la seguridad y la defensa e incluso también los mercados financieros. La industria espacial europea arrastra un problema de infrafinanciación, problemas de acceso a la financiación privada, inversión insuficiente en I+D y falta de coordinación entre todos los Estados miembros. Ante este escenario, el informe sugiere una reforma de la gobernanza espacial europea para recudir su complejidad y fragmentación.

### ► Materias primas críticas: más minería, más reciclaje

Determinadas materias primas son imprescindibles para desarrollar los equipos y las infraestructuras para la transición ecológica con energías verdes (como litio, cobalto o níquel de las baterías), para la transformación digital (como el galio de los microchips) o para material de defensa (como titanio o tungsteno). La demanda de determinados minerales se ha disparado y se prevé que siga catapultándose en el futuro a un ritmo mayor. Y Europa está lejos de tener garantizado su suministro por su enorme dependencia de las importaciones de todas estas materias críticas. Las cadenas globales comerciales están dominadas especialmente por China, y Estados Unidos ha movilizado reformas legales para reforzarse en este campo. La UE va con mucho retraso.

La UE ha aprobado recientemente la Ley de Materias Primas Críticas, y el informe considera que va en el buen sentido, pero quedan muchos esfuerzos por hacer y hay que garantizar su aplicación rápida y eficaz. Las oportunidades de Europa en este área pasan por aprovechar el potencial de producción autóctona de minerales críticos, el potencial del reciclaje de estas materias y por explotar la excelencia en proyectos comunitarios en toda la cadena de valor de la minería y el procesamiento. El informe del ex primer ministro italiano pide impulsar de manera ágil la diversificación de proveedores con nuevas alianzas estratégicas internacionales que reduzcan excesivas dependencias de suministradores.

# Enfrentamiento político

# Sánchez elude reconocer a Edmundo González y negocia con la UE

El Congreso pide al Gobierno que acepte al líder opositor como presidente electo de Venezuela

J. R. Sierra/ M. A. Rodríguez

MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentó sacudirse ayer la presión y eludió reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. El jefe del Ejecutivo español quiere más tiempo para tratar de encontrar una posición común en la UE sobre la crisis en Venezuela. Criticado por el PP por su supuesta tibieza frente a Nicolás Maduro, Sánchez marcó un calendario para la toma de decisiones. La fecha clave es enero del año que viene, mes en el que está fijada la toma de posesión del presidente de Venezuela. Hasta entonces, como mínimo, el Gobierno no tiene intención de reconocer al dirigente opositor, porque cree que sería un gesto estéril similar al de hace cinco años con Juan Guaidó. La idea con la que trabaja la Moncloa es otra: intentar en los próximos meses, dentro de la UE y trabajando con otros países como Brasil y Colombia, que Maduro abandone el poder de forma pacífica.

«El Gobierno ha pedido la publicación de las actas de las elecciones en Venezuela. No reconocemos la victoria de Maduro y trabajamos por la unidad dentro de la UE que permita un margen mediación de aquí a final de año para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en las urnas del pueblo venezolano», dijo Sánchez tras detenerse en las críticas del PP por la concesión del asilo a González, reclamado por él mismo ante la posibilidad de acabar en la cárcel en Venezuela. Tras haber defendido con insistencia un gesto así, los conservadores han pasado ahora a acusar a Sánchez de «hacer un favor» a Maduro al colaborar en la salida de Caracas del candidato opositor.

«Si asilamos, porque asilamos. Y si no asilamos, porque no asilamos -concluyó Sánchez-. Si una persona pide asilo y le decimos que no, ¿cuál habría sido la reacción en este caso justificada de la oposición y de la sociedad española? El asilo no deja de ser un gesto de humanidad con personas que están sufriendo la persecución y la represión».

El presidente hará pues caso omiso a la petición del Congreso de los Diputados, que ayer aprobó una iniciativa para «instar al Gobierno a reconocer a Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela y, por tanto, como presidente electo y legítimo de Venezuela». El texto, que salió adelante con los votos de PP, Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria, no tiene ningún efecto legal.

En un arranque de curso político marcado por la llegada de González a España el pasado domingo, los populares lograron una mayoría suficiente para aprobar una proposición no de ley en la que piden el reconocimiento del opositor venezonalo, pero también que España trabaje para «asegurar que el 10 de enero de 2025 tome posesión como nuevo presidente de Venezuela».

### Romper con España

Tras el intenso debate en la Cámara y la concentración, ayer, de más de 600 venezolanos ante las puertas del Congreso, el PP continuó arremetiendo contra el Ejecutivo en la sesión de control. «Explíquenos y díganos la verdad, ¿por qué ustedes prefieren una dictadura de izquierdas antes que un Gobierno democrático? ¿Hay líderes del socialismo español corrompidos por la narcodictadura de Maduro?», le cuestionó el portavoz del PP, Miguel Tellado, al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. «El Gobierno está en el lugar adecuado con los derechos humanos, con la integridad, con la seguridad de los líderes opositores», respondió Bolaños. Además, desde el Ejecutivo insisten en que todos los ministros de Asuntos Exteriores de la UE pactaron no reconocer ni a Maduro ni a González Urrutia hasta que se publiquen las actas.

Al cierre de esta edición, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, pedía ayer a los diputados que aprueben una resolución para cortar relaciones diplomáticas y comerciales con España.

«Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del Gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules (...) Este es el atropello más brutal del reino de España contra Venezuela desde los tiempos en que luchamos por nuestra independencia», subrayó y aseguró que la decisión de ayer «es equivalente a una declaración de guerra» contra el pueblo de Venezuela y contra Maduro. Rodríguez aseguró que España vuelve a in currir «en el mismo error» y en «la misma estupidez» que en 2019 cuando reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente encargado del país.

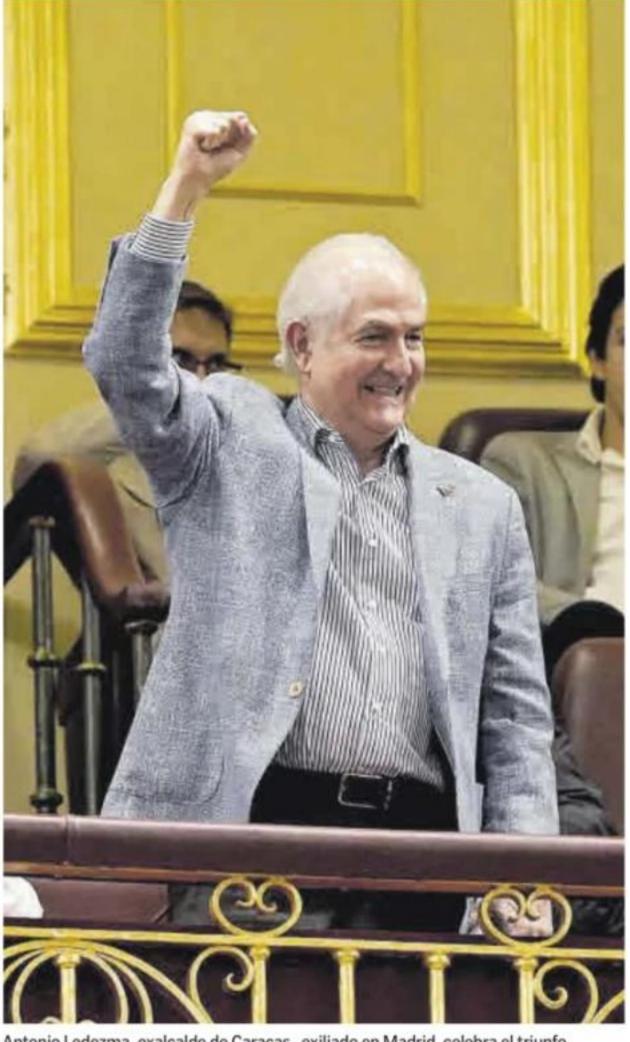

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, exiliado en Madrid, celebra el triunfo en el Congreso. | EFE

# El exministro Ábalos se desmarca del PSOE en dos votaciones

Avisó al Gobierno de que ya no podrá «dar por seguro» que va a seguir votando igual

May Mariño

MADRID

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos consumó su advertencia y ayer, hasta en dos ocasiones, votó distinto al PSOE en el Congreso. Por un lado, se abstuvo en la iniciativa del PP para reconocer al venezolano Edmundo González como presidente electo, mientras los socialistas optaron por el rechazo. Y, por otro, se inclinó también por la abstención en la moción del PP sobre la financiación autonómica, en la que se critica el acuerdo firmado por el PSC y ERC, y a la que el PSOE votó en contra.

Hace unas semanas, tras conocerse el resultado de la auditoría impulsada por el ministro Óscar Puente a raíz de la trama Koldo durante el mandato de Ábalos en Transportes, el hoy diputado del Grupo Mixto avisó de que no sería tan «segui-

dista» en las votaciones de iniciativas y avisó al Gobierno de que ya no podrá «dar por seguro» que va a seguir votando igual que los diputados del grupo socialista. En cuanto se ha reanudado el periodo parlamentario, Ábalos ha votado diferente al PSOE hasta en tres ocasiones. A la dos de ayer se suma que el martes en una iniciativa a propuesta del PP para reformar la ley electoral, a la que el PSOE votó en contra, el exdirigente socialista optó por la abstención. En ningún caso su voto era decisivo.

Es la primera vez que Ábalos actúa de este modo desde que su partido le suspendiera la militancia y le pidiera abandonar el escaño el pasado marzo. Su negativa le llevó a formar parte del Grupo Mixto. Desde entonces, el PSOE tiene en trámite su expediente de expulsión, pero aún no ha tomado una decisión final. Mientras, el caso sigue abierto en los tribunales.

# Caso Gómez

# La fiscalía pide investigar por prevaricación al juez Peinado por citar a Sánchez

Almudena Lastra cree que la decisión de llamarle como imputado puede ser a priori «arbitraria e injusta»

C. Gallardo/A. Vázquez

MADRID

La Fiscalía de Madrid ha emitido un informe en el que solicita la admisión de la querella presentada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez -a través de la Abogacía del Estado-contra el juez Juan Carlos Peinado, al que acusa de prevaricar al llamarle a declarar en la causa en la que mantiene imputada a su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción entre particulares, sin que existan indicios para ello.

En su escrito, que firma la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se señala que la decisión de llamarle a declarar como imputado puede entenderse a priori como «arbitraria e injusta» cuando «falta una fundamentación jurídica razonable» por parte del magistrado para justificar la toma de declaración en Moncloa.

# Motivación jurídica

«En momento alguno se motiva jurídicamente, en definitiva, la conveniencia y utilidad de la diligencia, ni por qué, entre las dos modalidades de comparecencia previstas en la ley, opta por aquella que expone más a la institución que representa la persona llamada a declarar», señala el ministerio público en su escrito.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 no permitió al presidente responder por escrito y se desplazó personalmente hasta la sede de la presidencia del Gobierno para la toma de declaración. Ello determina que el Tribunal Superior de Madrid deba admitir la querella.

Recientemente, Sánchez amplió su querella inicial contra el juez, tras conocerse el auto en el que el juez rechazaba la petición de la Fiscalía para que no sean entregadas a las partes copias de su declaración en Moncloa del pasado 30 de julio, cuando silencio respecto de su mujer. En este auto, Peinado señalaba que podían sacarse «conclusiones» de la negativa a declarar del presidente del Ejecutivo.

# Mazón, tercer barón del PP que acepta tratar con Sanchez sobre financiación

Feijóo: «Estas posturas no son grietas, sino actos de responsabilidad» • Díaz Ayuso insiste en plantar al presidente, o «empezaremos a destruirnos»

Belarte / Rodríguez/ Esteban

MADRID/ VALENCIA

El presidente valenciano, Carlos Mazón, apuntó ayer que marcar cierto perfil propio en el complejo y relevante debate de financiación autonómica no es lo mismo que crear grietas en el discurso común del PP. Y que acudir a una cita en la Moncloa para dialogar sobre su postura y la de su comunidad sobre el modelo de financiación no es lo mismo que llegar a un acuerdo bilateral y mucho menos aceptar «privilegios». El mensaje de Mazón llegaba acompañado de más matices que el que lanzó la jornada anterior, donde su aseveración de que estaba «deseando» ser convocado por Pedro Sánchez para afrontar las necesidades de los valencianos fue interpretado como una nueva grieta en la postura de los populares.

En una línea semejante se había pronunciado también su colega andaluz, Juanma Moreno, que se situó en el espacio de defensa del diálogo institucional frente a otras compañeras como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien aboga directamente por plantar al jefe del Ejecutivo. Otros colegas como el presidente de Murcia, Fernando López Miras, había defendido también ya la necesidad de intercambiar puntos de vista con el Gobierno sobre los problemas que aquejan a su región.



Carlos Mazón LP/DLP

A raíz de esas posiciones de cuatro de sus barones, y con cierto ruido sobre la mesa a partir de las declaraciones de Mazón y su «deseo» de entrevistarse con Sánchez, pese a que el viernes el PP había pactado ser más duro en el discurso de financiación frente al Gobierno y el pacto PSC-ERC, el propio líder del PP salió a la palestra. Alberto Núñez Feijóo dijo ayer

que estas posturas no son «grietas» en el partido sino actos de «responsabilidad» de sus presidentes autonómicos en defensa de sus autonomías. Esto fue durante la mañana, en el Congreso.

Con esas afirmaciones Feijóo aclaraba que la dirección nacional no cierra la puerta al diálogo de sus barones con Sánchez, siempre y cuando no haya pactos bilaterales ni sobre el modelo ni sobre quitas. Eso, insisten los populares, ha de cocinarse en una Conferencia de Presidentes o en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, de modo que todos sepan qué se ofrece a uno y qué se le ofrece al otro.

Preguntado a ese respecto, Mazón cerró filas con su líder y coincidió en que su postura no abre grieta alguna, ya que no se plantea cerrar ningún tipo de acuerdo bilateral con el socialista de espaldas al resto de los territorios, la línea roja de Génova para evitar fisuras internas. De esa firma, el presidente valenciano quiso poner énfasis en diferenciar entre ese «diálogo» que defendió el martes con Sánchez y el «irse al cuarto oscuro de los privilegios en perjuicio de todos».

De su lado, el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, dijo que la Comunidad de Madrid se mantendrá en la postura de que las cuestiones que afectan a todas las autonomías deben tratarse «entre todos», y no en las reuniones bilaterales que pretende convocar el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

García Martín respondió así en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno al ser preguntado por las manifestaciones de Mazón y Moreno. Y recordó que los barones populares acordaron el pasado viernes que «las cosas que afectan a todos» se aborden «en los foros donde están todos representados» y «no caer en la trampa de la bilateralidad».

La presidenta madrileña, que no ha desvelado si acudirá a la cita en Moncloa si es convocada por Sánchez, insiste en hablar «juntos» de lo que es «de todos» y del «futuro en común». «O empezaremos a destruirnos», advierte.

En cuanto al concierto económico pactado por ERC y PSC a cambio de la investitdura de Salvador Illa, ni una palabra salió de labios del gobierno, más alla de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reafirmara en lo dicho, que es «bueno» para Cataluña y para España y que ayuda al «autogobierno» del territorio. Y también en lo no dicho, pues insiste en que no es un «concierto económico».

La inconcreción de Montero molestó a Míriam Nogueras (Junts), que amenazó con volver a votar en contra de la senda de estabilidad ante el escaso margen de déficit que plantea para Cataluña.

# El Constitucional da luz verde a la tramitación del primer asunto sobre la amnistía

A. Vázquez/C. Gallardo

MADRID

El pleno del Tribunal Constitucional dio el pistoletazo de salida a la tramitación del primer asunto que tiene sobre la mesa en relación con la ley de amnistía: la cuestión de inconstitucionalidad que le elevó el Tribunal Supremo en relación con los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad por los que fueron condenados dos jóvenes en Girona.

Los 12 magistrados que componen el pleno desde la incorporación de José María Macías al alto tribunal decidieron por unanimidad admitir a trámite la cuestión para tratar de resolver las dudas de constitucionalidad planteadas por los magistrados de la Sala Segunda, que en los casos en los que sí aplican la amnistía, como los desórdenes o la propia desobediencia, consideraron necesario consultar al Constitucional.

Fuentes de la corte de garantías han señalado que este tipo de impugnaciones, procedentes de los tribunales, tendrán prioridad, aunque no esperan poder resolver antes de seis meses. El pleno, además, aceptó la abstención presentada por el magistrado Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, que alegó haberse pronunciado en contra de la constitucionalidad del perdón penal al tramitar los indultos del procés.

# Cataluña «no está pacificada», avisa el secesionismo a Illa en la Diada menos concurrida

La manifestación de Barcelona reúne a 60.000 personas y el resto de las protestas a 13.500

C. Camps/Q. Bertomeu

BARCELONA

Era la Diada más difícil de la última década para el independentismo. Sin dirigir el Govern, sin mayoría en el Parlament y con las diferencias entre partidos más patentes e irreconciliables que nunca. En este contexto, las entidades independentistas aprovecharon la jornada para exhibir una cierta unidad, al menos de la sociedad civil, y para demostrar que la reivindicación sigue viva. Sin embargo, la manifestación ha sido la menos concurrida desde 2012, cuando se celebró la primera Diada masiva. Por primera vez desde 2016, hasta seis entidades cívicas organizaron y encabezado la protesta: la ANC, Omnium Cultural, la Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Consell de la República, la Intersindical y el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN).

Todos ellos suscribieron un parlamento conjunto en el que instaron a los partidos independentistas a hacer autocrítica, «dejar de lamerse las heridas» y «luchar juntos hasta la independencia». Pero también negaron el discurso de la normalización de la situación política. «Salimos a las calles porque ni estamos pacificados ni nos han pacificado», exclamaron ante 60.000 personas -según la Guardia Urbana-, tras recordar que la ley de amnistía aún no ha sido aplicada a todos los posibles beneficiarios y, en especial, al expresident Carles Puigdemont. Así lanzaron un aviso al president Salvador Illa y le advertieron que Cataluña no estará «pacificada» hasta que se exonere a todos los encauzados por el «procés» y se celebre



Pancarta contra Illa en la manifestación de Barcelona.

un referéndum en Cataluña.

Más allá de Barcelona, también hubo manifestaciones en Gerona (6.500 asistentes), Tarragona (2.800), Lérida (3.000) y Tortosa (1.200), cada una con su reclamación, recordando el formato descentralizado de 2016. Entonces, sin embargo, la manifestación consiguió reunir a más de medio millón de personas en la capital catalana y casi 875.000 en total.

# La carrera a la Casa Blanca



Donald Trump y Kamala Harris se dan la mano antes del debate del pasado martes. | SAUL LOEB

# Idoya Noain

FILADELFIA (Enviada especial)

En un acto solemne en Nueva York en el aniversario de los atentados del 11-S, ayer por la mañana, Donald Trump y Kamala Harris se dieron un educado apretón de manos. Es posiblemente la única muestra de civismo que se puede esperar entre los dos aspirantes a la presidencia de Estados Unidos en los 55 días que quedan de campaña hasta las elecciones del 5 de noviembre, menos aún para que arranque el voto anticipado. Porque la batalla entre los dos, una lucha encarnizada y que las encuestas confirman tremendamente ajustada, se ha recrudecido.

Lo ha hecho especialmente tras el feroz debate del martes en Filadelfia, un encuentro que Harris abrió también acercándose a estrechar la mano de Trump y, literal y figuradamente, presentándose tanto a su rival, con el que se encontraba por primera vez cara a cara, como a la parte del país que sigue considerándola una incógnita. Y aunque nadie, salvo el propio Trump, cuestiona que fuera la demócrata la ganadora de ese duelo, también es cierto que el impacto re-

# La batalla se recrudece tras la victoria de Harris en el debate con Trump

La falta de propuestas mantiene a indecisos sin decantarse e intensifica la ajustada pelea \* La demócrata intenta atraer votantes conservadores



Decenas de personas siguen el debate entre Harris y Trump en una pantalla gigante en San Francisco. | GABRIELLE LURIE / AP

al del debate está por ver.

La clave de la incertidumbre son los indecisos, especialmente los que aún no tienen claro qué votarán en los siete estados bisagra que decidirán quién ocupa el Despacho Oval: Arizona, Nevada, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Y los primeros sondeos realizados tras el debate ayudan a entender por qué ni los demócratas se entregan a la euforia, conscientes además del coste que el exceso de confianza ya tuvo en 2016 cuando la candidata frente a Trump era Hillary Clinton, ni los republicanos al desespero, aunque muchos (no el propio candidato) asumen el golpe.

El consenso es que Harris se mostró más «presidencial». La intensa preparación que había

# La carrera a la Casa Blanca

<< Viene de la página anterior

realizado antes del debate y la disciplina que mostró en los más de 90 minutos de cruce contrastaron con la pérdida de control de Trump, topado con una rival más formidable de lo que esperaba y que está en las antípodas de Joe Biden, que se hundió solo en el primer debate presidencial en junio desatando la tormenta que acabó con su renuncia.

El mejor golpe que lanzó a Harris llegó cuando planteó que no ha hecho nada de lo que promete

> Muchos siguen sin decidirse y son, dado el modelo electoral de EEUU, el jurado determinante

> Trump está «menos inclinado» a celebrar el segundo cara a cara que quieren los demócratas

Pero la estrategia de Harris de dejar que Trump se retratara y alejara a votantes moderados al reincidir en sus declaraciones más conflictivas y también estrambóticas (de insistir en que ganó las elecciones del 2020 a minimizar la gravedad del asalto al Capitolio hasta mentiras y bulos sobre demócratas que «ejecutan a recién nacidos» o inmigrantes haitianos que «se están comiendo los perros y gatos» ) dejó también sin especificar buena parte de las propuestas que plantea la demócrata.

En un país donde uno de los lamentos más comunes es que la situación económica personal ha empeorado en los últimos tres años y medio con los precios disparados, esa concreción es lo que le piden muchos votantes a Harris para dar el paso de votarle. Son también medidas específicas lo que demandan quienes tienen la inmigración y la seguridad como principales motores de voto.

No es que en el debate Trump diera en contraste propuestas específicas. De hecho, uno de sus puntos bajos llegó cuando ante un interrogante sobre sus planes para reemplazar la reforma sanitaria de Barack Obama replicó con un vago: «Tengo conceptos de un plan». Y al final para los dos quedó abierto el interrogante de cómo funcionarán con un Congreso posiblemente de nuevo de mayorías exiguas o cómo financiarán o el impacto que tendrán su propuestas.

Los moderadores del debate televisivo celebrado en la cadena ABC entre Kamala Harris y Donald Trump -a diferencia del primer cara a cara retransmitido por la CNN, entre Biden y el republicano- intervinieron para desmentir las declaraciones del expresidente cuando sus afirmaciones contenían contenido falso contrastable.

# Mentiras al descubierto

Cuatro bulos del expresidente durante el debate, muy utilizados en toda la campaña, fueron neutralizados por los moderadores de la cadena televisiva

«En Springfield se están comiendo a los perros. La gente que llegó se está comiendo a los gatos. Se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí»

Falso: El origen de este rumor es de hecho el propio Donald Trump y su campaña. Una portavoz de la ciudad de Springfield, Ohio, dijo esta semana que «no ha habido informes creíbles o reclamaciones específicas de mascotas que hayan sido dañadas, heridas o maltratadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante». La policía ha creado un sitio web específicamente dedicado a desmentir las informaciones sobre la comunidad migrante que acoge la ciudad. Se calcula que hay entre 12.000 y 15.000 migrantes haitianos en esta localidad de Ohio, ya que el coste de vida es todavía muy bajo. Son personas que tienen el estatus legal de demandantes de asilo y aunque esto sitúa al municipio bajo presión, no se han producido ningún altercado. Para ahondar en la mentira, Trump ha publicado en redes sociales fotos manipuladas por inteligencia artificial en las que él mismo salva a estos animales de los que habla, cosa que nunca se ha producido.

«[Tim Walz] dice que el aborto en el noveno mes está absolutamente bien, trambién que la ejecución después del nacimiento, porque es ejecución, ya no el aborto, porque el bebe nace, está bien»

Falso: No existe el «aborto después del nacimiento», ya que el aborto justamente consiste en poner fin a un embarazo. Matar a un nino después de nacer es un asesinato, en concreto un infanticidio, lo cual es por supuesto ilegal. Lo que Kamala Harris ha dicho sobre el aborto es que quiere restaurar el derecho al aborto, tumbado por la decisión del Tribunal Supremo, a manos de jueces ultraconservadores designados por Trump durante su presidencia. Antes de esa regresión, y entre 1973 y 2022, solo se permitía practicar el aborto en el tercer trimestre en excepciones como la de salvaguardar la salud y la vida de la madre. De hecho, según datos oficiales, menos del 1% de los abortos tienen lugar después de la semana 20 de embarazo, y el 93% se producen en la semana 13 o antes.

Trump dijo que perdió las elecciones de 2020 por un tecnicismo, porque los jueces determinaron que carecía de legitimación en las demandas electorales

Falso: Trump perdió las elecciones de 2020 después de que Joe Biden obtuviera 306 votos electorales, frente a los 232 votos electorales de Trump. Los votos electorales son los que aseguran la representatividad territorial, distribuidos en proporción a la población, un sistema que benefició al propio Trump ampliamente en 2016, cuando su rival demócrata Hillary Clinton ganó en número de votos (2,9 millones de votos más que Trump, pero concentrados en esdemócratas, tados mientras que Trump ganó en más estados). Después de perder las elecciones de 2020, el equipo de Trump presentó más de 60 demandas para impugnar el resultado de las elecciones, que fueron desestimadas por no tener ningún fundamento legal.

«Ella es la que está armada, no yo. Ella se armó. Probablemente recibí un balazo en la cabeza por las cosas que dicen de mí. Ellos son la amenaza para la democracia»

Falso: No solo Kamala Harris y la campaña demócrata no tuvieron nada que ver con el intento de atentado, sino que el Thomas atacante, Matthew Crooks, no se identificaba como demócrata ni parecía tener una motivación política otra que la de cometer un magnicidio. El FBI no ha podido establecer un motivo que explique por qué disparó contra Trump. En la última sesión informativa, el director ejecutivo del FBI, Robert Wells, dijo que «no» han «identificado un motivo ni ningún coconspirador o asociado de Crooks con conocimiento avanzado del ataque». Además, no se ha podido establecer una «ideología definitiva asociada al sujeto, ni de izquierdas ni de derechas», añadió el agente especial del FBI a cargo de la Oficina de Campo de Pittsburgh, Kevin Rojek.

En el debate, Trump no pareció seguir estrategia alguna, desbordado y a la defensiva. Frente a una Harris que lanzaba un puente a los votantes conservadores decepcionados con el expresidente, usando como modelo el apoyo que le han mostrado Dick y Liz Cheney, Trump era el político de los últimos nueve años, el mismo que ha conseguido rechazo pero también una base extremadamente fiel que no le va a abandonar pase lo que pase, haga lo que haga y diga lo que diga. Y posiblemente el mejor golpe

que lanzó a Harris llegó en su declaración final, cuando planteó por qué no ha hecho nada de lo que promete ahora cuando ha estado tres años y medio en el gobierno.

# Taylor Swift vota a Harris

El duelo que cuenta es el que los dos van a seguir librando ahora. No será, posiblemente, cara a cara y en otro debate, porque los demócratas lo quieren pero Trump dijo ayer en una llamada a Fox News estar «menos inclinado» a celebrarlo. Y la única cita que está segura de momento

es la de los dos candidatos a vicepresidente, el demócrata Tim Watz y el republicano J. D. Vance, el 1 de octubre en CBS.

La lucha entre Harris y Trump se va a librar en las próximas semanas cruciales donde importa. Parte fundamental es el despliegue de la organización sobre el terreno buscando la movilización, un aspecto en el que los demócratas están mostrando ventaja y donde deficiencias republicanas ya han hecho saltar alarmas entre algunos estrategas conservadores. Otra parte vital se desarrollará en el espacio pu-

blicitario en los estados bisagra, donde se avecina una inundación torrencial de mensajes. Y algunos se habrán visto inclinados a Harris por su firme postura en defensa del aborto y los derechos reproductivos, o incluso por el respaldo a la demócrata que, tras el debate, dio por fin Taylor Swift, fenómeno social y cultural. Pero otros muchos siguen sin decidirse y son, dado el modelo electoral de EEUU, el jurado más determinante. Parece que, incluso tras el debate, están lejos de haber alcanzado un veredicto unánime.

# La carrera a la Casa Blanca

La candidata demócrata exhibió un claro dominio de los temas expuestos y aprovechó los fallos en el discurso de su rival hasta descolocarlo. Pareció que incluso se lo estaba pasando bien.

# Harris, certera y sin perder la sonrisa

La carcajada fue de nuevo aliado de la demócrata para demostrar los disparates del republicano

### Irene Benedicto

Encuestas y analistas coinciden en que la candidata demócrata Kamala Harris fue la clara vencedora del debate presidencial a las elecciones de EEUU. Si en el posdebate se hablaba de Donald Trump, es que Harris había hecho un buen trabajo, y viceversa, decían algunos analistas políticos en las vísperas del encuentro. De la misma manera que los focos se cernieron sobre la desastrosa actuación del presidente Joe Biden en el anterior debate y por ende, pasó a segundo plano la pobre actuación de Trump- la misma lógica se aplicaba a este choque de nuevas caras. En efecto, todos los focos están puestos en las mentiras y las salidas de tono de Trump, algo que estaba en los planes de Harris: dejarlo en evidencia.

Establecer la agenda del debate es tan importante como establecer la agenda política. Algunos de los temas candentes que eran clave para los dos, como inmigración y aborto, lucieron más para Harris. La vicepresidenta supo poner a Trump contra las cuerdas: calificó su postura sobre el aborto de «insulto a las mujeres de Estados Unidos» y afirmó que había conocido a mujeres de todo el país cuya salud y vida se habían visto amenazadas por las restricciones al aborto. Además, Harris puso sobre la mesa otros temas incómodos para Trump, como el asalto al Capitolio, al que él mismo animó, o sus vínculos con líderes autoritarios, desde Putin hasta los talibanes.

Entre los planes de Trump estaba acusar a Harris del legado de Biden que considera (exageradamente) negativo en el plano económico. Harris tenía la respuesta clara: «No está compitiendo con Joe Biden, está compitiendo conmigo». De esta forma, la vicepresidenta daba con una salida elegante en la que no menospreciaba al que sigue siendo su jefe, mientras que se centraba en reivindicarse como la persona al cargo ahora.

Trump habló más minutos que Harris, pero eso no fue una ventaja. Las intervenciones de ella fueron más certeras. Esta estrategia ya se había empezado a perfilar en las últimas semanas, cuando a Harris se le preguntó sobre las declaraciones de Trump en las que la acusaba de identificarse como mujer negra

con fines partidistas, Harris respondió «sin comentarios», en lugar de entrar al trapo. Así, en el debate, tampoco entró en las acusaciones de Trump sobre có-

mo el padre de Harris, académico de la Universidad de Berkeley, favorecía ideas marxistas en los años 60, algo que pretendía ser un argumento definitivo de cómo la vicepresidenta es una extremista de izquierdas.

### Primera vez

Desde el primer momento en que se estrecharon las manos, la vicepresidenta quiso explicitar que era la primera vez que lo hacían. «Kamala Harris», dijo ella, presentándose a sí misma. «Diviértete», le respondió él. Y lo cierto es que la vicepresidenta pareció que lo pasaba bien, a juzgar por su sonrisa, a ratos satisfecha, a ratos burlona. En cambio, Trump, pareció agresivo y desesperado, chillándole al micrófono y evitando mirar a los ojos a su rival. Ella, sabedora del poder del lenguaje no verbal y disciplinada con su

preparación, usó gestos como ponerse la mano debajo de la barbilla para mostrar su incredulidad a diferentes argumentaciones tramposas que él hacía mientras que Trump apretaba los labios con tensión. Y la carcajada de Harris, de la que Trump se ha burlado repetidamente, fue de nuevo un aliado de la demócrata para demostrar los disparates del republicano.





# Crispación ante una sonrisa relajada

Arriba, Kamala Harris, vicepresidenta y candidata demócrata, ayer durante el debate. Abajo, Donald Trump, expresidente y aspirante republicano, gesticula durante el debate de ayer | ALEX BRANDON Acostumbrado a dominar el lenguaje televisivo, el líder republicano estuvo repetitivo e incoherente. En horario de máxima audiencia, la pantalla lo mostró como un producto agotado.

# Trump, devorado en directo

No le quedó otra para llenar el estruendoso vacío que echar mano de sus cotidianas fabulaciones

### Ricardo Mir de Francia

El animal televisivo por excelencia fue devorado por la pantalla. De forma inapelable y devasta-

> dora. La misma televisión que ha convertido la política en puro entretenimiento, no muy distinto en su formato y fondo a los duelos entre concursantes de un reality show, encontró Donald Trump a un producto agotado. Aburrido, coherente, apocaliptico. Repetitivo como un disco rayado y sin un solo conejo en la chistera, salvo para los chistes dedicados al saliente Joe Biden y sus inagotables vacaciones en la playa. El tórrido

> romance con la caja tonta del maestro de ceremonias de El Aprendiz se hizo añicos en el debate de Filadelfia. El republicano se inmoló figurativamente en directo. Bastaron 90 minutos para que el minotauro catódico se comiera al más aventajado de sus hijos.

No hizo falta que la demócrata brillara toda la noche. Estuvo serena y a menudo per-

suasiva, el único adulto en la habitación. Mejor cuando se salió del guion que cuando repitió las frases estudiadas de sus spin doctors. Demasiado encorsetada entonces y presa de cuestionables herencias. Pero demostró tener una afinada inteligencia política y una disciplina a prueba de bombas para dejar que el republicano se retratara en los 90 minutos más reveladores de su carrera política. Por primera vez en los nueve años transcurridos desde que Trump descendiera de las escaleras mecánicas de la Trump Tower para dinamitar la política estadounidense, alguien había logrado descifrar el código para que el rey quedara completamente desnudo. Poco más que una carcasa hueca.

Aranceles a discreción y expulsión masiva de millones de emigrantes. Pero ni un plan para ejecutarlos ni una sola argumentación cabal para explicar sus beneficios. (De eso se encargan los arquitectos de las 900 páginas de su Proyecto 2025, a los que no quiso reconocer pese a haber participado en su elaboración 140 figuras allegadas que trabajaron en su Administración, según CNN).

# Sin argumentos ni respuestas

Esa dinámica adoptó tintes de sonrojo cuando Harris le dijo que, en nueve años conjurándose para reemplazar Obamacare, ni él ni su equipo han sido capaces de presentar un plan alternativo. Respondió que -nueve años después- siguen estudiándolo. O cuando no supo qué contestar a los moderadores que le instaron a explicar los pasos que desplegará para esa paz en Ucrania que promete conseguir en el rato que se tarda en hacer una tortilla, cómo hacían los viejos charlatanes de las ferias.

Con el zurrón vacío de datos, hojas de ruta o la más mínima demostración de conocer los rudimentos y complejidades que esconden los grandes desafíos del país, a Trump no le quedó otra para llenar el estruendoso vacío que echar mano de sus cotidianas fabulaciones distópicas y probadamente falsas. Habló de emigrantes que se comen a perros o de un liderazgo demócrata supuestamente conforme «con ejecutar bebés» tras su nacimiento, a colación de un segmento sobre el aborto. Y entre medio les dio la razón a aquellos que lo ven como un «títere de Vladimir Putin», al ser incapaz de decir si quiere que Ucrania gane la guerra.

A Harris le bastó decir si quieren otros cuatro de «eso». De enfrentamiento teledirigido con sus vecinos. De un presidente que se pasa el día atizando a amplios sectores de la población, incluidas sus vacas sagradas como los militares, y rociando con gasolina la convivencia.

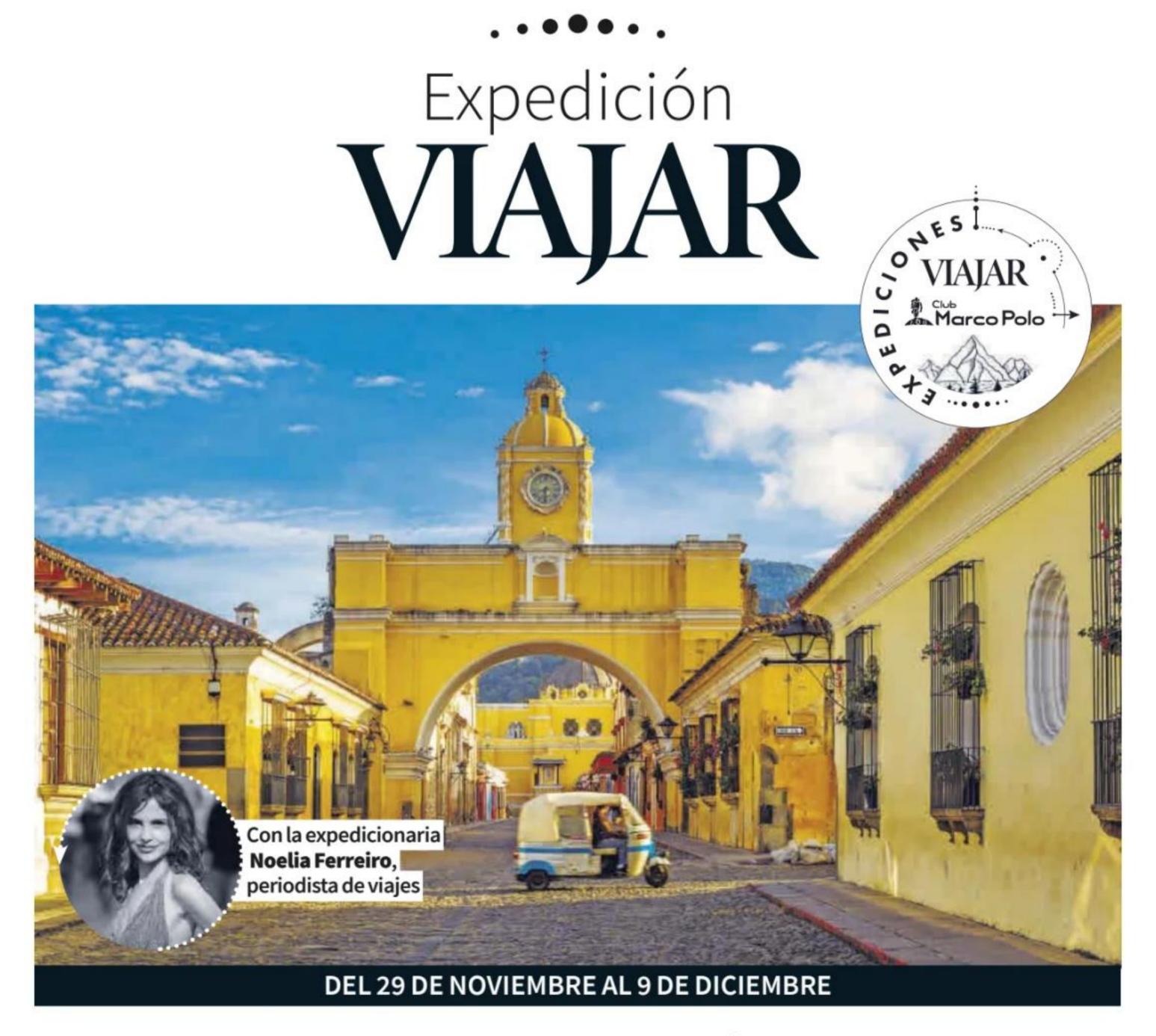

# ···• Guatemala •••••

El país de la eterna primavera Ruinas perdidas, ciudades coloniales y volcanes majestuosos

Infórmate e inscríbete en:
https://www.club-viajar.es/expediciones



Dario Essugo, el último fichaje anunciado por la UD Las Palmas en el mercado de verano, durante un entrenamiento con Portugal sub 21. LP/DLP

# Essugo para el equilibrio

Carrión cuenta por fin con un mediocentro más físico tal y como pretendía desde que llegó, si bien la naturaleza del portugués no es la de un 'seis' puro 🍫 Fue al menos la cuarta opción

**Pablo Fuentes** 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Luis Carrión podrá contar por primera vez en la temporada con Dario Essugo, el último jugador en ser anunciado por la UD Las Palmas como fichaje este verano, en concreto a poca más de dos horas

para el cierre del mercado. El portugués, cedido por el vigente campeón de Portugal, el Sporting, y que jugará con ficha del filial -tiene 19 y, por tanto, es sub 23-, podría debutar el domingo (17.30 horas) en el choque ante el Athletic Club de Bilbao en el Estadio de Gran Canaria, seguramente como

suplente. En cualquier caso, se trata de una figura que, sin ser el mediocentro posicional puro que pedía el técnico, deberá ejercer como tal en la búsqueda del equilibrio del equipo.

Desconocido para la gran mayoría, pues apenas ha jugado 26 partidos en la liga portuguesa -14 de

ellos con el Chaves en la última mitad del curso pasado- desde que debutara en marzo de 2021 con el cuadro lisboeta, Essugo habrá de someterse al examen que supone dar el salto a la liga española, en la que espera poder destacar para avanzar en su carrera.

Lo que sí se sabe es que el fut-

bolista nacido en Angola, antigua colonia de Portugal, no era la primera opción que tenía la dirección deportiva para la posición de mediocentro, sino al menos la cuarta, pero las anteriores sea le cayeron por unas razones u otras.

La prioridad era Sergio Ruiz, pero el Granada se remitió siempre a la cláusula de 5 millones de euros porque no necesitaba vender. Pese a que la UD confiaba en que el club nazarí finalmente rebajara sus pretensiones, no lo hizo, por lo que Las Palmas llegó a abandonar incluso la búsqueda de un mediocentro, tal y como confirmó el propio Miguel Ángel Ramírez en una de sus comparecencias previas al inicio del campeonato.

Sin embargo, tras la disputa de las dos primeras jornadas ante el Sevilla (2-2) y el Leganés (2-1) tanto Carrión como Helguera llegaron a la conclusión de que había que reforzar la zona, pues el equipo había notado la falta de un jugador que guardara la posición con el objetivo de minimizar los efectos de las transiciones de los rivales.

Por eso la dirección deportiva retomó la búsqueda y encontró a Charles Pickel, un suizo con origen en la República Democrática del Congo con el que llegó a un acuerdo, pero el Cremonese, con el que también había pactado su cesión, cambió las condiciones en el último momento, a dos días del cierre del mercado.

Fue entonces cuando la UD llamó a la puerta del Aston Villa para tratar de incorporar a Leander Dendoncker, con más caché y carrera, pero el mediocentro belga decidió en el último día de plazo marcharse al Anderlecht, el club que le había catapultado en su día hacia la Premier League, porque le pagaba más.

# Medida de urgencia

Ante ese panorama, la UD, en urgencia máxima, debía ir a por un jugador sub 23 porque a esa horas ya era consciente de que no iba a poder sacar a Valles -si Dendoncker hubiera elegido la UD el candidato para abandonar la plantilla y hacer hueco era Sinkgraven-, al igual que sucedió con Fabio Silva, que también lucirá un dorsal superior al 25.

Como quiera que la expedición de la UD debía viajar al día siguiente a Vitoria para medirse con el Alavés, y Essugo y Silva estaban convocados por la sub 21 de Portugal, ninguno de los dos viajó a la Isla, donde finalmente serán presentados esta tarde, el mediocentro detrás del delantero, cuando hayan participado ya en el primer entrenamiento junto al resto de sus nuevos compañeros por la mañana.

Es más que probable que, toda vez que habrán completado sólo tres entrenamientos antes de la cita frente al Athletic Club, que ninguno de los dos salga de inicio, pero Carrión no tardará en darles una oportunidad. En el caso del centrocampista, además, se trata de una cuestión que considera urgente para el despegue de la UD.

Pasa a la página siguiente >>

### << Viene de la página anterior

Porque Carrión siempre quiso, desde el primer momento en que llegó, un '6' posicional como podía ser Nuke Mfulu, a quien el técnico consideraba apto para formar parte de la plantilla, pero la dirección deportiva no contaba con él y le rescindió. Ni Sergio Ruiz ni Pickel, si bien podían actuar en esa posición, tenían un perfil claro de pivote defensivo. Sí lo tenían Dendoncker, pero se cayó, y finalmente llegó una especie de híbrido, porque si bien Essugo puede ser considerado defensivo, también le gusta arrancar hacia arriba.

Cabe destacar que el Sporting de Portugal de Rúben Amorim juega con un doble pivote en el centro del campo en un sistema 3-4-3. Carrión, por su parte, introdujo dos mediocentros y un mediapunta en los partidos ante el Sevilla y el Leganés, sin embargo, frente al Real Madrid y el Alavés puso un mediocentro y dos interiores. Está por ver si la vuelta al 4-3-3 -o 4-1-4-1, según se mire- fue sólo un recurso o una idea fija.

El técnico pasó de jugar con dos pivotes y un mediapunta a hacerlo con un ancla y dos interiores

El sub 21 de Portugal destaca por el buen desplazamiento en largo y la ruptura de líneas en conducción

Sea como fuere, el técnico, con prácticamente un mismo grupo de jugadores, ha cambiado el dibujo sin dar todavía con la tecla. En la jornada inaugural Kirian y Loiodice jugaron en el doble pivote y Javi Muñoz en la mediapunta; en Butarque, los mediocentros fueron Kirian y Javi Muñoz y el mediapunta Moleiro; y en los dos últimos encuentros, Campaña fue el pivote y Kirian y Javi Muñoz los interiores. Ninguno de ellos es un '6' puro -tampoco Fabio, que si bien ha actuado ahí en los últimos años, no tiene esa naturaleza-.

Sí lo es algo más Essugo, aunque no del todo. Entre sus virtudes, vistas a través de vídeos -como hicieron los que le ficharon-, está el desplazamiento del balón en largo, la capacidad para superar líneas mediante la conducción y, también, la fuerza y el posicionamiento adecuados para robar. Esta última es la que más busca Carrión para su equipo.

Habrán transcurrido dos semanas desde la última derrota cuando la UD se mida con el Athletic Club, rival a priori nada propicio para el despegue pero que tampoco asusta. Los empates ante el Sevilla y el Real Madrid en Siete Palmas avalan al equipo en casa; fuera, sin embargo, ha caído frente a dos rivales directos en la lucha por la permanencia. A la tarea de la mejora se suman dos nuevos efectivos, Fabio Silva y Essugo, este último, para el equilibrio.

# Carrión ya cuenta con Pejiño, al que quiso fichar hasta dos veces

El extremo ha concluido las dos sesiones de la semana con el grupo sin dolor \* El técnico lo pidió cuando dirigía al Numancia y al Oviedo

### P. Fuentes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Pejiño está fuerte, a tope. Trabajó cuando el resto descansó el fin de semana pasado con un sólo objetivo: estar lo mejor posible para debutar esta temporada el domingo (17.30 horas) frente al Athletic Club de Bilbao en el Estadio de Gran Canaria. Ya venía entrenando bien en solitario, con buenas sensaciones, las que confirmó tanto el lunes como el martes ya incorporado al grupo. Y acabó bien, sin molestias, sin dolor. Ahora ya sólo quiere explotar en Primera.

El de Barbate, cuentan quienes le rodean, está con ganas e ilusión de afrontar el presente curso, al que se incorpora tarde por culpa de una rotura en el bíceps femoral izquierdo que sufrió durante un partido amistoso frente al Al Shabab el 2 de agosto, hace hoy un mes y 10 días. Aunque en un primer momento los galenos y recuperadores amarillos estimaron el periodo de recuperación en un mes y medio, el extremo ha acortado los plazos de su vuelta, sin forzar lo más mínimo, cuestión que tenía clara desde el principio.

Seguramente ese deseo por jugar y destacar lo haya acrecentado la llegada del nuevo entrenador, Luis Carrión, porque el jugador es consciente de que el técnico catalán ya le quiso hasta dos veces para sus equipos antes de encontrarse ahora por fin en la UD. Pejiño cuenta, de alguna manera, con el aval del jefe.

La primera vez fue justo antes de la llegada del gaditano a la Isla, en el verano de 2020, justo después de los momentos más graves de la pandemia de coronavirus que obligó a parar el fútbol durante tres meses.

≥ El barbateño, aliviado por el adiós de Pimienta, quiere volver a ser el del curso del ascenso

Pejiño, todavía en el filial del Sevilla, tenía un contrato firmado con el Numancia, al que dirigía Luis Carrión, sin embargo, el descenso del equipo soriano dejó sin efecto el pacto y el técnico saltó por los aires. Gracias a que quedó libre la UD, con Luis Helguera en la dirección deportiva desde hacía unos meses, pudo ir a por él.

La otra vez que Carrión quiso a Pejiño fue mucho más cercana en el tiempo, en concreto, en el pasado mercado invernal, cuando dirigía al Real Oviedo. Conocedor de que el barbateño no contaba para Xavi García Pimienta, que sólo le incluyó en 17 encuentros, el técnico actual propuso a los dirigentes del cuadro azulón que trataran de lograr la cesión del jugador, sin embargo, el propio Pimienta no le dejo marchar.

### Mejor en Primera

Aliviado por el cambio de entrenador, como otros miembros de la plantilla como Loiodice, Javi Muñoz o Moleiro, Pejiño afronta este curso como el decisivo si quiere dar un paso más en su carrera. Tenía un mercado muy grande en Segunda; de hecho, prácticamente podría haber elegido equipo, sin embargo, prefirió quedarse para jugar en Primera y tratar de demostrar lo que no pudo la temporada pasada.

Lo habitual cuando un jugador vuelve de lesión es que no salga en el equipo titular. En cualquier caso, la previsión es que Pejiño juegue y lo haga en cualquiera de los dos extremos, si bien durante la pretemporada Carrión le utilizó más por la derecha. Pero si quiere buenos centros al área, también puede colocarle por la izquierda. Da igual, el mejor Peji del curso del ascenso quiere volver.



Pejiño firma la camiseta a un aficionado de la UD durante el periplo amarillo en Marbella, en julio. FRANCIS GONZÁLEZ

# Sólo seis de 18 puntos del Athletic en **Gran Canaria** en el siglo XXI

Efe

BILBAO

El Athletic Club ha sumado un tercio de los puntos en juego, seis de 18, en sus últimas seis visitas ligueras a la UD Las Palmas, rival al que se enfrentará el domingo (17.30 horas) en el Estadio Gran Canaria en partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports.



Alex Berenguer, ayer. ATHLETIC CLUB

De esa media docena de encuentros que han enfrentado a amarillos y rojiblancos en terreno grancanario en lo que va de siglo XXI, los tres primeros finalizaron en empate y dos de ellos fueron sin goles, en las temporadas 2000-2001 y 2015-2016. El otro fue el 1-1 de la 2001-2002, con tantos de Tevenet y Etceberria.

Los dos partidos siguientes se saldaron con victoria local. En el curso 2016-2017 el equipo dirigido por Quique Setién venció por 3-1 -goles de Boateng, Momo y Jonathan Viera para la UD y de Raúl García, de penalti, para el Athletic-, y en el 2017-2018, a las órdenes de Manolo Vázquez, la UD ganó por 1-0 con un tanto de Löic Remy a tres minutos para el final del choque.

Fue en la última comparecencia en el Gran Canaria, hace apenas seis meses, cuando el Athletic sumó el único triunfo como visitante en lo que va de siglo. Un tanto de Gorka Guruzeta en la primera parte y un autogol de Saúl Coco en la segunda le dieron a los de Ernesto Valverde tres puntos de oro que en aquella vigésimoctava jornada que les afianzaron en la quinta plaza en la que concluirían el campeonato.

El balance de los 36 UD Las Palmas-Athletic disputados en terreno grancanario es de 14 victorias locales, 7 visitantes y 15 empates.

# LaLiga EA Sports

# Vinicius enfada a Florentino

Las palabras del brasileño cuestionando la celebración en España del Mundial 2030 por el racismo, y con ello la final en el Bernabéu, levanta ampollas en la zona noble del Madrid

Fermín de la Calle

MADRID

Finalizada la ventana de selecciones, se recupera la actividad de los clubs y en el Real Madrid se afronta con cierta preocupación por las lesiones y molestias que arrastran varios jugadores tras jugar estos compromisos. Tchouaméni y Militão regresan sabiendo que no podrán actuar este fin de semana en San Sebastián, mientras que se estudiará el caso de Arda Güler, que recibió un golpe y se retiró en el primer partido de Turquía. En la enfermería ya están Bellingham, Mendy, Ceballos, Camavinga y Alaba, baja desde diciembre.

Pero más allá de esas lesiones. el club blanco se ha encontrado con un nuevo problema en este parón internacional que ha tenido consecuencias en la planta noble. Vinicius concedió una entrevista a la cadena CNN en la que insistía en su lucha contra el racismo en España: «En España hay muchas personas, la mayoria, que no son racistas, pero hay un pequeño grupo que acaba afectando a la imagen de un país que es tan agradable para vivir. Me encanta estar aquí y me encanta jugar para el Real Madrid». Desde el club siempre se ha respaldado al jugador en este tipo de declaraciones.

Sin embargo, la segunda parte del mensaje del jugador no ha gustado nada en la entidad, porque le ha puesto en un compromiso. «Si las cosas no evolucio-



Vinicius se duele de una entrada recibida en el choque que Brasil perdió contra Paraguay, en la madrugada del miércoles. | EFE

nan hasta 2030, creo que el Mundial necesita cambiar su ubicación porque los jugadores no se sentirán cómodos y seguros al jugar en un país donde pueden sufrir racismo. Es complicado, pero yo creo y quiero hacer todo para que las cosas puedan cambiar. Hasta el 2030 hay un margen muy grande para la evolución. Espero que España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel». El mensaje cayó como una bomba en el club, ya que una de las prioridades de Florentino es convertir el Bernabéu en el segundo estadio del mundo en albergar dos finales de Mundial después de Maracaná. En el club ha molestado el momento y el contenido de esas declaraciones. Primero, se quedó sin margen de maniobra al no haber actividad. Además, los blancos no podían posicionarse porque si hubieran respaldado la celebración del Mundial 2030 en España y la final en el Bernabéu se podría haber interpretado como una respuesta a las declaraciones del jugador y a su discurso contra el racismo. Así que durante estos diez días la única declaración con cierto tono institucional fue la Dani Carvajal, uno de los capitanes del equipo, durante la concentración de la selección. «Sé lo que sufre Vini y le apoyamos interna y públicamente. Pero, más allá de esas personas, no considero que España no merezca celebrar un Mundial. No hay que poner en duda que España no es un país racista».

Además, otro detalle que no ha gustado en el club es que comienza a ser habitual que en cada parón los jugadores, especialmente los brasileños (pasa igual con Rodrygo), den entrevistas, lo que no hacen en suelo español.

La controversia llega después de que el futbolista frenara la renovación de su contrato

Esta conducta de Vinicius se suma a su distanciamiento con el club tras la oferta de Arabia Saudí. El jugador ha congelado las negociaciones para prorrogar su contrato, que acaba en 2027, tras recibir una oferta mareante de la Saudi Pro League. Una oferta que incluye una ficha astronómica y le suma el bonus de ser el embajador de fútbol del país saudí, organizador del Mundial de 2034.

Sus ingresos rondarían los 500 millones por cinco temporadas. Después de lo mal que han sentado sus palabras, en la zona noble del Bernabéu comienzan a no ver con malos ojos la idea un traspaso a Arabia por una cifra récord, ya que el punto de partida de la negociación serían los mil millones de su cláusula de rescisión.

# Instalaciones



LP/DLP

# Inversión de 831.126 euros para la renovación del estadio de Barrial

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, junto al consejero de Deportes, Aridany Romero, y el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, presidieron el acto de inauguración de la renovación del estadio de Barrial, que ha contado con una inversión de 831.126,04 euros. También estuvieron presentes el directivo de la Federación de Las Palmas, Reinaldo Montedeoca, los ediles de Urbanismo y Deportes del consistorio galdense, Heriberto Reyes y Ancor Bolaños, asociaciones vecinales y representantes de la UD Barrial y el CD Roque Amagro. Se ha sustituido el césped artificial, se ha mejorado el sistema de riego y se ha instalado una marquesina de madera sobre la grada, entre otras actuaciones. | LP

# Memorable partido histórico

En 1950, con 35.000 espectadores en las gradas del estadio madrileño de Chamartín, la selección canaria deslumbró en su triunfo ante San Lorenzo de Almagro (4-2)



Miguel Rodríguez Díaz de Quintana

En este verano que hemos estado disfrutando con nuestras selecciones españolas de fútbol, que alcanzaron las más altas calificaciones tanto en la Eurocopa como en los Juegos Olímpicos, nos viene a la memoria un memorable partido en el que por primera vez en la historia deportiva española la selección nacional fue compuesta exclusivamente por futbolistas canarios, alcanzado nuestro equipo una magnífica victoria frente a un sorprendido rival argentino.

Aquel destacado encuentro se celebró en el estadio de Chamartín de Madrid la tarde del 1 de enero de 1950, entre los equipos de San Lorenzo de Almagro y la selección canaria con presencia de 35.000 espectadores, y que según las crónicas de la época, desde el inicio del encuentro los nuestros derrotaron al «ciclón» argentino con una rotunda victoria de 4-2.

La llamada selección canaria estaba compuesta por jugadores isleños que entonces militaban en el Athletic Madrid, Sporting de Gijón, Córdoba, Español, Real Madrid y Tarragona. La página gloriosa que alcanzó entonces el fútbol canario acuñará la frase entre la mayoría de los clubs deportivos nacionales de que «el fútbol español necesita muchos jugadores aplatanados», calificativo que popularizó Eduardo Teus López, el que fuera un prestigioso crítico deportivo y seleccionador nacional de exitosa competencia.

El triunfo deportivo que alcanzaron nuestros isleños fue conocido y celebrado con indescriptible júbilo, adquiriendo resonancia internacional, creándose en los equipos isleños una gran responsabilidad para futuras competiciones a fin de que se consiguieran ascensos a categorías superiores dentro del fútbol español.

Se hace mención a que nuestros jugadores vestían camiseta amarilla y pantalón negro, mientras que los argentinos camiseta azulgrana y pantalón blanco, narrando que el equipo sudamericano comenzó jugando un excelente fútbol que fue rápidamente contrarrestado por los canarios, cuyos jugadores empleaban un «mejor brío, especialmente la delantera, que llevaba la línea admirablemente». A los siete minutos de empezar el encuentro, los nuestros marcaban el primer gol. Al anotar el tercero, los argentinos protestaron, incluso llegaron a zarandear al árbitro. La protesta argentina se fundamentaba en un supuesto fuera de juego. Una vez puesta la pelota en el centro del campo y pasados cuatro minutos,



La selección canaria que se impuso al San Lorenzo de Almagro, campeón argentino, en Chamartín. LP/DLP

el isleño apodado Lobato Negro ponía el 4-0 en el marcador del recinto madrileño con un magnífico remate. Ante aquel resultado, los argentinos, algo violentos, se dedicaron más a la caza de los jugadores que en hacer fútbol.

Terminado el descanso reglamentario, en la segunda parte dominan los argentinos, que abandonan un poco su violencia para dedicarse a jugar. Es entonces cuando logran marcar los dos goles. Al final, 4-2.

Tras este memorable resultado, los jugadores argentinos, de regreso nuevamente a su patria, reconocieron que los futbolistas canarios jugaban con ardor, combatividad, coraje, nervio y corazón, «unos jóvenes muchachos que sobre el verde césped madrileño bordaron en oro el nombre de las Islas Canarias».

En la foto que acompaña a este artículo, firmada por varios jugadores, aparece el equipo de la selección canaria. De izquierda a derecha: Hernández (José Hernández González, alias Lobito Negro, del Español, nacido en Arrecife en 1935); Cristóbal (Cristóbal castro Dávila, del Real Sporting de Gijón, nacido en Las Palmas en 1923); Farias (Manuel Santana Farias, defensa central, del Atlético Madrid, nacido en el barrio de San Cristóbal); Núñez (Antonio Núñez Matutano, del Córdoba y luego del Jaén, centro delantero, nacido en Tenerife); Cástulo (Cástulo García González, del Sporting de Gijón, nacido en Las Palmas en 1920, fue luego un popular guardia municipal que falleció en 2001); Silva «el auténtico amo del campo» (Alfonso Silva Placeres, del Atlético de Madrid, seis veces internacional, nacido en el barrio de Alcaravaneras en 1927); el apodado guardameta Oreja, suplente del Atlético Madrid que lueEn aquel equipo entrenado por Arocha estaban José Hernández 'Lobito Negro', Alfonso Silva, Rosendo Hernández y Luis Molowny, entre otros ilustres

go fue cedido al Linense, natural de Guamasa Tenerife); y por ultimo, el de la fila trasera y de paisano, Arocha (Arsenio Arocha Guillén, nacido en Tenerife en 1912), que fue el seleccionador y preparador del equipo canario, y durante muchos años el catador de jugadores. Su prestigio nacional bautizó al estadio de fútbol de Tejina con su nombre. En 1968 se convirtió en suegro de la popular actriz española, Paquita Rico, la protagonista de la famosa película ¿Dónde vas, Alfonso XII? Falleció este histórico entrenador canario en 1990.

En la fila de jugadores de rodillas, considerada la mágica delantera, figuran: Durán (Antonio Durán y Durán, aunque nació en Gerona en 1924, a los 10 años se estableció con su familia en La Laguna, en Tenerife, donde comenzó a jugar al fútbol, enorgulleciéndose en todo momento de ser un canario de adopción, y como canario se lo consideraba fuera de las Islas. Militaba en el Atlético Madrid, casado con una sueca, terminó establecido en Estocolmo como entrenador de los más prestigiosos equipos nórdicos y murió en Suecia en 2009.

Rosendo (Rosendo Hernández González, entonces del Español, nacido en San Miguel de La Palma en 1923, varias veces internacional, luego pasó al Zaragoza y a la UD Las Palmas y falleció en su isla natal en 2006); Gallardo (Juan Rodríguez Gallardo, del Tarragona, salido del Real Club Victoria y fue además un destacado ajedrecista, nacido en Las Palmas en 1926): Molowny (Luis Molowny Arbelo, memorable centrocampista nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1925 y de ascendencia irlandesa, salió del Club Marino, convirtiéndose en una leyenda del fútbol español. Tras militar en el Real Madrid, fue posteriormente entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, en cuya ciudad falleció en 2010); y Cabrera (Miguel Cabrera Pérez, delantero también salido de la cantera del Marino, nacido en Las Palmas en 1926, fue un destacado futbolista del Real Madrid, en donde estuvo varias temporadas, falleciendo en 1991).

Después de la gran victoria y memorable partido, un grupo de canarios residentes en Madrid y todos los jugadores se reunieron en un céntrico restaurante de la Puerta del Sol, en donde se cantaron isas y folías con timples y guitarras. Se recordaba a la tierra y se echaba de menos las papas arrugadas y el vino tinto de Tacoronte. Los riqui-racas no dejaron de retumbar a lo largo de la noche.

Que sus nombres queden en la buena memoria de la afición y de sus paisanos.

#### **REAL MADRID**

# El meta Lunin, de blanco cuatro temporadas más

Andriy Lunin, finalmente, renovará por el Real Madrid. El
portero ucraniano, que tuvo el
curso pasado mucha incidencia por la grave lesión de rodilla de Courtois, no se resignaba
a ser el eterno suplente del arquero belga, pero parece que el
club blanco lo ha convencido y
firmará por cuatro temporadas, según indica el diario Marca. El meta terminaba su contrato en junio de 2025, pero las
negociaciones han culminado
con éxito tras las dudas. | V. P.

#### SUDAMÉRICA

# James Rodríguez se venga de Argentina y Brasil se complica

La selección de Colombia se impuso a Argentina (2-1) en la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, un duelo en el que James Rodríguez, jugador del Rayo, dirigió al combinado cafetero a la primera victoria ante la albiceleste en la competición 17 años después, mientras Brasil decepcionó y cayó ante Paraguay con un golazo de Diego Gómez (1-0) en Asunción. | Efe

# FRANCIA

# Pulso entre el PSG y Mbappé por la deuda de 55 millones

Los representantes legales de Mbappé rechazaron ayer la propuesta de mediación formulada por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia en el litigio salarial que tiene el jugador del Madrid con el PSG, con el que jugó las últimas siete temporadas. El astro, quien dejó el club galo libre tras concluir su contrato el pasado 30 de junio, reclama 55 millones correspondientes a una parte de su prima anual de fidelidad y tres meses de salarios. | LP

# LALIGA

# Acuerdo para que la liga española se vea en abierto en China

LaLiga y el Grupo de Medios de China (CMG, siglas en inglés) anunciaron ayer en Pekín un acuerdo para la retransmisión de los partidos en directo de la temporada 2024-25 en diversas plataformas del ente chino. Con el pacto, además, CMG retomará su papel como socio oficial de la competición doméstica española en el gigante asiático tras una década. «Es un hito importantísimo», señaló Javier Tebas. | **Efe** 

# **CB Gran Canaria**

# Lakovic: «Me sorprende la capacidad física de Conditt»

El portorriqueño, Kljajic y Salvó se pierden la ida de la Copa Isola con el Tenerife (18.30 h.)

### Santiago Icígar

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Dos partidos, ante el Lleida y el Zaragoza, le han bastado a George Conditt IV para encandilar a su jefe, Jaka Lakovic. Desde entonces, un pinchazo en el gemelo le ha dejado fuera de la rotación, perdiéndose los duelos ante la Virtus Bolonia y el PAOK Salónica. A pesar de ello, el técnico esloveno no dudó ayer en señalar al portorriqueño como el jugador que más le ha sorprendido hasta el momento de las seis caras nuevas con las que cuenta en su plantilla: «Por su capacidad física y la que tiene para asimilar cosas en cuanto al aspecto defensivo».

El pívot volverá hoy a causar baja por precaución, al igual que sus compañeros de enfermería Miquel Salvó y Jovan Kljajic. El entrenador balcánico les descartaba de cara a la ida de la Copa Isola ante La Laguna Tenerife en el Gran Canaria Arena (18.30 horas): «No participarán. Están mejor, en los últimos días de su recuperación, pero no podrán jugar».

Lakovic se mostraba satisfecho con el rendimiento de sus jugadores hasta el momento. «Estamos en una línea buena de trabajo y de construcción de los conceptos de ataque y defensa», afirmó, al tiempo que reconoció que resulta dificil evaluar estos partidos de pretemporada, «porque hay muchas rotaciones de jugadores, muchos de ellos tienen menos protagonismo que el que van a tener en la temporada regular». Reconoció, no obstante, que al equipo le falta «trabajo para ajustarnos», al incorporarse nuevas caras.

«Jugamos ante un rival experimentado y de altísima calidad», apunta sobre el Canarias

La visita del eterno rival, La Laguna Tenerife, siempre resulta especial a pesar del carácter amistoso del choque de esta tarde ante el cuadro de Txus Vidorreta, uno de esos entrenadores que, al menos en los partidos oficiales, parece tenerle tomada la medida a los claretianos; en especial a Jaka Lakovic, que solamente ha conseguido doblegar a su colega bilbaíno en esta Copa Isola, un torneo que los ama-



Jaka Lakovic, en la sala de prensa del Gran Canaria Arena, ayer durante la previa del Granca-Tenerife. CB GRAN CANARIA

rillos conquistaron el curso pasado (empató en Tenerife y se impuso en el Arena).

A pesar de tratarse de un derbi canario, el técnico balcánico recordó que son «conscientes de que estamos en pretemporada, aunque la motivación por parte de los dos equipos estará ahí». Catalogó como «interesante y con potencial» la nueva plantilla que tiene a su disposición, aunque reconoció que «el equipo se tiene que ajustar y conocerse, y los jugadores tienen que buscar su rol en el equipo y rendir». «Para pasar del potencial a una realidad hay mucho trabajo y hay un proceso en el que debemos tener paciencia», aclaró.

mento de la temporada en la que se encuentran, destacó que ambos encuentros «nos vienen muy bien porque vamos a jugar contra un rival experimentado y de altísima calidad». De los laguneros recordó que «han hecho alguna nueva incorporación» y que ambos equipos «han tenido problemas con lesiones».

# La búsqueda de la excelencia

Desde su perspectiva de trabajo, el camino para seguir creciendo y progresando radica en la búsqueda de «la excelencia», que no debe confundirse con «la perfección». «La excelencia es buscar nuestra

Independientemente del monento de la temporada en la que e encuentran, destacó que amos encuentros «nos vienen muy mejor versión y buscar los mejores resultados que podamos», matizó el preparador del Dreamland Gran Canaria.

«Siempre tengo los pies en la tierra e intento dar mi mejor versión para el equipo y para los jugadores, porque ellos son los verdaderos protagonistas de esto», agregó el estratega esloveno.

En cuanto a sus motivos para empezar la pretemporada antes de lo habitual, explicó que fue para «asimilar las cosas y estar preparados en las primeras semanas para ir a por todas, estando en una condición física, mental y táctica adecuada para poder competir bien desde la primera jornada».

# Voleibol

# Volkswagen, fiel al Heidelberg

El CD Heidelberg y Volkswagen sellan por cuarto año su alianza en la élite del vóley español. La marca del Grupo Domingo Alonso, de nuevo, pondrá nombre al máximo representativo del club colegial en su tercera campaña consecutiva en la Liga Iberdrola, la máxima categoría nacional femenina. La plantilla, acompañada de Mimi Peláez -director deportivo- y Aurelio Espinosa -presidente-, visitó ayer las instalaciones del patrocinador en Las Palmas de Gran Canaria. Ejercieron de anfitriones durante la misma Magüi Melián, CEO de Domingo Alonso, Silvia Rosales, gerente de Comunicación de Volkswagen, y Ruymán Caballero, director gerente de Domingo Alonso. | LP / DLP



# Fútbol sala



Formación inicial del Teldeportivo en su encuentro ante el Poio Pescamar, el pasado fin de semana. | TELDEPORTIVO

# Novatas, pero con solera

El Teldeportivo está de vuelta en Primera División con un proyecto remozado que mezcla juventud y veteranía « El salto de calidad de sus rivales y la insularidad, sus hándicaps

Santiago Icígar

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Teldeportivo afronta un nuevo reto en la élite del fútbol sala femenino en la presente campaña, tras conseguir el ascenso a Primera División el pasado verano. Una situación que, por otra parte, no resulta desconocida en el seno de una entidad novata en la categoría pero con solera por su historia pasada y presente, con 30 años de antiguedad. Como reconoce su entrenadora, Cristina Gimeno, se le conoce como «el equipo ascensor» por el elevado número de ascensos y descensos de categoría que ha acumulado durante su trayectoria. Una realidad que intentará cambiar esta campaña asegurando la permanencia entre los mejores.

La capacidad del cuadro grancanario de levantarse del mazazo deportivo y moral que supone sufrir un descenso refleja la gestión deportiva y económica que se esconde detrás de un club que rentabiliza hasta el último céntimo que entra en sus arcas para así poder codearse en la élite con rivales provistos de presupuestos más altos y cargados de internacionales.

La historia del Teldeportivo se remonta a tres décadas atrás, desde las catacumbas del fútbol sala femenino en sus orígenes. Desde ahí, ha ido escalando posiciones a base de esfuerzo, trabajo y aprovechando una generación de jugadoras que les permitió alcanzar la máxima categoría por primera vez en la temporada 2003-04, llegando a conseguir un cuarto puesto en la liga y una Copa de España en 2006.

A medida que se fue profesionalizando el fútbol sala femenino nacional, con la cantera no bastaba la élite estuvo, en opinión de la capara competir con los mejores. Esto llevó al equipo a coger esa fama de ascensor. Cero dispendios. Anteponer la salud económica a meterse en un círculo vicioso de fichajes fuera del alcance que comprometiesen el futuro.

A pesar de todo, con una base de jugadoras canteranas, la entidad teldense consiguió ascender y tener un equipo en Primera y otro en Segunda División, en un hito para esta modaliad en Canarias.

Esta temporada, el Teldeportivo cuenta con una sola jugadora canaria en sus filas, Gema Romero, su capitana, quien reconoce que «desde que descendimos nuestro objetivo era el de volver a recuperar la categoría, además veníamos de una temporada en la que pudimos dar mucho más, así que queríamos demostrar que nos merecíamos competir en esta categoría en la que estamos ahora». Del ascenso reconoce que «no resultó fácil, pero al final se consiguió a base de trabajo y de un poco de suerte».

Una de las claves para retornar a

pitana, en lograr mantener el núcleo principal de la plantilla: «Solo hubo dos fichajes el año pasado, aunque para este ya no hemos podido mantener el mismo bloque. La mayoría de jugadoras se han ido por distintas circunstancias y hemos tenido que conformar un grupo nuevo que todavía se está asentando. Creo que tenemos potencial, pero tenemos que ir puliendo ciertas cosas para que crezca el colectivo».

El cuadro isleño quiere acabar con su vitola de 'equipo ascensor' y lograr la permanencia

De nuevo, uno de los principales hándicaps a superar, en comparación con sus rivales peninsulares, es la insularidad. «No podemos hacer una pretemporada midiéndonos ante equipos de nuestra categoría y tenemos que enfrentarnos

# Golpe de realidad para empezar

Si adaptarse a la nueva categoría es un hándicap en sí mismo, la cosa empeora cuando tienes un inicio de calendario complicado. Esto le ha ocurrido al Teldeportivo. En la primera jornada, el le tocó enfrentarse en casa el pasado fin de semana a uno de los cocos de la categoría, el conjunto gallego del Poio Pescamar, que aprovechó la condición de novato del cuadro grancanario para endosarle un 0-5 en el estreno. Una derrota dura pero asumible para un conjunto que era consciente de que las pontevedresas están fuera de su liga particular. Si el debut como local resultó duro, el segundo compromiso liguero llevará a las teldenses hasta Melilla, donde el sábado (11.30 horas) les espera un hueso duro de roer, el MSC Torreblanca, otro de los grandes aspirantes a meterse en el playoff por el título de liga. | S. Icígar

a conjuntos masculinos, mientras que en la Península los equipos de Primera organizan torneos y partidos entre ellos que les permiten estar más rodados que el nuestro en este inicio de temporada», explica Cristina Gimeno.

Capitana y entrenadora coinciden en resaltar el salto abismal que se produce de jugar en Segunda División a la máxima categoría. «El ritmo de juego y la intensidad son muy superiores, casi todos nuestros rivales cuentan con jugadoras internacionales y están mucho más trabajados», argumenta Gimeno, al tiempo que Romero destaca que todas «son profesionales de este deporte».

# Con los pies en el suelo

Combinar juventud y veteranía es la fórmula por la que apuesta el Teldeportivo para lograr el objetivo único e irrenunciable: la permanencia. «Queremos ser competitivas, sabiendo que hay cinco o seis rivales en la categoría que son más intratables», reconoce la entrenadora, para quien «lo más complicado siempre es bajar y volver a ascender, es donde se nota la capacidad del equipo de cambiar la mentalidad para adaptarse a la diferencia de categoría».

A pesar de lo que pudiera pensarse, el fútbol sala femenino no se ha visto beneficiado por la visibilidad que ha recibido desde la conquista del Mundial el fútbol 11. Para la entrenadora, esa estela mediática «no ha tenido una repercusión favorable para nosotras, y ha propiciado que muchas jugadoras cambien de disciplina deportiva y se pasen al fútbol 11, con lo que perdemos efectivos y nos impide continuar creciendo».

## PADEL

# Última jornada de la fase previa de la Copa Canaria de Clubes

El sábado finaliza en Gran Canaria la fase previa de la X Copa Canaria de Clubes con la celebración de la décima jornada. En Primera Categoría, la clasificación masculina se encuentra dominada por el invicto La Calzada Be Active, mientras que el líder en la tabla femenina es el Puerto Calero, que lleva nueve triunfos. | F. J.

#### GOLF

# Rahm se enfrenta al **DP World Tour para** jugar en España

Jon Rahm recordó ayer que «hace mucho tiempo» que se inscribió en el Acciona Open de España, pero que «es otra cosa» si finalmente le dejan jugar en este torneo o no, a rebufo de la polémica que persiste entre las competiciones del DP World Tour y los del circuito LIV Golf. «Tengo intención de jugar en España», indicó. | E. P.

### CICLISMO



Paula Ostiz. | RFEC

# Ostiz, campeona de Europa júnior de contrarreloj

La española Paula Ostiz se proclamó nueva campeona de Europa júnior de contrarreloj, al imponerse por un segundo en la primera prueba de los campeonatos continentales que se están disputando en Limburgo-Flandes (Bélgica). La navarra invirtió en los 13,3 kilómetros de que constaba la prueba un tiempo de 17:52.317. | Efe

# FORMULA 1

# Newey bate récords y está entre los tres mejores pagados

El piloto mejor pagado de la parrilla es Max Verstappen, que percibe cerca de 50 millones de euros anuales. De cerca le sigue Lewis Hamilton, con 40 millones. Por detrás de las dos estrellas de la parrilla se cuela por primera vez un ingeniero, Adrian Newey, a quién Aston Martin pagará cerca de 35 millones de euros anuales. | Efe

# 40

# Motociclismo

V.P.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Llega la gran final del Campeonato de Velocidad Motoboxes Teo Kurson-Trofeo Anpa de motociclismo. El próximo domingo, en el Circuito de Maspalomas, tendrá lugar la última carrera del certamen a partir de las 10.00 horas, en una jornada que se prevé muy emocionante por lo mucho que hay en juego. Los puestos de honor en las categorías de Open 600 y Open 1000 aún están por definir, por lo que esta cita determinará quiénes ocuparán los puestos de podio en ambas.

En Open 600, Roque Rodríguez llega a esta final encabezando la clasificación después de sus victorias en todas las carreras disputadas hasta la fecha. El líder cuenta con un total de 150 puntos. Tras él marcha un Agustín Suárez que va de menos a más en cada prueba. Los 112 puntos que ahora mismo tiene le otorgan opciones matemáticas de salir campeón siempre y cuando el primer clasificado tenga algún tipo de problema. Teo Kurson aparece como el tercero en discordia, ya que con sus 97 puntos puede pelearle a Suárez el subcampeonato. Por su parte, Braulio Rodríguez figura cuarto con 55 puntos, mientras que Benito Rodríguez cierra el top 5 con 48 puntos en total.

En lo que se refiere a la categoría Open 1000, más de lo mismo. Ante la ausencia segura de Jeremy Bernet, líder indiscutible hasta el momento con 145 puntos, por encontrarse fuera de la Isla, cabe la posibilidad de que le arrebaten el título. Pacuco Bolaños, que tiene 115 puntos, puede alcanzar el primer puesto final con dos terceros puestos. Pero este no debe perder de vista a David Vázquez, tercero

# Títulos en juego el domingo en el Circuito de Maspalomas

El Campeonato de Velocidad Motoboxes Teo Kurson-Trofeo Anpa llega a su final con mucho aún por decidir & Un total de 34 pilotos inscritos

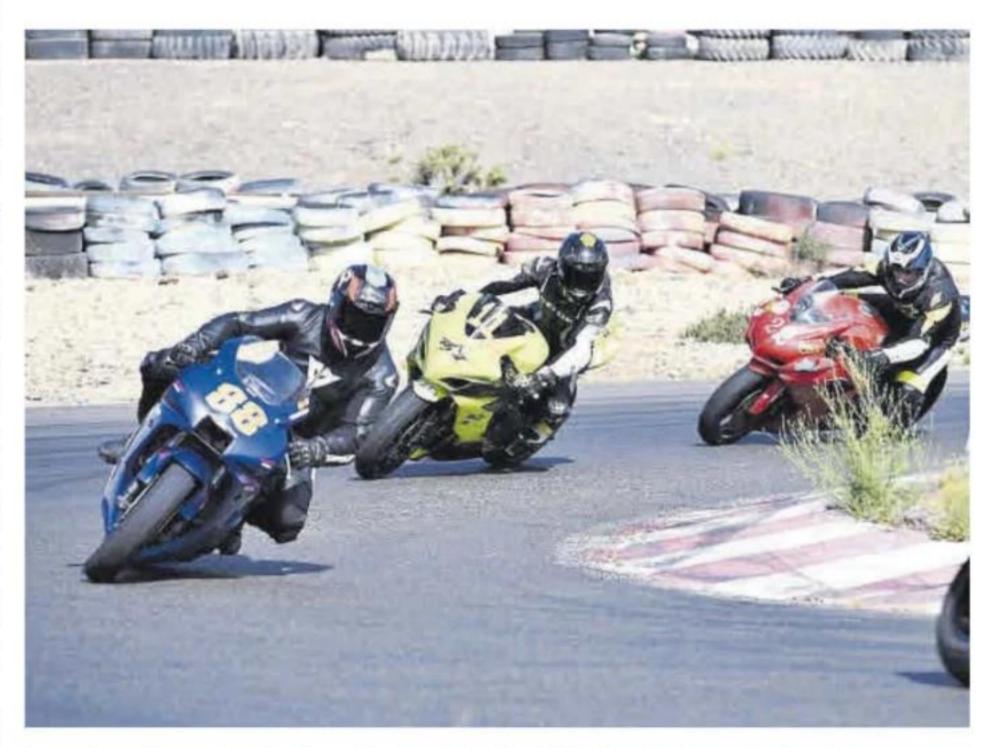

Imagen de una de las pruebas celebradas en el Campeonato de Velocidad Motoboxes Teo Kurson-Trofeo Anpa. | LP/DLP

con 82 puntos. Rayco Morán marcha cuarto con 66 y Tomas González cierra las cinco primeras posiciones con 63.

Las carreras se disputan a dos mangas. También se correrán pruebas dirigidas a las categorías inferiores, pero no por ello menos emocionantes. Los más jóvenes competirán en Mini GP y después estarán las Pit 190, las Pit Master, Scooter 70 y Scooter 100. Hay un total de 34 pilotos inscritos. Los entrenamientos comienzan a partir de las 10.00 horas del domingo y las carreras a las 11.00. La entrada es gratuita y las motos pueden estacionar dentro del recinto. También hay servicio de cafetería La entrega de trofeos está prevista para las 13.30 horas

# Ciclismo

# La Marcha Cicloturista Solidaria El Pino, el sábado

Ferobe

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Marcha Cicloturista Solidaria El Pino acude fiel a su cita de cada año. El sábado se pone en marcha la décima edición de esta iniciativa cuya recaudación irá destinada a Cáritas y a la Asociación Síndrome de Down Las Palmas. La organización de la carrera corre por cuenta del Club Ciclonorte-Aterore, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Teror, la Real Federación Española de Ciclismo y la Federación Insular de Gran Canaria. Todos los participantes recibirán un maillot conmemorativo como recuerdo.

El recorrido de la prueba parte a las 10.00 horas desde la Catedral de Santa Ana, pasando por Santa Brígida hasta la Villa Mariana de Teror, con una distancia total de 41,9 kilómetros. A las 11.15 horas está previsto el reagrupamiento del pelotón y para recibir un avituallamiento tanto líquido como sólido en Santa Brígida, desde donde se reiniciará la marcha a las 11.50 horas.

A las 13.30 horas está previsto que los ciclistas participantes lleguen a Teror, donde a las 14.45 horas se hará la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Pino.

# **Tenis**

# Bautista y Alcaraz dan la victoria a España ante la República Checa en la Davis

El castellonense se impuso a Lehecka y el murciano a Machac, que se retira lesionado

Jaume Pujol-Galceran

VALENCIA

La Copa Davis comenzó de forma muy distinta a la anterior para España, que se tomaba la revancha ayer en Valencia ante la República Checa, que el año pasado le había ganado por 3-0. Roberto Bautista y Carlos Alcaraz dieron la primera victoria en la eliminatoria al ganar los dos individuales. El castellonese ante Jiri Lehecka por 7-6 (1) y 6-4, mientras que el murciano por la retirada por calambres de Tomas Machac con el partido igualado a un set merced al 7-6 (3) del checo en el primero y el 6-1 del español en

el segundo.

«No ha sido la mejor manera de ganar, pero necesitaba este triunfo después de un mal verano», admitía Alcaraz, que volvía a jugar después ser eliminado en la segunda ronda del US Open. Carlitos sufrió antes de poder sonreír. Machac le aguantó el pulso en la verde pista de la Fonteta. Su rival se mostró valiente con un juego muy directo que sorprendió a de El Palmar, dominando la primera manga en el tie break.

La batalla acabó cuando Machac, tras perder su servicio (3-1), se quedó clavado por calambres en su pierna derecha. Apenas podía sa-

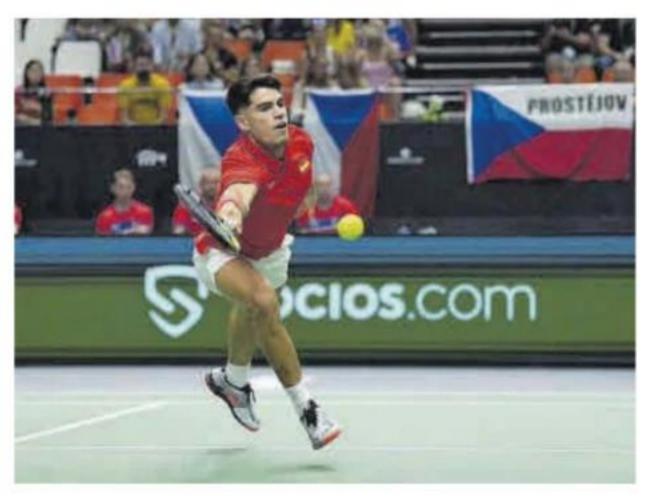

Alcaraz intenta llegar a una bola en su duelo de ayer en Valencia. | E. P.

car, correr o golpear en movimiento. No ganó ni un juego más y, después de pasar por los vestuarios, en el primer juego del tercer set abandonó hundido y aplaudido por los 9.000 aficionados llenaron la pista.

Alcaraz había salido con la tranquilidad del primer punto ganado por Bautista ante Lehecka. David Ferrer le había elegido por su experiencia para abrir la eliminatoria. Y no defraudó. A sus 36 años, ya conoce lo que es vivir bajo bajo presión. La más dura la tuvo que superar en 2019, cuando ayudó a ganar la sexta ensaladera a España en el mismo fin de semana que perdió a su padre.

Volvía a jugar la Davis tras dos años y no con su mejor ránking (62 actualmente). No comenzó bien y cedió su saque (2-0), pero su veteranía y seriedad le sirvieron para recuperar la desventaja ganando 12 puntos de 13. Incluso tuvo dos break points para colocarse 4-2, sin embargo el checo lo evitó gracias a su poderoso saque. La igualdad se mantuvo hasta forzar el tie break. Bautista fue tan contundente como resolutivopara apuntarse el set (7-1).

En el segundo, el españo logró rápidamente un nuevo break (2-1) para mandar en el marcador ante un Lehecka irregular que acumulaba errores no forzados (29 en el partido por solo 10 del local) ante un rival sólido y mentalizado. Bautista arrebató el servicio para adelantarse 4-2 y encaminar su victoria en una hora y 48 minutos.

El próximo rival de España será Francia, mañana (16.00 horas, *Movistar*), que en la primera jornada cayó ante Australia (2-1).

# **Paralimpicos**

## Begoña González

BARCELONA

#### ¿Cómo se encuentra?

Tengo sentimientos agridulces. Por un lado estoy supercontenta y satisfecha por el proyecto de este año, que eran los Juegos. La carrera fue perfecta, controlé el ritmo, iba abriendo espacio por detrás, no me puedo echar nada en cara más allá de que en los últimos kilómetros, Mia me avisó de que no podía. Me decía: «No me estires tanto porque me iré al suelo». Como por detrás no nos estaban cogiendo decidimos bajar el ritmo. Él estaba fatal y fui ayudándole en la medida de lo posible. A falta de 10 metros empezó a tambalearse, y antes de que se cayera, mi reflejo fue aguantarle. Se me escapó la cuerda durante unos segundos y eso incumple la norma.

### ¿Ve justa esa penalización?

Implementar la norma así hace que se pierda su espíritu. Las normas están para ser interpretadas en su contexto. Están hechas para que un deportista no pueda sacar provecho y yo no lo saqué, al contrario, yo tiré del guía durante muchos metros, me paré en seco para asistirle, se me escapó la cuerda y en un instante la recuperé. Es evidente que después de 42 kilómetros y tres horas no era el momento de hacer trampas, ni las necesitaba.

# ¿Le ha dicho algo a Mia?

No hemos dejado de hablar. Está destrozado igual que yo, llevamos llorando desde el domingo. Cada mensaje nos llega al corazón. Pero hemos decidido quedarnos con lo vivido, los entrenamientos, los nervios y las risas en la villa. Llevamos muchos kilómetros juntos. Es un sentimiento compartido.

#### Ha dicho en varias ocasiones que le duele que la gente pueda creer que ha hecho trampas.

Sí, porque nada más ser descalificada algún medio publicó que era porque mi guía entró antes y eso sí son trampas. Yo no quería que a la gente se le quedara que me habían descalificado por tramposa. Por suerte, todo se ha aclarado y he recibido miles de mensajes de apoyo.

# ¿Qué es lo que más le duele?

Que me hayan robado esa parte tan romántica de la medalla, la celebración con mi familia... Mis hijos, que son pequeños, estaban ahí y no entendían nada de lo que pasaba. Me decían: «Mamá, ¿por qué te han castigado por ayudar a Mia?». Hoy lo veo con más calma y algo distinto. Tuve los sentimientos a flor de piel, la rabia, las emociones de la carrera... Mi entrenador me ha dicho que si al final algún día me mandan la medalla, viajaremos a París y nos haremos una foto en la Torre Eiffel porque nos lo debemos.

### ¿Ha efectuado una queja formal para pedir esa medalla?

La primera queja la puso el equipo japonés, no los jueces. A mí me dieron el resultado como bueno al principio. En el momen-

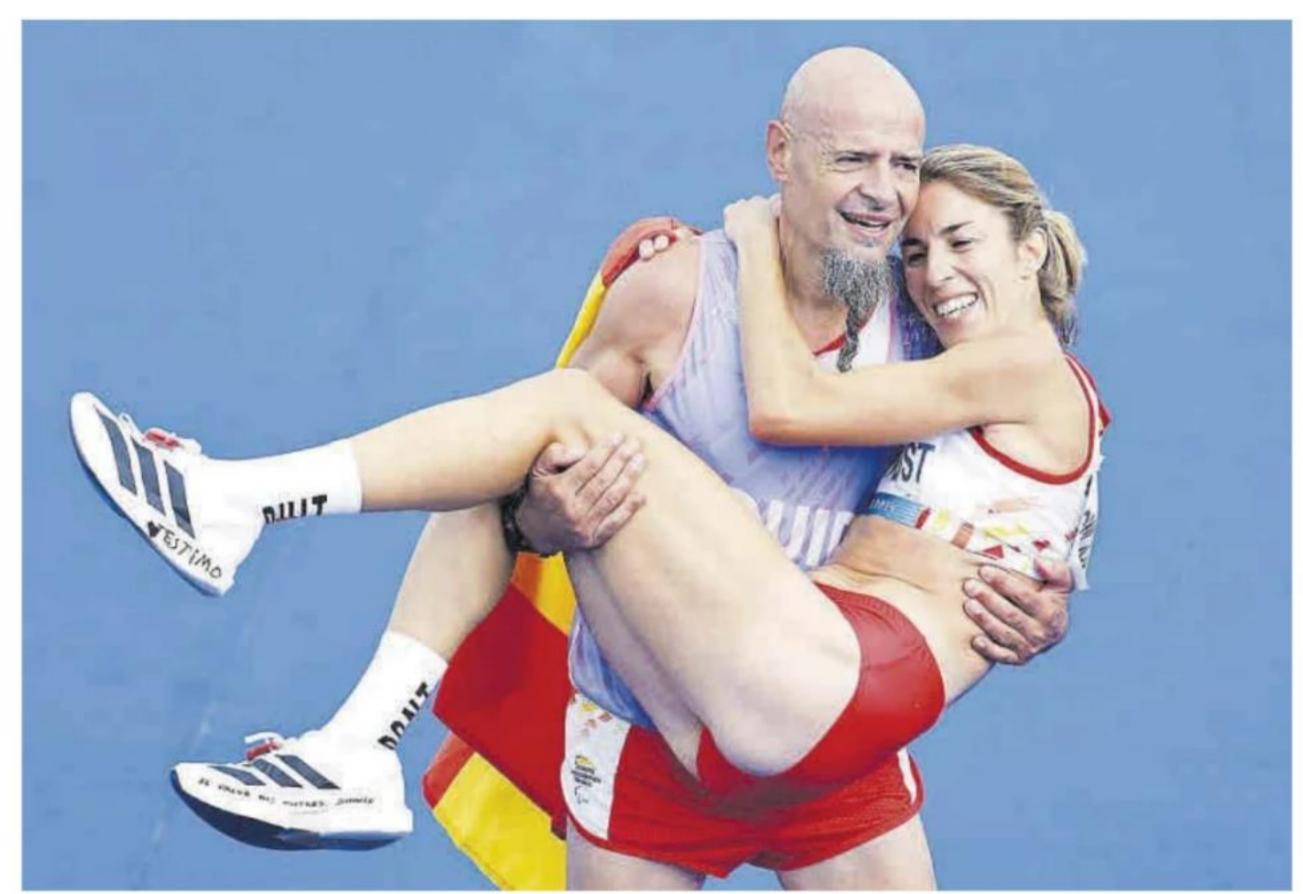

Congost, atleta con deficiencia visual, en brazos de su guía, Mia Carol, el pasado domingo antes de la descalificación, en París. EFE

# «Ojalá me manden algún día una medalla que me robaron»

# Elena Congost

Maratoniana desposeída del bronce olímpico por ayudar a su guía lesionado

A diez metros de la meta y con más de tres minutos de ventaja sobre la siguiente corredora, Elena Congost (Barcelona, 1987) fue descalificada en los Juegos Paralímpicos de París. Perdió el bronce por soltar unos segundos la cuerda para socorrer a su guía, Mia Carol, con calambres. No pierde la esperanza y pide que le devuelvan la medalla.

to en que me descalificaron, el juez español apeló porque era evidente que no había hecho trampas. Pero el juez de la prueba no accedió y ahora el Comité Paralímpico Internacional debe valorarlo. Ojalá algún día alguien me mande esta medalla que considero mía y que me han robado.

#### El Comité Paralímpico Español ha prometido estudiar el caso para ver si es posible concederle la beca.

Lo primero que recibí fue un comunicado oficial donde decían que estaban orgullosos de mi participación y que pedirían que se me diera la beca. Ahora oigo que la tendría. Y que van a pedir que se me devolviera la medalla. Pero queda mucho por ver.

## Ya perdió su anterior beca tras ser madre y se ha preparado sin ayuda para estos Juegos.

Sí, la perdí. Cuando llegaron

Mis hijos que estaban allí me preguntaban '¿por qué te han castigado por ayudar a Mia?'»

Si algún día me dan la medalla, iremos a París y haremos una foto en la Torre Eiffel, nos lo debemos» las clasificaciones para Tokio, yo hacía cinco meses que había sido madre. Venía de ser campeona en Río 2016 y el Comité Internacional me invitó a participar, pero la Federación Española consideró que no tenía tiempo para prepararme y perdí la beca. He preparado estos Juegos sin ayuda, y ahora que había vuelto y había dado un golpe sobre la mesa para sacarme la espinita y demostrar que podía hacer bien las cosas, se esfumó todo en 20 minutos.

## ¿Cómo fue volver tras haber sido madre de cuatro hijos?

Durísimo a nivel económico y familiar. Cuando una hace una apuesta así, tú y toda tu familia ha de ir al 100%. A nivel logístico también. Tú solo piensas en devolverles todo ese esfuerzo con una medalla y es lo que más me costó gestionar. Sacarme ese sentimiento de haberles fallado. Pe-

ro hoy, más tranquila, estoy superorgullosa. Empecé a entrenar el 18 de septiembre, no hace ni un año, porque mi marido me animó a hacerlo. No cambiaría nada, solo pido que se rectifique la decisión.

#### ¿Y después de todo lo sucedido en los Juegos de Paris, qué viene ahora?

Ahora necesito parar un poco, desconectar, respirar hondo y replantearme todo porque después de un esfuerzo tan grande, siempre hay un bajón enorme, y más con todo esto que he vivido. No sé si me costará más volverme a poner objetivos, también habrá que ver cómo queda todo el tema económico, porque sin ayuda es evidente que no me puedo dedicar profesionalmente al deporte. Ojalá se cumpla mi sueño de volver a los Juegos y sacarme la espinita de verdad.

# Cuatro cantantes lanzan un videoclip contra el machismo en la música

El Cabildo grancanario financia con 15.000 euros un proyecto de emprendimiento social para reflexionar sobre las letras de canciones que cosifican a la mujer

## Iván Alejandro Hernández

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

«Aviso importante. Desde los inicios, siempre ha existido algo en
común en la música urbana: la
violencia de la cosificación de género que se ha normalizado a lo
largo de los años. Cuando cae la
noche, a veces a las gatas nos da
miedo bajarnos del coche». Así comienza Respuesta violeta, una
canción de reguetón escrita e interpretada por cuatro artistas de
Gran Canaria que busca contrarrestar los mensajes machistas en
las composiciones musicales, especialmente en el género urbano.

Amelia Fajardo lidera este proyecto de emprendimiento social, financiado con 15.000 euros por la Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria. que está destinado principalmente a un público joven. Además de su difusión en redes sociales, para lo que cuenta con la ayuda de creadoras de contenido e influencers, la canción se llevará a distintos institutos de la Isla fomentar la reflexión entre el alumnado sobre determinadas composiciones musicales.

«Yo les digo: hoy tengo una, mañana otra, pero no hay boda y todos sabemos continuar la canción y hemos normalizado este tipo de mensajes», explica Fajardo. En este sentido, matiza que el proyecto no está en contra de todo el género urbano, poniendo como ejemplo el movimiento 922/928 de artistas urbanos canarios, encabezado por Cruz Cafuné, Bejo o Quevedo, entre otros. «Pero cuando la música urbana se utiliza para cosificarnos, insultarnos y maltratarnos, debe haber una línea roja», defiende.

Junto a las cantantes Beatriz Pérez, Dunia Santana y Ruru Queen, Fajardo detalla que, sobre todo, trataron de adaptar «el ideario feminista a la actualidad», tanto en la composición de la letra como en la música. De forma similar a grupos como Tremenda Jauría en el reguetón o Gata Gattana en el rap, pretenden utilizar las mismas herramientas del género urbano contra «el lenguaje desfasado y lamentable» de muchas canciones.

Beatriz Pérez recordó que cada vez que pone la radio durante la mañana, escucha distintos casos de violencia machista, sobre todo en las últimas semanas: el caso del agente de la Guardia Civil que asesinó a su pareja y se suicidó; el asesinato de la atleta ugandesa Rebecca Cheptegei, que participó en el maratón de los pasados Juegos Olímpicos de París, por parte de su novio y el caso de



De izquierda a derecha: Ruru Queen; Dunia Santana; Antonio Morales; Isabel Mena; Amalia Fajardo y Beatriz Pérez. | LP/DLP

la mujer en Francia a la que su marido drogó durante años para que otros hombres la violaran en estado inconsciente.

«Aunque ya hemos visto prácticamente de todo, no cesa mi asombro. Es necesario que digamos: ¡ya está bien, ya basta!. Tenemos un problema como sociedad. La punta del iceberg es la violencia, es el acoso o el abuso, pero esa punta no se sustenta si debajo no hay una serie de comportamientos, actitudes o educación que recibimos desde hace muchos siglos. Y la semilla está en acciones como esta, en el diálogo con las personas jóvenes», manifiesta Pérez.

Por su parte, Dunia Santana reivindicó la importancia de que se visibilicen mensajes distintos a los imperantes en el género urbano. «A las mujeres se nos acusa de que entramos al trapo y cumplimos ese rol, pero al final de lo que se trata es de lo que uno cree que tiene que hacer para encajar. Todos queremos encajar en la sociedad y muchas veces las niñas piensan que tienen que comportarse así. Y es importante que reciban el mensaje de que no tienen por qué comportarse así para encajar», destaca.

Ruru Queen, quien recordó haber sufrido el machismo como artista a caballo entre el reguetón y el hip hop, destacó que «dar este mensaje es reafirmar lo necesario, es extremadamente necesario, todos los días y a todas horas. La capacidad de la música para llegar a las personas es muy importante y desconocemos el impacto que puede tener en los jóvenes».

# Cambiar los cimientos

Isabel Mena, consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, recordó que las instituciones tratan de llegar a la población joven para «cambiar los cimientos de esta sociedad patriarcal en la que hemos crecido y que es tan difícil de remover». Así, Mena defiende que Respuesta Violeta es una «manera adecuada» para transmitir mensajes de igualdad a los menores y adolescentes porque «utiliza los mismos medios» que suelen consumir.

«Es necesario que digamos: ¡ya está bien, ya basta!», defiende la artista Beatriz Pérez

> La iniciativa se difundirá por redes sociales e institutos para llegar a la población juvenil

«Por suerte, cada vez hay más artistas femeninas en este género musical que están combatiendo esos mensajes machistas a los que las mujeres se enfrentan desde finales de la década de 1990. Contrarrestarla no es sencillo, pero hacerlo desde su mismo lenguaje, con sus mismos medios, a través de la música urbana, las redes sociales y los medios de comunicación, nos parecía el canal más efectivo para poder llegar a la juventud de la isla de Gran Canaria», justifica Mena.

# Seleccionan el programa canario 'Las chicas también juegan', en un foro nacional

Visibiliza y combate las desigualdades en la industria de videojuegos y deportes electrónicos

#### Efe

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El proyecto Las chicas también juegan, de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, ha sido seleccionado para participar en el X Encuentro Cultura y Ciudadanía, organizado por el Gobierno de España y que se celebrará la próxima semana en Santiago de Compostela.

Este proyecto con acento canario tiene como objetivo visibilizar y combatir las desigualdades que sufren las mujeres en la industria de los videojuegos y deportes electrónicos, detalla la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias en un comunicado.

La iniciativa Las chicas también juegan nació en 2019 de la mano del equipo VR Loyal Dogs, primer equipo de deportes electrónicos basados en realidad virtual de España, y ha sido impulsado por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias. El proyecto plantea crear un entorno más propicio, próspero y seguro para que las mujeres y niñas en Canarias puedan crecer profesionalmente dentro de los diferentes perfiles tecnológicos que giran en torno del sector de los videojuegos.

En la actualidad el proyecto cuenta con una comunidad de casi 700 usuarias que integran diferentes perfiles de organizaciones, empresas, equipos de deportes electrónicos y más de doce perfiles de profesionales, entre los que destacan desarrolladoras, ilustradoras, jugadoras, creadoras de contenido y empresarias.

# Referentes

El director general de Juventud, Daniel Morales, ha mostrado su satisfacción porque el Gobierno de España lo haya seleccionado para un evento que tiene por objeto promover la participación ciudadana en la cultura.

Celebra que Canarias se esté convirtiendo «en referente» para el resto de comunidades «y también para Europa», pues recuerda que el pasado julio la Red Europea de la PAC (EU CAP Network) seleccionó como finalista de la segunda edición de los Premios de Inspiración agraria y rural 2024 el proyecto Harimaguadas.

# Ciberviolencia contra mujeres

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, asegura que *Respuesta Violeta* se suma a las acciones desarrolladas en políticas de igualdad y se justifica, entre otros motivos, por los datos sobre ciberviolencia machista recabados por la institución. «Hasta 2023, menos del 5% de las mujeres que han vivido ciberviolencia machista en Gran Canaria se ha planteado denunciar y un 44% ni siquiera sabía donde acudir. Entre 2020 y 2023, los ciberdelitos machistas se han incrementado por encima de un 20% y afectan especialmente a niñas menores de edad», enumeró Morales. Además de un servicio único en el Archipiélago de prevención y atención frente al ciberacoso, el Cabildo dispone de servicios especializados de formación, orientación, atención e intervención en colaboración con ONG y asociaciones. | I.A.H.

# Igualdad

#### Pedro Fumero

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Personas migrantes en situación irregular aprecian la desigualdad en Canarias a la hora de acceder a la tarjeta sanitaria, la escolarización o el empadronamiento en algunos ayuntamientos. Así lo perciben en Cruz Roja y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que son las oenegés que se ocupan de atender a estas personas y de promover acciones para evitar su discriminación. La acción se enmarca en un plan nacional del Gobierno del Estado.

La diputada del Común, Lola Padrón, tuvo ayer una reunión con Karima El Mahmdi, de Cruz Roja, y Juan Carlos Lorenzo, de CEAR, para conocer de cerca esta realidad. La asistencia y orientación del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica funciona desde hace once años en Las Palmas y unos tres años en Tenerife.

Lorenzo admitió que el alcance de esta prestación es limitado. Con la prestación se atienden casos de tipo individual o colectivo, con la intención de generar «un cambio de pautas» en el «ámbito sanitario, educativo, del empadronamiento», entre otros.

Padrón explicó que la Diputación del Común quiere saber «cómo se trabaja con esos inmigrantes, qué problemas tienen y en qué podemos ayudar». Lorenzo está convencido de que la Diputación del Común, como parte del Parlamento de Canarias, puede servir para impulsar las acciones necesarias en administraciones municipales, insulares o autonómicas para evitar discriminaciones.

Los sectores «más proclives» a registrar situaciones de desigualdad son «el acceso a la tarjeta sanitaria», que es «uno de los elementos fundamentales en que, con mayor frecuencia de la que nos gustaría, detectamos incidencias», según Lorenzo. Aclaró que esta realidad se registra no sólo por «mala praxis», sino también

# Los migrantes notan la exclusión en sanidad, educación y el padrón

Las personas en situación irregular que hallan obstáculos acuden a CEAR en Las Palmas y a Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife



La diputada del común, Lola Padrón, con representantes de CEAR y Cruz Roja en la reunión celebrada ayer. | ARTURO JIMÉNEZ.

Las oenegés piden ayuda a la Diputación del Común contra las discriminaciones en las administraciones

por desconocimiento o no tener claras las instrucciones.

Otro factor está en el empadronamiento, «que tiene que ser el eje estratégico», pues se trata de la «puerta de entrada» a otros derechos y deberes de los inmigrantes, afirmó el representante de CEAR. Existen ayuntamientos en los que no hay problema alguno y otros

en los que se convierte en un verdadero obstáculo. En el ámbito educativo, también se aprecian desigualdades con la escolarización de niños en edad infantil. Para CEAR, a algunas de estas familias se les piden requisitos de escolarización que no pueden cumplir, como algunos documentos.

En opinión de Juan Carlos Lorenzo, «hay que analizar que las escuelas infantiles, sobre todo las que dependen de la administración pública, están pensadas para personas que no tienen recursos, y si hay un colectivo que no tiene recursos es el de las familias que están en situación irregular o en proceso de regularización».

También citó la dificultad para el acceso al transporte gratuito. Karima El Mahmdi también mencionó una quinta circunstancia, como es el acceso al empleo. Lorenzo señaló que el acceso a la vivienda, si ya resulta complejo para otros ciudadanos, se complica mucho más si se trata de migrantes, por ejemplo a la hora de alquilar. También indicó que el acceso al trabajo tiene que ser también en condiciones de igualdad y «no se puede privilegiar, ni en positivo ni en negativo, a personas por su origen». En este caso, puso como ejemplo la actividad de los cuidados a personas de avanzada edad o dependientes.

# Violencia sexual

# Un hombre, arrestado en Tenerife por agresiones a menores

## P. Fumero/Agencias

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Investigadores de la Policía Nacional realizaron ayer una operación en varios lugares de Tenerife que supuestamente está relacionada con la explotación sexual y agresiones sexuales a menores de edad en la Isla. Al menos un psicólogo quedó detenido en relación con este asunto. La investigación está desarrollada por profesionales del Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional.

Según los pocos datos que han trascendido hasta el momento, hay varias adolescentes afectadas en este caso. El asunto se encuentra bajo secreto de sumario y fuentes autorizadas de la Policía Nacional declinaron ofrecer datos sobre esta investigación.

Lo que sí se sabe es que uno de los registros se efectuó, desde primera hora de la manana de ayer, en un gabinete psicológico ubicado en la zona de la calle Méndez Núñez. Otras dependencias de la misma empresa o gabinete psicológico fueron registradas al inicio de la avenida de Los Plaveros, en Los Cristianos, en el término municipal de Arona, al sur de la Isla.

# En Salou

Por otro lado, en Cataluña, los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de 15 años y nacionalidad irlandesa por la violación de una joven de 18 en el municipio tarraconense de Salou, agresión por la que ha ingresado en un centro de menores de Barcelona.

# Parece una tontería

# Peor es mejor



e levanté temprano y puse bastante empeño en no hacer ruido para no despertar a nadie, y así desayunar y leer el periódico solo, sin tener que hablar. Pero al entrar en la cocina casi me caigo de culo al encontrar a mi hija haciendo un solitario. Debía de ser la primera vez en su vida que se levantaba antes que yo. Me asustaron más las cartas, sin embargo, que la acción suicida de madrugar de aquella manera. Y en vacaciones. Todo lo que vi poseía una pátina más bien absurda. «¿Qué haces?», pregunté, no resultase que las cosas no fuesen lo que parecían. Esto pasa bastante a menudo. Helena puso cara de no tener una explicación concluyente, y al final señaló con la barbilla a las cartas. No había más: en efecto hacía un solitario, mientras dejaba que se le enfriase la leche. Que fuese una extravagancia jugar al solitario a esas horas no parecía importar demasiado.

Nos pasamos el tiempo haciendo cosas sin un sentido claro. Quizá porque no necesitamos el sentido para todo. El sentido es una idea que se llena con la acción, como jugar a las cartas

cuando te viene a la cabeza. Diez días antes, hablando de cartas, había hecho un viaje, y al reencontrarme con la niña de pronto sabía jugar a la brisca y el burro y hacer solitarios. Prefería la baraja a la televisión, la piscina, obviamente los libros. Un absurdo total. Transcurrieron dos días en los que visitó a los abuelos, y a la vuelta también dominaba la escoba. Al llegar la noche, la enseñé a jugar a las siete y media; de perdidos al río.

Por alguna razón, hacer todas estas cosas incomprensibles resultaba menos temerario que no hacerlas. No sé si lo entiendo,

pero es así. De hecho, no acometer ciertas acciones produce algunos días verdadero pavor. Pavor de que te suden las manos, de querer que te trague la tierra. Pavor, en resumen. Ya no estoy hablando de las cartas ni de Helena. Cruzarse de brazos se presenta como una acción peligrosísima. Así que las haces, aunque no sea buena idea; peor es no hacerlas. Nos llevamos mejor con los arrepentimientos por actuar que con los remordimientos por no haberlo hecho.

Hace años, un amigo viajó a Mallorca con cuatro o cinco colegas para celebrar su despedida

de soltero. Lo que sucedió está por contar, quizás porque ni ellos saben qué ocurrió, y tiene que pasar más tiempo antes de averiguarlo. A la hora del regreso, uno se desmarcó del plan original, y anunció que no tomaría el avión con el resto: regresaría a Galicia solo... jen velero! Nadie entendió su reacción. Intentaron disuadirlo de todas las maneras, como cuando en aquella novela de Antonio Di Benedetto un personaje amenaza con suicidarse desde lo alto de un edificio, y un policía lo apunta con su arma y le dice que o cesa en su actitud o le pega un tiro. «Es peligrosísimo hacer una travesía así», le advirtieron, a lo que él respondió «A lo mejor es más peligroso no hacerla». Supongo que la vida premia la actividad, que existe una tradición a favor de la acción y en detrimento de la quietud.

# Violencia machista

Por segundo día consecutivo, Dominique Pelicot ha suspendido su declaración ante el tribunal que le juzga por sedar a su mujer para que decenas de hombres la violaran durante años. El conocido ya como el monstruo de Mazan alega problemas de salud. Esos problemas nada tienen que ver con un trastorno mental. Los especialistas le definen como una personalidad «manipuladora» y «malvada» con voluntad de dominación.

# Un monstruo «sin trastorno»

Los expertos describen a Dominique Pelicot en el juicio como una personalidad «manipuladora» con voluntad de dominación & Suspende su declaración por segundo día

#### Leticia Fuentes

PARIS

Después de varios días de juicio, el caso Pelicot sigue consternando a Francia, a la espera de que declare finalmente Dominique Pelicot. El monstruo de Mazan, sin embargo, se resiste a hacer oir su voz. Lleva ya dos suspensiones de su declaración alegando problemas de salud. Sobre su personalidad, que ha basculado de forma desconcertante entre la figura del padre cariñoso y respetable y el depredador sexual, han arrojado luz en la sesión de este martes peritos psicólogos y psiquiatras.

El acusado, coinciden los especialistas, no padece «ninguna patología o anomalía mental». Además, ha sido descrito por los expertos como un «manipulador», con una personalidad «malvada», que utilizaba a su esposa Gisèle como «cebo». Según los expertos, el acusado podría presentar una «desviación sexual o parafilia de tipo voyeurismo» basada en la voluntad de dominación.

# 90 desconocidos

Ante este primer perfil, nace otra pregunta de la que los profesionales ya empiezan a atinar algunas respuestas. ¿Qué llevó a Dominique a drogar a su mujer durante diez años para luego ser violada por más de 90 desconocidos?

Pelicot insiste en que jamás preparó las violaciones por dinero, puesto que nunca hubo un intercambio económico con todos esos hombres. Lo hizo, ha asegurado, por el «placer de ver a su mujer tocada por otras personas», y habla de una «adicción que le impide dejar de hacerlo». Sin embargo, los investigadores se apoyan en otra versión: una personalidad doble.

La investigación realizada en Aviñón pone de relieve una «sexualidad modelada» según una «personalidad doble» o «una desviación parafílica», es decir, un apetito por actos sexuales con personas sin su consentimiento combinado con el «voyeurismo y la somnofilia». «La inercia de su mujer aumenta su sensación de control», subraya este psiquiatra. Todos los expertos coinciden en «la alta peligrosidad criminológica» del exmarido de Gisèle.

Desde las primeras audiencias, Dominique ha asegurado que fue violado a los nueve años por una enfermera. A este hecho, ha mantenido la defensa, se suma la circunstancia de que durante la pri-



Gisèle Pelicot, con gafas oscuras, comparece ante los medios acompañada de sus tres hijos, Caroline, David y Florian. | EFE

Los profesionales que le han analizado coinciden en «la alta peligrosidad criminológica» del acusado

El hombre, con una historia familiar confusa, afirma que a los nueve años fue violado por una enfermera

mera adolescencia «vio escenas de sexo -como sorprender a su madre en una posición aparentemente de sumisión- que no parecían ser necesariamente consensuadas», ha señalado su abogada, Béatrice Zavarro, quien ha mantenido que «su pasado está plagado de elementos perturbadores como presenciar una violación grupal con 14 años».

Su estrategia de defensa, sin embargo, no convence a sus más cercanos. Para su hija, por ejemplo, todo son «mentiras» de un padre que jamás fue lo que proyectó. «Quería a mi padre. Amaba la imagen del hombre que creía conocer, la imagen de este hombre sano, cariñoso y considerado», declaró el viernes ante el tribunal, donde contó el «cataclismo» que ha supuesto para toda la familia conocer los detalles más «bárbaros» de una persona que fingió ser un padre ejemplar para luego esconder a un verdadero depredador sexual. Como a su madre, a Caroline Darian el mundo se le hundió e incluso ha llegado a pensar que a ella y a sus cuñadas pudo hacerle lo mismo

# Mentiras y secretos

La primera experta en hablar esta semana durante el juicio, la psicóloga Marianne Douteau, subrayó un carácter de Dominique «que inspira miedo», «mentiras y secretos». Rasgos similares a los de su padre, a quien odiaba profundamente, por tratarle de «mediocre».

Por su parte, la segunda psicóloga, Annabelle Montagne, lo describió como una persona egocéntrica y con «propensión a considerar al otro como un objeto manipulable». Algo que coincide con las declaraciones del propio Dominique, quien ha reconocido haber abusado de su esposa usando sustancias tóxicas: «Tuvimos una

discusión sobre el intercambio de parejas: ella no estuvo de acuerdo, así que lo hice».

Dominique Pelicot procede de una familia con una historia confusa plagada de sombras, sobre la que planean acusaciones de abusos a menores. Según se ha podido saber en el juicio, la familia acogió a una niña de cinco años con discapacidad intelectual, que fue oficialmente adoptada en 1991, y a la que el padre de Dominique podría haber agredido.

Varios familiares, como su hermano, lo han descrito como una persona mentirosa que no soporta la contradicción, con una «ira fría» ante los fracasos. Sin embargo, sus hijos e incluso su mujer, lo han decrito como un «papá gallina», acogedor y muy presente.

De hecho, Domenique fue «un padre perfecto» hasta el año 2020, cuando fue detenido por grabar las entrepiernas de varias mujeres en un supermercado. No era la primera vez que lo hacía ni que le sorprendían con alguna cámara espía registrando a mujeres en establecimientos. Hasta 2020, su historial delictivo estaba limpio, a pesar de que ha trascendido que en los años 90 fue llamado a declarar por la violación y el asesinato de una joven.

# Un detenido por atropellar a su novia en Arrecife y saltarse la orden de alejamiento

El agresor arrastró a la víctima del pelo y le pasó con el coche por encima de la pierna izquierda

#### Carlota Barcala

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un hombre, de 32 años, ha sido detenido por la Policía Nacional de Arrecife como presunto autor de un delito de violencia de género. El arrestado, tras una discusión, golpeó a su novia, la agarró del pelo y la arrastró fuera del coche en el que se encontraban. Una vez ella estaba en el exterior, la atropelló. El agresor fue detenido pocos minutos después, pero solo dos días más tarde, volvió al calabozo.

La agresión machista comenzó la madrugada del 26 de agosto en una calle del centro de la capital de Lanzarote. Los gritos procedentes del interior de un turismo, estacionado en la vía pública, alertaron a los vecinos, que llamaron a la sala 091 de la Policía Nacional. Pero la pelea no cesó. El individuo -de 32 años, nacionalidad belga pero residente en Lanzarote y sin antecedentes-, presuntamente pegó a su novia-tal y como declararon testigos-, la agarró del pelo y la sacó del coche.

Una vez fuera, la arrastró para alejarla del vehículo, según ha podido saber este diario. En el relato manifestado por los testigos y la propia víctima, él regresó al turismo, de su propiedad, y ella logró ponerse de pie y acercarse con la intención de volver a subirse. Pero en ese momento, el presunto agresor aceleró y pasó por encima de la pierna izquierda de la víctima, que quedó tendida en el suelo.

# Intervención quirúrgica

Cuando los agentes llegaron, vieron que varias personas auxiliaban a la mujer y solicitaron de inmediato la presencia de una ambulancia, que trasladó a la herida al hospital, donde tuvo que ser operada.

Al mismo tiempo, los vecinos dieron la descripción del varón y señalaron a la Policía dónde se encontraba, ya que se había quedado en las inmediaciones. Confirmó que habían discutido y fue arrestado por un presunto delito de violencia de género.

Tras terminar las diligencias, pasó a disposición judicial, pero quedó en libertad con una orden de alejamiento; orden que incumplió tan solo dos días más tarde, cuando acudió a visitar a su expareja. Ella alertó a la Policía Nacional al verlo y volvió a ser detenido.

# Sanidad

# Seis de cada diez oncólogos europeos se sienten quemados con su trabajo

El congreso anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica ESMO 2024, que comienza hoy en Barcelona, arranca poniendo el foco en el desgaste profesional

#### Beatriz Pérez

BARCELONA

Un 57% de los oncólogos médicos de Europa tienen algún grado de burnout, término inglés que se refiere al desgaste profesional. No solo eso: más del 40% está en riesgo de sufrir problemas de bienestar psicológico y el 25% considera cambiar su carrera debido a esta situación, con las implicaciones que esto tendría para sus pacientes, ya que cada oncólogo está muy especializado en un tipo determinado de tumor. De este 25% que se plantea cambiar su carrera, un 38% contempla directamente abandonarla.

Son cifras de unas encuestas cuyos resultados presentaron ayer la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) en rueda de prensa. Para este trabajo, han entrevistado a 1.269 profesionales de más de 104 países de todo el mundo. El colectivo ha querido poner el foco en esta realidad con motivo de ESMO 2024, el congreso europeo anual de Oncología Médica que este año se celebrará en Barcelona del viernes 13 al martes 17 de septiembre y tiene previsto reunir a más de 30.000 profesionales.

El síndrome del desgaste profesional se ha convertido en los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia, en un problema creciente entre los sanitarios en general. En el caso de los oncólogos, además, se une la intensa demanda emocional que esta especiali-

dad conlleva. La falta de recursos y también de psicooncólogos, así como la infrafinanciación de la sanidad, están detrás de esta realidad. ESMO ha realizado una revisión de casi 4.000 encuestas, donde ha constatado la magnitud del problema.

#### Peor desde el covid

En 2014, un estudio de esta entidad ya revelaba que más del 70% de los oncólogos jóvenes, sobre todo tras el primer año de residencia, una vez bajaba la «euforia» del inicio, mostraban signos

de agotamiento profesional. La situación se agravó con el covid. «Los profesionales con burnout se sienten sobrecargados por su trabajo y no tienen la capacidad de tomar decisiones. Este desgaste está asociado con la desmotivación, pero también puede provocar ansiedad, depresión o insomnio. Y todo esto es una amenaza a la hora de atender a los pacientes», advirtió Andrés Cervantes, presidente de ESMO.

Según el secretario de SEOM, César Serrano, «la situación en España es muy similar a la de Europa» y to-

das las encuestas muestran «las mismas tendencias», «Hace tiempo, un estudio del Instituto de Salud Carlos III ya apuntaba a que el 25% de los profesionales médicos de todas las especialidades tenían burnout. Son datos preocupantes porque esto genera inquietud en el sistema sanitario y en cómo va a ser la atención al paciente», señaló Serrano. En el burnout se entremezclan el «cansancio emocional», la «despersonalización» y la «falta de motivación».

Para revertir esta situación, es importante «facilitar el bienestar

profesional», saber «detectar» el burnout en sus inicios («porque el desgaste profesional conlleva bajas laborales y trastornos psiquiátricos durante toda la vida», precisó este oncólogo) y «reforzar el mensaje de cuidar a quien te cuida».

Pero Serrano también puso el foco en la sobrecarga laboral de los sanitarios, que en muchos casos está detrás de este malestar psicológico. «Hay gente que tiene que trabajar en sus casas, que hace horarios extralaborales. Cada vez vivimos más en un entorno laboral en el que somos meros números y esto conlleva la deshumanización del profesional», denunció.

Una cuarta parte de los especialistas en cáncer ha pensado en cambiar de especialidad

Según Lara Iglesias, coordinadora del Grupo de Tutores Residentes de SEOM, más del 80% de estos tutores de los MIR trabajan más allá del horario laboral.

Además, en España faltan oncólogos. Serrano aporta números. España ofertó, del 2014 al 2020, unas 127 plazas MIR de Oncología Médica, pero finalmente solo se incorporaron unos 66 oncólogos a la asistencia final. «Calculando la carga asistencial que va a tener cada oncólogo de aquí a 2040, deberíamos incorporar entre 86 y 11 oncólogos médicos al año en la asistencia médica de España. Esta insuficiencia en la sanidad, con gobiernos de todos los colores, se va viendo a medio y largo plazo», señala.

Pese a todo, y gracias a la elevada vocación del colectivo, más del 90% de los oncólogos encuestados volverían a escoger esta especialidad, según Elena Élez, miembro de los grupos de resiliencia de ESMO y SEOM.



Presentación el pasado mayo de una nueva técnica de mastectomía endoscópica para pacientes con cáncer de mama. ANDRÉS CRUZ

# Los cánceres de la sangre van a sumar 25.700 nuevos casos en 2025

Las enfermedades de la sangre son la avanzadilla de la medicina personalizada \* Se está logrando una supervivencia global del 62%

# Patricia Martín

BARCELONA

Con motivo de la celebración del Mes del Cáncer Sanguíneo, que se conmemora en septiembre, la Red de Registros de Cáncer (Redecan) y la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) presentaron ayer las estimaciones de incidencia para 2025 y el análisis de supervivencia. El informe prevé que se diagnostiquen 25.770 nuevos casos de tumores líquidos, 14.258 en hombres y 11.397 en mujeres. La incidencia anual del cáncer ronda los 285.000 diagnósticos, por lo que los tumores sanguíneos son los quintos más frecuentes, por detrás de los de mama, pulmón, próstata y colón.

En la presentación del estudio, Rafael Marcos-Gragera, de la Unidad de Epidemiología y Registro de Cáncer de Girona (ICO-Girona) y coordinador del grupo de investigación HematoRedecan, explicó que «los cánceres sanguíneos son un grupo de enfermedades con características clínicas bien establecidas pero perfiles muy heterogéneos, que se dividen en tres grandes grupos: las neoplasias linfoides, las neoplasias mieloides y las histiocitosis». Las neoplasias linfoides son las más frecuentes, hasta alcanzar el 71% de los tumores estimados para 2025.

Por su parte, las neoplasias mieloides, que son un conjunto de enfermedades en las que las células sanguíneas inmaduras no son ca-

paces de diferenciarse y no evolucionan hacia células sanguíneas sanas, representarán el 28% de los nuevos diagnósticos. Entre ellas se encuentra la leucemia mieloide y otras enfermedades.

En el primer tipo, la incidencia se mantiene estable en los últimos años, siendo más frecuentes en hombres que en mujeres y aumentando con la edad. En el caso de las neoplasias mieloides, se ha observado un ligero descenso en la prevalencia, siendo también mayor en hombres e incrementándose con la edad. El tercer tipo, las histiocitosis, sólo representarán el 1% de los diagnósticos en 2025.

El estudio también incluye datos de supervivencia, que ha aumentado en los últimos tiempos dado que las enfermedades de la sangre son la avanzadilla de la medicina personalizada, debido a que, tradicionalmente, para los médicos e investigadores es más fácil acceder y analizar células sanguíneas que otro tipo de tejidos.

# Los avances

En los últimos años, la gran novedad ha venido de la mano de la biología molecular y, particularmente, de la secuenciación masiva de ADN, que ha permitido conocer muchas más alteraciones y marcadores en las enfermedades sanguíneas, tanto en las malignas como la leucemia, como en las no malignas y más frecuentes, como la trombosis o la anemia.

Con ello y a través de medicamentos personalizados, se ha conseguido mejorar la calidad de vida de los pacientes y que enfermos con algunos tipos de leucemia que vivían, de media, tan solo cuatro años, ahora tengan la misma esperanza de vida que las personas sanas de su

edad. A ello se añade las revolucionarias terapias CAR-T, que consisten en extraer los linfocitos T del paciente y dotarles, mediante modificación genética, de capacidad antitumoral. Se están aplicando ya en varios cánceres hematológicos, como leucemias y linfomas, y tras el éxito, se está investigando en otras enfermedades y cánceres sólidos.

En conjunto, el informe presentado este martes refleja una supervivencia global de los tumores líquidos entre 2009 y 2018 del 62%. Las neoplasias linfoides muestran un mejor pronóstico, con una supervivencia a los cinco años del diagnóstico de casi el 68%, en comparación con el 49,5% observado en las neoplasias mieloides.

Las mujeres tienen tasas de supervivencia más altas, con un 66%, en comparación con el 59% registrado en los hombres. Pero hay mucha heterogeneidad. Algunos tumores tienen tasas de supervivencia del 86%, como el linfoma folicular, y otros del 25%, como la leucemia mieloide aguda.

# Literatura

Miguel Martín González estudió Historia en la Universidad de La Laguna, con una especial predilección académica por la prehistoria, periodo al que ha dedicado gran parte de su vida profesional como investigador. En su libro 'Antiguos canarios, la memoria de lo sagrado' (Bilenio Publicaciones, 2024), profundiza acerca de su metodología, destinada a despejar la eterna incógnita sobre cómo pensaban los antiguos canarios.

# Miguel Martín González

**PREHISTORIADOR** 

# «El cristianismo instauró ermitas en los lugares sagrados de los aborígenes»

Daniela Marrero

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

#### ¿Cómo aborda el estudio científico de algo tan inmaterial como los ritos y la cosmovisión de los antiguos canarios?

Es algo complejo el estudiar la mente de los antiguos. ¿Cómo lo hacemos? Por un lado, con etnografía comparada, documentación, y sobre todo, con trabajo de campo. Este aspecto es fundamental porque te permite identificar patrones de comportamientos, ubicaciones y disposiciones. Es la investigación la que me ha llevado ahí y no al revés. Poco a poco se van abriendo puertas y así vamos dándole forma al conocimiento. La memoria de los antiguos es nuestra identidad también.

### Este tipo de investigación es compleja en estudio porque conlleva técnicas transversales.

Es transversal y diferenciada a todo lo que se había hecho hasta ahora. Hasta la fecha, los estudios arqueológicos priorizaban la materialidad. Hemos intentado, en la medida de lo posible y de manera metafórica, dentro de esa materialidad para darle forma y sentido. Las cosas están y ocurren por algún motivo. Hay que hacernos preguntas y cuestionarnos por qué se han llegado a ciertas disposiciones. La cosmovisión de los antiguos canarios, su manera de entender el mundo, era muy distinta a la nuestra.

#### ¿Cuáles son las principales conclusiones que extrae con su libro ya en reposo, Antiguos canarios, la memoria de lo sagrado?

Llevamos mucho tiempo trabajando en esto. La primera conclusión es que los antiguos canarios no establecían sus lugares sagrados en cualquier sitio. El espacio era elegido y pensado que devenía de un conocimiento ancestral. A partir del espacio se une el tiempo. Ahí está el resumen. El descubrimiento clave ha sido que espacio y tiempo están sincronizados, estableciendo conexiones con picos, montañas o algún otro elemento destacado del relieve. Coincide con un elemento temporal, protagonizados por solsticios o equinoccios. Esa es la sincronización perfecta. Relacionada con una orientación astronómica que nos indica que «este es el lugar porque así lo han querido los dioses», a la manera de ver de los antiguos canarios. Hay una triangula-

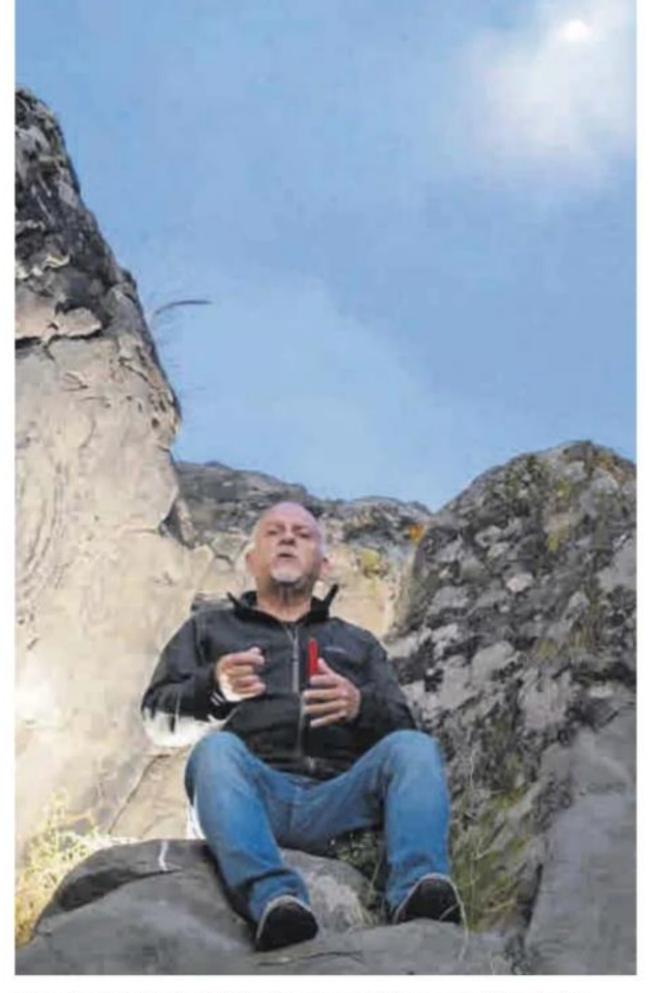

El investigador Miguel Martín González, en un yacimiento arqueológico.

ción entre espacio construido (el yacimiento), el espacio mítico (la montaña) y el Sol en un momento determinado del tiempo. En el cosmos veían ellos el tiempo.

# ¿Qué condiciones comunes agrupan estos espacios?

Hay unas cuantas y hablo de memoria. Por un lado, los canales y cazoletas, que son agujeros horadados en el suelo, normalmente en la toba volcánica, de los que también hay casos en la rompiente del mar. Las cazoletas de mar son altares ritualizados de comunión y compartir con los dioses superiores. Ahí derramaban leche y depositaban elementos. Con los equinoccios y los solsticios, cuando las puertas del cielo se abrían, era el momento de comunicarse. En Fuerteventura tenemos círculos, los denominados efequenes, recintos sagrados

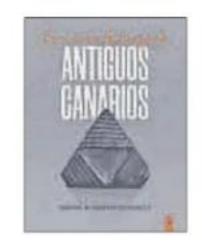

Antiguos Canarios, la memoria de lo sagrado

MIGUEL A. MARTÍN GONZÁLEZ Bilenio Publicaciones

donde se establecía el orden del universo. También hay amontonamientos de piedras, o cuevas. Pero no cuevas para hacer vida cotidiana, sino para visitarlas en determinados momentos del año. Los grabados rupestres son la materia más compleja porque es la más simbólica y de sustrato religioso.

#### Entonces, ¿se puede afirmar con rotundidad que estas cazoletas marinas eran para un uso ritual?

Claro, obedecen a un componente ritual. En este caso, cuando sube la marea quedan cubiertas. Nada es casualidad y este es el motivo de su ubicación, porque el océano, aparte de ser un gran misterio es una inmensa despensa. Es verdad que al estar en la misma costa debemos plantarnos la conexión de los aborígenes con el mar. ¿De qué manera se establece este vínculo? Todavía no lo sabemos. Lo que si conocemos es que hay festividades de agradecimiento al mar por proporcionar alimento, como el Beñesmer.

### Para fiestas con origen prehispánico, El Charco en La Aldea de San Nicolás, que coincidió ayer con su presentación en la Biblioteca Pública del Estado. ¿Por qué esta tradición ha permeado en la cultura y otras quedaron olvidadas?

Este tema es muy interesante, porque muchas de las fiestas populares se han sincretizado con el cristianismo. El Charco o La Rama conservan una raíz muy antigua, casi original. Debemos retroceder a lo que decían las crónicas del siglo XVI, donde ya se hablan de este tipo de tradiciones.

# ¿Cómo se dio ese proceso?

Los síntomas más claros los tenemos en Gran Canaria con El Pino y en Tenerife con Candelaria, pero hay más en el Archipiélago y en el libro se tratan estos casos. El cristianismo llegó como una imposición, pero había mucha población aborigen que no lo asimilaba. Esta táctica, muy estudiada a través de los procesos de colonización en América, trataba de instaurar ermitas en los lugares de culto de los antiguos canarios. La sacralidad de los escenarios para pasar de una ritualización ancestral a la cristianización es clave.

## ¿El mar llega a ser una deidad con nombre y apellido?

No hay registros, pero sí que se sabe que se concebía como un lugar donde habitaban espíritus y seres sobrenaturales. Desgraciadamente, los cronistas de la época no dejaron tanta constancia de este aspecto.

# La escritora canaria Andrea Cabrera, finalista del Premio Café Gijón 2024

La novelista argentina María Fasce se alzó con el primer puesto por su libro 'El final del bosque'

Efe

MADRID

La escritora y periodista canaria Andrea Cabrera, junto al
también escritor madrileño
Aldo García, han quedado finalistas del Premio Café Gijón
este martes con la obra Parabere, en la que hacen un recorrido por la vida de la Marquesa de Parabere.

La escritora y editora argentina María Fasce se ha alzado este martes con el Premio Café Gijón por su novela El final del bosque, «de indudable solvencia formal y de innegable vuelo estilístico», según el fallo del jurado de este galardón dotado con 20.000 euros.

El Café Gijón de Madrid acogió el martes pasado la entrega de este premio a Fasce, escritora y directora literaria de Alfaguara, Lumen y Reservoir Books, una profesional del sector literario cuya novela premiada ha sido calificada también por el jurado por su poder de «indagar en asuntos como el desarraigo, la frontera entre razón y locura o las servidumbres y miserias familiares».

En concreto, según ha avanzado la editorial Siruela, empresa encargada de publicar la obra ganadora, el libro aborda la vida de Lola, quien acepta la propuesta de sus hermanos de pasar una temporada en el bosque mítico de su infancia. Un grupo de adultos que perdieron a sus padres en la infancia, por lo que este reencuentro puede ser reparador.

Fasce (Buenos Aires, 1969)
ha publicado varias novelas y
con *Dos extraños* ganó el Premio del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires a Novela inédita y fue finalista del Premio
Nadal.

# La trama

En cuanto a *Parabere*, el jurado ha destacado de la obra que el libro trata de «una mujer excepcional, a contracorriente de lo que era el papel destinado a una mujer en la primera mitad del siglo pasado, determinada a llevar a cabo un gran proyecto personal y empresarial, dedicada al arte culinario».

Esta novela también será publicada por Siruela, al igual que la ganadora, en enero de 2025.



# **Exposiciones**



Miguel de Unamuno posa con unos lugareños durante su destierro en Fuerteventura. LP/DLP

#### LA PROVINCIA / DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Casa Museo Tomás Morales de Moya, de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, conmemora el primer centenario del destierro de Miguel de Unamuno a Canarias con una exposición literaria y fotográfica titulada Me llevo el recuerdo: Unamuno en Canarias. La muestra cuenta con una selección de textos del autor vasco y fotografías de la época, así como bibliografía y documentos que se conservan en el Archivo-Biblioteca de la Casa Museo Tomás Morales de Moya. Se exhibe a partir de mañana con entrada gratuita de 10:00 a 13:00 horas, de martes a domingos hasta el 12 de enero.

Entre los diversos textos de Unamuno referidos a Canarias, cuyos extractos pueden verse en la muestra, sobresalen los artículos La Gran Canaria, donde se recogen las impresiones de la excursión que realizó por Teror, Moya, Tejeda y Artenara, y La Laguna de Tenerife, ambos de su libro Por tierras de Portugal y España, publica-

# Moya conmemora el destierro de Unamuno en las Islas con una exposición

La muestra, que incluye textos del autor y fotografías, se exhibe hasta el 12 de enero

do en 1911. Las imágenes que acompañan a los textos pertenecientes al Archivo de Fotografía Histórica de la FEDAC y se convierten en el hilo conductor de la muestra comisariada por María del Rosario Henríquez Santana. El escritor, filósofo y docente estuvo en Canarias en dos ocasiones; la primera en 1910, en calidad de mantenedor de los I Juegos Florales de Las Palmas en los que resultó ganador, precisamente, el poeta Tomás Morales; y la segunda en 1924, desterrado en Fuerteventu-

ra, cuando tenía 59 años. Es esta segunda experiencia la que se rememora con esta exposición.

# «Tiene hermosura»

En su biografía, Jean-Claude Rabaté, hispanista, profesor emérito de la Universidad Sorbona Nueva, señala que Unamuno sufre en Fuerteventura por estar separado de los suyos, pero se siente enseguida atraído por el lugar; ensalza el clima («una eterna primavera»), la brisa ligera y la comida buena y muy sana. «La isla es de una pobreza triste; algo así como unas Hurdes marítimas», escribe. «Es una desolación. Apenas si hay arbolado y escasea el agua. Se parece a La Mancha. Pero no es tan malo como nos lo habían pintado. El paisaje es triste y desolado, pero tiene hermosura. Estas colinas peladas parecen jorobas de camellos y en ellas se recorta el contorno de éstos. Es una tierra acamellada. Ayer hicimos la primera excursión en auto a la Antigua. Haremos alguna en camello».

Además, la muestra lleva asociada diferentes actividades como visitas guiadas a la Casa Museo Tomás Morales o la organización de un taller relacionado con la afición de Unamuno a la papiroflexia, tomando como elemento de inspiración la habilidad del escritor para elaborar pajaritas de papel.

Exposición: 'Me llevo el recuerdo: Unamuno en Canarias' Lugar: Casa Museo Tomás Morales, en el municipio de Moya Fecha: desde el 13 de septiembre hasta el 12 de enero

# La inteligencia artificial reinterpreta la simbología del indigenismo canario

PSJM explora los rasgos del movimiento de vanguardia con la tecnología en una exposición en la Casa Museo Antonio Padrón

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Casa Museo Antonio Padrón de Gáldar, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, inaugura hoy la exposición Nuevo Indigenismo: ADN, Inteligencia Artificial y Pintura de Caballete. La muestra, obra del equipo artístico de creación, teoría y gestión PSJM que integran Cynthia Viera y Pablo San José, reinterpreta los rasgos, simbología y formas del indigenismo canario con nuevas tecnologías.

El indigenismo es un movimiento de vanguardia que nace en la primera mitad del siglo XX con la Escuela Luján Pérez y que se caracteriza por la reivindicación del hecho diferencial canario con sus paisajes, flora y personajes de marcado realismo.

El PSJM explora y actualiza los rasgos, simbología y formas de esa tradición moderna canaria para indagar en sus rasgos como un referente para el arte social contemporáneo, en el que temas como la identidad, el territorio, el trabajo, la precariedad y la formalización sintética emergen como elementos de suma relevancia.

Para recrear el tipo étnico canario diferencial con precisión contemporánea, PSJM recurre a los análisis de ADN, concretamente a los datos extraídos del trabajo de Rosa Fregel, investigadora de la ULL y su equipo, que muestran que los hombres señalan un ascendente genético de un 83% de procedencia ibérica peninsular, un 16% bereber y un 1% subsahariana, mientras que las mujeres tendrían un 55% de genes ibéricos, un 42% bereberes y un 3% subsaharianos.

Por ejemplo, para llevar a cabo la propuesta artística primero se introduce la orden (prompt) de «Pintura al óleo estilo impresionista geométrico, retrato de mujer trabajadora de hotel, con cara mezcla de rasgos 55% ibérico y 42% bereber y 3% subsahariano, paisaje canario con cardones, aloe y cactus» y la inteligencia artificial responde generando varias imágenes.

Evento: Exposición 'Nuevo indigenismo' Lugar: Casa Antonio Padrón de Gáldar Fecha: Desde hoy hasta el 3 de noviembre

# Arte

# Endesa explica la importancia de las redes eléctricas a los canarios con arte urbano

La compañía lanza un concurso para que los jóvenes interprenten la transición energética

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Acercar el papel de la distribución en la transición energética a la sociedad a través del arte urbano es el objetivo de la iniciativa ConectArte, lanzada por Endesa y su filial de redes, edistribución. Los muros y paredes de las instalaciones de la filial de distribución de Endesa se van a convertir en lienzos en los que los alumnos de los centros educativos de cinco ciudades van a plasmar su interpretación del papel de las redes en la transición energética. En esta ocasión, ha sido seleccionado el municipio tinerfeño de Arona como enclave de Canarias donde el alumnado podrá derrochar todo su potencial artístico decorando la infraestructura exterior de subestaciones y centros de transformación.

Endesa está inmersa en la gran transformación que supone la transición energética hacia una producción y un consumo más limpio de energía, y ello debe de ir acompañado de 
una amplia adaptación y modernización de las redes eléctricas, columna vertebral del sistema. ConectArte busca visualizar este papel a través del Arte
y de la mirada de los jóvenes.

En la edición de 2024 de ConectArte, podrán participar los alumnos mayores de 16 años de los centros educativos de Teruel, Hospitalet de Llobregat, Palma de Mallorca, Badajoz y Arona, las localidades escogidas para realizar las intervenciones de arte urbano en las instalaciones de e-distribución.

Los participantes deberán reinterpretar libremente la temática del concurso enviando 
un boceto sobre la transición 
energética y la sostenibilidad, 
reflejando la importancia que 
tienen las redes eléctricas en el 
cambio hacia una energía limpia y sostenible con cero emisiones. Los conceptos «cambio», «futuro», «oportunidades», «capital natural» e inclusión» servirán de guía a los participantes para realizar su propuesta artística.

Y para buscar una referencia o inspiración, podrán utilizar la obra del prestigioso fotógrafo Álvaro Ybarra Zabala, que, en su proyecto *El Legado que Se*remos, en el que colabora Endesa, está documentando el proceso de descarbonización.

# Comunicación

# 'La Revuelta' de Broncano supera a 'El Hormiguero' de Motos en su segunda noche

Efe

MADRID

La Revuelta de David Broncano en La 1 ha conseguido superar en espectadores a El Hormiguero de Pablo Motos, en su segunda noche de emisión, con 2.127.000 espectadores de audiencia media y el 17,4% de cuota de pantalla. Según informa Barlovento Comunicación. La Revuelta fue el programa más visto la noche del martes. Un total de 5.207.000 individuos conectaron al menos un minuto de la emisión en la que tuvo como protagonista invitada a la actriz Najwa Nimri.

El Hormiguero, cuya emisión comienza minutos más tarde que La Revuelta, logró una décima más en cuota de pantalla, con un 17,5% para 2.103.000 espectadores y obtuvo el minuto de oro de la jornada a las 22.56 horas durante la entrevista del actor Javier Cámara. En ese instante, 2.441.000 espectadores sintonizaban con el programa.

El primer programa de Broncano en TVE con La Revuelta fue seguido por una media de 2.152.000 de personas. Producido por RTVE en colaboración con El Terrat y Encofrados Encofrasa, tiene un estilo parecido al de La Resistencia de Movistar Plus+, aunque comienza su emisión en una franja horaria semiprotegida (21.40 horas).

El tercer programa de la noche con más audiencia fue Gran Hermano en Telecinco con un 15,1% de cuota y 901.000 espectadores.

# Roberto González estará al frente de las mañanas de la cadena COPE

Tras una trayectoria de 25 años en Televisión Canaria, el periodista regresa al grupo donde inició su carrera profesional

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El periodista Roberto González se pondrá al frente de Herrera en COPE Canarias a partir del próximo 16 de septiembre, el programa matinal de la cadena que se emite de lunes a viernes de 07:00 a 10:00 horas. En un comunicado, la radio generalista asegura que con la incorporación de un profesional con 25 años de travectoria en la Televisión Canaria «refuerza su apuesta por seguir siendo un referente informativo en las islas». Roberto González, licenciado en Derecho y Periodismo, regresa con este fichaje al grupo Ábside Media, donde inició su carrera profesional en Cadena 100 antes de pasar a la redacción de CO-PE Canarias.

Su trayectoria en la Televisión Canaria comenzó en 1999, cuando presentó el primer informativo de la cadena. También condujo diversos formatos televisivos como Buenos días, Canarias, varias ediciones de Telenoticias y programas de actualidad como El Foco y 90 minutos. Además, fue director de los servicios informativos durante dos temporadas y moderó debates políticos en múltiples campañas electorales,. González ha sido reconocido con el Premio Iris al mejor presentador de televisiones autonómicas en 2020.

«Herrera en COPE Canarias seguirá siendo un espacio donde convergerán información, análisis y entretenimiento, y en el que abordaremos los temas más relevantes para la sociedad canaria.



Roberto González, LP/DLP

Estaremos donde esté la noticia, haciéndonos muchas preguntas y buscando respuestas. Queremos que el oyente tenga todas las claves para entender cómo le afecta lo que está sucediendo. Apostaremos por una radio explicativa en la que los protagonistas serán los oyentes», expone González.

COPE es la emisora que más crece en España, según la 2ª ola del EGM, con 168.000 nuevos

oyentes. La cadena ya llega a 173.000 personas en Canarias, y 3.653.000 en toda España. La incorporación de Roberto González se enmarca en la línea de consolidar y potenciar aún más esta tendencia de crecimiento, conluye la nota. Los oyentes podrán seguir el programa en la antena de CO-PE, en la página web COPE.es, en la nueva aplicación y a través de las redes sociales de la cadena.

# 'Rapa' llega a su final con más asesinatos y el debate sobre la eutanasia

Javier Cámara y la actriz grancanaria Mónica López protagonizan la última temporada de la serie

### Marisa de Dios

Un profesor de Literatura enfermo de ELA y aficionado a las novelas de misterio (Javier Cámara) y una sargento de la Guardia Civil (la grancanaria Mónica López) llevan dos temporadas formando una «extraña pareja» que está resultando de lo más efectiva resolviendo crímenes. A pesar de tener métodos totalmente dispares para recabar pistas, juntos han hecho un tándem perfecto en la serie Rapa a la hora de dar con los culpables de diversos asesinatos. Movistar Plus+ estrena hoy, 12 de septiembre, la tercera y última entrega de este thriller ambientado en Galicia, recientemente galardonado en el FesTVal de Vitoria, en el que la vida y la muerte se entremezcian más que nunca.

Sobre todo, porque la enfermedad degenerativa que padece el personaje de Cámara se encuentra en un estado muy avanzado, que le obliga a moverse en silla de ruedas. «En cada temporada exploramos diferentes formas y razones de morir y de matar, y nos parecía muy interesante poner en el centro de una historia criminal a un personaje que, desde el principio, es consciente de su cercanía con aquellos cadáveres que investiga», explica Fran Araújo, cocreador de la serie junto a Pepe Coira y artifices también de otro éxito de la plataforma, Hierro.

# Estímulo

La investigación de los crímenes es, de hecho, el estímulo que encuentra Tomás (Cámara) para seguir adelante temporada a temporada. Aunque en esta última la serie saque a relucir un debate tan delicado como la eutanasia, debido al empeoramiento de la salud del protagonista, a la vez que el dúo se enfrenta a dos nuevos casos: un secuestro que afecta a una poderosa familia de la zona y un asesinato del que ha sido acusado un viejo amigo del protagonista.

Convencido de su inocencia, el profesor retirado se adentrará en el entorno del astillero de Ferrol dispuesto a sacarlo de la cárcel, sabiendo que quizá sea su último caso. Esta investigación paralela le mantendrá un poco alejado de la sargento a la que ha acabado convirtiendo en su gran aliada.

# Moda

# Las marcas isleñas triunfan en Madrid

El Auditorio de la Serrería Belga en Madrid fue escenario el martes del desfile Canarias Islas de Moda en el marco de la Semana de la Moda de Madrid. 24 marcas canarias participaron de este hito del sector, gracias al Gobierno de Canarias de la mano de Proexca y la acción conjunta con los Cabildos de La Palma, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. Las administraciones han impulsado la provección nacional e internacional de las marcas canarias de moda, con el objetivo de promover la comercialización exterior y mejorar el posicionamiento de la moda canaria. La estrategia emprendida favorece la creación de sinergias y colaboración entre empresas. | LP/DLP



# Música

# Keane y Mika, primeros artistas para el 'Culture & Bussines Pride'

El festival se celebrará del 3 al 7 de diciembre de forma paralela en Gran Canaria y Tenerife

LA PROVINCIA / DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El festival internacional Culture & Business Pride, enfocado en la visibilidad y defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, regresa con una séptima edición especial y con dos artistas confirmados ya: la banda inglesa Keane y el artista libanés Mika. Además, por primera vez en su historia, se desarrollará de manera simultánea en Gran Canaria y Tenerife. Así, Las Palmas de Gran Canaria, que debuta como sede principal se suma a Santa Cruz de Tenerife.

Del 3 al 7 de diciembre de 2024. ambas capitales se convertirán en el epicentro internacional de los derechos humanos, la cultura y la inclusión, con un programa enriquecido que culmina en los Conciertos por los Derechos Humanos el 6 de diciembre en Santa Cruz de Tenerife y, al día siguiente, en Las Palmas de Gran Canaria, protagonizados por los primeros artistas confirmados. Tanto el grupo Keane como Mika ofrecen conciertos exclusivos en España. Las entradas para ambas citas están ya a la venta a través de las plataformas Tomatickets y Última Entrada.

Los británicos Keane, ganadores del Brit Award en 2008, harán su única aparición en España dentro del marco de Culture & Business Pride. La icónica banda de Sussex, conocida por temas como Somewhere Only We Know y Everybody's Changing, ofrecerá un espectáculo exclusivo en el que repasarán sus mayores éxitos en su gira del 20 aniversario de Hopes and Fears, su disco más emblemático en el contexto de su gira mundial de 2024.

Mika (Michael Holbrook Penniman Jr ) presentará su último trabajo discográfico, Que ta tête fleurisse toujours (2023). El talento del libanés será otro reclamo internacional que encabezará el line up del Concierto por los Derechos Humanos. El multifacético artista alcanzó fama internacional con su primer álbum Life in Cartoon, y su clásica hit Grace Kelly, conquistando también su primer Brit Award. Una trayectoria posterior con siete álbumes de estudio, varios álbumes de platino, infinidad de premios e implicación en disciplinas como el cine, hacen de Mika una superestrella.

La celebración simultánea en Gran Canaria y Tenerife permitirá duplicar la oferta cultural, social y empresarial del festival. Además de los conciertos, se incluirán conferencias y mesas redondas con la participación de figuras nacionales e internacionales del activismo v los derechos humanos: la celebración de la Gala Alan Turing LGTBIQ+ Awards, donde se reconocerán a personalidades y entidades que han destacado por su labor en favor de la igualdad; actividades de networking, y fiestas como La MaryXmas, que será una de las novedades de esta edición prenavideña.

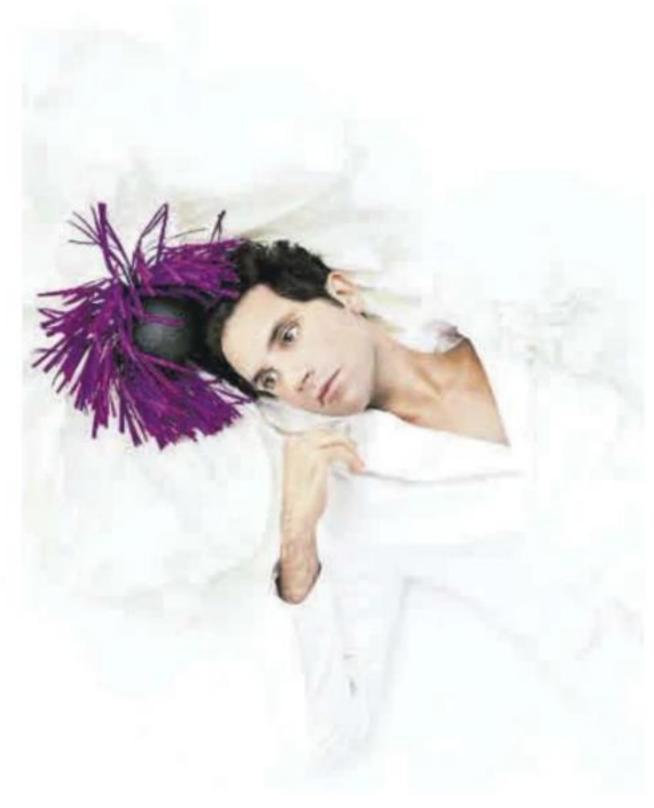

El artista libanés Mika. LP/DLP

ving, another way of Pride, el festival se distingue por ofrecer una propuesta alternativa a los actos tradicionales del Orgullo. Con una agenda diversa que combina cultura, entretenimiento y divulgación, ofrece una plataforma de diálogo y visibilidad en múltiples disciplinas como el cine, la tecnología, los negocios, la ciencia y el arte.

El festival está orientado a todos los públicos y se posiciona como un espacio 100% accesible y heterofriendly. Desde su creación en Tenerife, ha atraído a más de 100.000 asistentes, convirtiéndose en una referencia internacional por su compromiso con la inclusión y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+. En 2024, con la incorporación de

Bajo el lema Another way of Long, another way of Pride, el festial se distingue por ofrecer una ropuesta alternativa a los actos adicionales del Orgullo. Con una

El festival cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, a través del Patronato de Turismo; la Concejalía de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria; Promotur Turismo, del Gobierno de Canarias; y la Concejalía de Igualdad de Santa Cruz de Tenerife.

Evento: Festival Culture & Business Pride Lugar: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife Fecha: Desde el 3 al 7 de diciembre de 2024

# Loquillo presenta en el Alfredo Kraus su gira '30 Años de Transgresiones'

El Festival Mar Abierto, que trae mañana al artista catalán, ofrece en su 18ª edición conciertos de Omara Portuondo y María José Llergo

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La 18ª edición del Festival Mar Abierto promete una noche inolvidable con la actuación de Loquillo, mañana 13 de septiembre, en el Auditorio Alfredo Kraus. El mítico rockero catalán dtrae a Canarias, en un concierto único, su gira 30 Años de Transgresiones. El concierto comenzará a las 20:00 horas y las entradas están disponibles en la página web del festival y del Auditorio.

Reivindicativo y sin concesiones, Loquillo realiza un repaso a su trayectoria donde también rinde homenaje a la poesía, versionando estrofas de autores como Mario Benedetti, Luis Alberto de Cuenca, Charles Dickens o Jaime Gil de Biedma. Con su mítico traje negro, estilo macarro y logo del pájaro loco, presentará su último lanzamiento Antología poética (doble CD), que incluye adaptaciones de Bernardo Atxaga, Julio Martínez Mesanza, Jacques Brel o, Luis Eduardo Aute.

Antes del espectáculo tendrá lugar la conferencia de la periodista y escritora catalana Anabel Vélez titulada *Las mujeres en el rock*, donde abordará la presencia de ellas dentro de este género a lo largo de la historia.

La próxima actuación del Festival Mar Abierto correrá a cargo de la diva del Buenavista Social Club Omara Portuondo, el próximo 22 de septiembre, a las 19:00 horas. La cita se enmarca dentro de su gira internacional *The Farewell Tour*, que podría ser su despedida de los escenarios. A sus 93 años, estará acompañada por la Orquesta Failde, agrupación musical creada en la década de los 90 que marcó un antes y después en la historia de la música latina. Como actividad complementaria, se llevará a cabo la proyección

del documental de la cinematógrafa Iris Carballo, Mujeres de sal, hombres de humo, que aborda la migración cubana a Canarias en el siglo XX con perspectiva de género.

La cantautora María José Llergo cerrará el Festival Mar Abierto, con un recital marcado por su estilo musical, centrado en trascender más allá del flamenco. El concierto, donde presentará su álbum más reciente *Ultrabelleza* (2023), tendrá lugar el 4 de octubre, a las 20:30 horas. En esta ocasión, la última acción cultural del programa será la charla *Bienestar y Salud*, del presidente de la Asociación Canaria de Salud Mental, Eduardo Vera.

Evento: Concierto de Loquillo en el Festival Mar Abierto Lugar: Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria Fecha: 13 de septiembre a las 20.00 horas

# ANUNCIOS POR PALABRAS

PRECIO DE CADA PALABRA

0,52 euros

de Lunes a Sábado

0,54 euros el Domingo

Mínimo 10 palabras por anuncio

# SERVICIOS

# **PROFESIONALES**

FONTANERIA

DESATASCOS JUMBO urgencias, cañerías, desagües, domésticos, industriales, detectores, cámaras, equipo de alta presión. 928225262.

MAS. Fontanería. Desatascos domésticos, industriales, cámaras, detectores. Servicio permanente. 928222279.



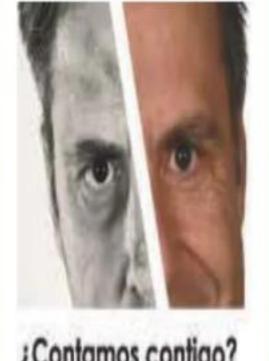



# Una vecina de Lanzarote estafa miles de euros en compras con tarjetas robadas

La investigada usaba los datos de un residente en San Bartolomé para pagar apuestas online 4 La cibercriminalidad aumenta un 7,3% en un año en las Islas

C. B.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Guardia Civil en Lanzarote, en el marco de la operación Carding, investiga a una vecina de la Isla como supuesta autora de un delito de estafa en la red, por realizar más de 60 cargos de varias compras fraudulentas con la tarjeta bancaria de una víctima, a la que le habían sustraído sus datos. La utilizaba, sobre todo, en casas de apuestas online y en comercios en el extranjero.

El Equipo @ de Lanzarote, unidad de la Guardia Civil especializada en la lucha contra el cibercrimen, comenzó las pesquisas tras una denuncia presentada en agosto en el puesto principal de San Bartolomé. Un denunciante aseguraba que había detectado en su cuenta hasta 63 cargos no autorizados ejecutados con su tarjeta bancaria y que todas las compras ascendían a 5.018 euros.

Los agentes al mando de la investigación, dentro las labores encomendadas en el ejercicio de sus funciones en materia de lucha contra la ciberdelincuencia, recabaron todos los datos sobre los hechos y realizaron las indagaciones oportunas. Así lograron identificar a la supuesta autora. Se trata de una mujer -de la que no ha trascendido la edad ni la nacionalidad- que reside en Lanzarote y que se encuentra investigada por un presunto delito de estafa.

Para su localización fueron necesarias técnicas de investigación encaminadas a la detección del fraude tecnológico en Internet, una de las modalidades delictivas que más preocupa a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad gracias a la



Dos agentes del Equipo @ de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. LP/DLP

Cada día se cometen una media de 489 delitos en la red o estafas informáticas en el Archipiélago

capacidad de los delincuentes de esconderse en la red, no en vano, la media de delitos al día roza los 500. Por este motivo se interesó la rápida actuación del equipo especializado de la Guardia Civil.

«En este tipo de ataques, los ciberdelincuentes utilizan la información de tarjetas robadas, extra-

viadas o a las cuales tienen acceso por cualquier razón», explica la Guardia Civil, que añade: «Las brechas de seguridad en la red son una de las principales fuentes de información de los estafadores».

El carding, método empleado en esta estafa en Lanzarote, es un fraude que consiste en obtener los datos de tarjetas sustraídas para comprar con ellas en comercios online y suscribirse en plataformas virtuales. El término viene de card (tarjeta, en inglés).

En muchas ocasiones, los ciberdelincuentes utilizan técnicas como el pishing (enviar correos elec-

trónicos haciéndose pasar por una entidad bancaria o una empresa reconocida) o el smishing (lo mismo, pero mediante SMS) con las que consiguen robar los datos de las víctimas. Otras veces, clonan tarjetas o usan incluso lectores capaces de obtener los datos a 15 centímetros del usuario.

Solo en un año, la cibercriminalidad en Canarias se ha incrementado un 7,3%y las estafas informáticas, un 7,7%, con 8.807 delitos cometidos en los primeros seis meses de 2024, lo que supone una media de 489 infracciones penales en la red al día en el Archipiélago.

Los servicios de emergencia, ayer, en el accidente en paseo de Chil. LP/DLP

de la Policía Local.

Tres heridos, uno de ellos en

en el centro de la capital

estado crítico, en un atropello

tres afectados, que fueron trasladados a hospitales. El herido más grave es el motorista, un varón de 48 años, que fue evacuado en estado crítico al Hospital Doctor Ne-

Junto a él, de pasajera (aunque en un primer momento se creyó que era una viandante), viajaba una menor de 14 años que padece policontusiones y erosiones, en principio, de carácter moderado. Fue trasladada en ambulancia al

Hospital Materno Infantil.

Las mismas heridas y de la misma consideración padece un peatón -del que no ha trascendido la edad- que fue arrollado por la moto mientras caminaba. Se encuentra ingresado en el Hospital Insular sin que se tema por su vida.

Los primeros en atender a los heridos fue personal de una ambulancia de Transporte Sanitario na y colaboró en la asistencia.

Este no fue el único accidente registrado ayer. En Rafael Cabrera una guagua y un turismo colisionaron y el SUC tuvo que atender a una persona, con heridas leves. Más tarde, en la Autovía Marítima, tres coches chocaron en el subterráneo de Santa Catalina sin que se produjesen heridos.

# Un hombre sufre quemaduras tras incendiarse su vivienda en **Fuerteventura**

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un hombre de 70 años resultó ayer herido tras desatarse un incendio en su vivienda, en la zona de Costa Calma, en el municipio de Pájara (Fuerteventura). La víctima sufre quemaduras, sobre todo, en la parte superior de su cuerpo y fue trasladado al Hospital General de Fuerteventura.

Las llamas comenzaron a las cinco de la madrugada en el tercer piso de un edificio en Costa Calma. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió en ese momento numerosas llamadas que alertaban del fuego.

Hasta la zona se desplazaron Bomberos de Pájara, que extinguieron las llamas y ventilaron el inmueble; sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que valoraron y asistieron al afectado por las quemaduras y, luego, lo trasladaron al centro hospitalario; y agentes de la Policía Local y guardia Civil que se encargaron de asegurar la zona y colaborar con el resto de recursos de emergencias.

# Un fugitivo alemán buscado por lesiones con arma blanca, detenido en Tenerife

E.D.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Policía Nacional detuvo el 2 de septiembre en Adeje a un fugitivo reclamado por las autoridades alemanas gracias a la cooperación internacional policial. A finales de agosto la Policía recibió una solicitud, a través de la Sección de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial en Madrid, para la localización y detención de un alemán por la comisión de un delito de lesiones con uso de arma blanca. Por este motivo, el individuo debe cumplir una condena de más de dos años de prisión en su país.

Los agentes contaban con la información de que posiblemente se escondía por Los Cristianos (Arona). Por eso comenzaron una investigación con la finalidad de obtener más datos. Así descubrieron que una vivienda ubicada en Adeje era utilizada como club cannábico, en el que posiblemente podían localizar al buscado. El operativo dio sus frutos y localizaron al fugitivo el 2 de septiembre.

# Los afectados en el siniestro en paseo de Chil son un motorista, su acompañante y un peatón

C. B.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los servicios de emergencia atendieron ayer a dos personas -entre ellos el conductor de una moto y su acompañante- tras un atropello en el paseo de Chi.

El siniestro vial ocurrió a las 8.09 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que una motocicleta había atropellado a dos peatones, y tanto el motorista como los arrollados precisaban asistencia sanitaria. De inmediato se activaron todos los

recursos de emergencia necesarios y hasta la zona se desplazaron tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes

El personal del SUC asistió a los grín con politraumatismos.

No Urgente que pasaba por la zo-

Los cinco presos fugados de la prisión de Portugal en la imagen divulgada ayer por la Policía Nacional.

# Cinco presos peligrosos se fugan de una cárcel de Portugal

Los reos cumplían penas de entre 7 y 25 años en Lisboa por delitos como tráfico de drogas, asociación criminal, blanqueo y secuestro

Efe

LISBOA

Las autoridades portuguesas informaron que han activado una alerta internacional para la búsqueda y captura de los cinco reclusos que se fugaron el domingo de una cárcel de Lisboa y alertaron a la población de su peligrosidad: «Harán todo por seguir en libertad».

El secretario general adjunto del Sistema de Seguridad Interna luso, Manuel Vieira, explicó en una rueda de prensa que no solamente están activadas todas las estructuras nacionales, sino que también han alertado a las autoridades del espacio Schengen y europeo (Interpol y Europol), incluidas las españolas.

«Estamos bastante cómodos con la circulación de la información tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Se está haciendo todo lo que se puede hacer», resumió. Descartó, de momento, el cierre total de las fronteras al alegar que «no es proporcional ni adecuado».

Señaló también que esta investigación es «compleja» y puede no dar resultados «inmediatos».

Los cinco reclusos -dos portugueses, un argentino, un británico y un georgiano- cumplían penas de 7 a 25 años de cárcel y se fugaron con ayuda externa de la prisión de Vale de Judeus, ubicada en Alcoentre, a unos 70 kilómetros al norte de Lisboa.

Los fugitivos son Fernando Ribeiro Ferreira (de 61 años de edad), Rodolf José Lohrmann (59), Mark Cameron Roscaleer (39), Fábio Fernandes Santos Loureiro (40) y Shergili Farjiani (33). Cumplen condenas por delitos como tráfico de drogas, asociación criminal, blanqueo de capitales, robo, rapto, extorsión y secuestro.

El director de la Policía Judicial lusa, Luís Neves, advirtió que, a excepción de uno de los reclusos, se trata de personas «peligrosas» y de carácter «violento» que «harán todo por seguir en libertad», incluyendo poner en riesgo vidas humanas.

Respecto a la fuga, especificó que consistió en una «operación compleja, de crimen organizado con capacidad financiera», donde «todos los pormenores fueron pensados hasta el más mínimo detalle». Según la información publicada hasta ahora, los presos escaparon gracias a una escalera que lanzaron desde el exterior que les permitió saltar el muro hacia fuera del recinto penitenciario.

En España, la Policía Nacional difundió ayer la imagen de los cinco presos para pedir colaboración ciudadana a través del teléfono 091 o el correo electrónico losmas-buscados@policia.es.

«Son peligrosos y violentos. Harán todo por seguir en libertad», alertan desde el país luso

Según explica la Policía Nacional, la difusión de los reclusos se ha llevado a cabo después de que la policía portuguesa haya solicitado la colaboración de las autoridades españolas para lograr su detención. No se descarta que hayan cruzado la frontera.

Ayer, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, recordó que tanto efectivos de la Guardia Civil como de la Policía Nacional disponen de información para «extremar la vigilancia» en la frontera, aunque ha apuntado que no tiene confirmación de que los presos fugados hayan salido de Portugal. En Galicia también se vigilan los puestos fronterizos, sobre todo, en Tui.

# Un banquero de Fuerteventura

**OBITUARIO** 

# Florencio Del Toro

Florencio Del Toro Suárez o Lenzo (como lo conocían) nació en el pueblo de Villaverde, Fuerteventura, el 22 de julio de 1951 y era el mayor de tres hermanos. Siempre fue un niño travieso, con mucho carácter, pero sobre todo; muy familiar. Características que perduraron a lo largo de sus 73 años.

En los 60, empezó a trabajar en la Cofradía de Pescadores llevando la Seguridad Social de los pescadores de aquella época, ayudándolos en todas las gestiones necesarias y más para que no les faltará de nada. Ni a ellos, ni a su familia.

En el año 75, se casó con mi madre, María de León, aunque muchos la conocerán por Maruca la de Lenzo. Con ella formó su familia. Tuvieron dos hijos: Daniel e Idaira. Sin saberlo, con los años se convertiría en abuelo de sus tres nietos de los que no podía sentirse más orgulloso: Lucila, Daniel y Alejandro. «Dicen que los nietos son la prolongación de los hijos» y así los quería él. La familia era su vida.

Con el paso de los años, se fue a trabajar al Hotel Tres Islas en el departamento de personal; lo que ahora se le conoce como RR.HH. También ayudó a muchas personas del municipio: compañeros que después terminaron siendo amigos.

En el año 78, fue seleccionado para llevar la sucursal que por aquel entonces el Banco Bilbao quería abrir en Corralejo; a día de hoy conocido como BBVA. Ahí estuvo más de 30 años dedicado al banco, a sus clientes, y, como no, a sus compañeros, a los que siempre intentó enseñar como mejor sabía y de los que tampoco nunca dejó de aprender.

Junto a su mujer, abrió en el año 84 su primera tienda. En ese entonces, un bazar que regentaba su mujer, pero en el que por las tardes le echaba una mano y poco a poco formaron una empresa dedicada, entre otras cosas, al mundo de la perfumería.

Mi padre, fue un hombre noble, fuerte, trabajador incansa-



Florencio Del Toro. LP/DLP

ble, emprendedor, inteligente, resolutivo. Siempre buscaba una solución para un problema. Era algo que siempre se encargó de transmitirnos a toda la familia. Generoso, no quería nada para él, siempre pensando en su mujer, en sus hijos y en sus nietos.

Siempre supo disfrutar de la vida y se rodeó de las personas que le ayudan a disfrutar. Una de las cosas que más le gustaba era cantar. Participó en diferentes programas como Redivivo o Tenderete y perteneció a diferentes agrupaciones folclóricas; la última, Dunas de Corralejo, en la que llevaba ya 20 años. Su voz y su manera de sentir la música canaria, el folclore canario, eran única, y así quedará siempre en el recuerdo de todo aquel que tuvo la suerte de escucharlo.

Se fue agarrándose a la vida todos los días, luchando hasta el final y rodeado de su familia como a él le gustaba estar siempre. Dejándonos una lección de vida tremenda, y un legado de valores y de amor incalculable. Siempre vivirá en cada una de las personas que formaron parte de su vida, porque cada momento compartido con él, fue único e irrepetible.

Allá donde estés, sigue contagiando tu manera de ver y vivir la vida, y no te olvides de dedicarnos algún que otro cantar, porque si de algo estamos seguros es de que no dejarás de hacerlo.

Daniel Del Toro

# El tifón Yagi causa 179 muertos y 145 desaparecidos en Vietnam

Efe

MYANMAR

Las autoridades vietnamitas cifran en 179 los muertos y 145 los desaparecidos a causa del tifón Yagi a su paso por el país, mientras que Hanói se encuentra en alerta ante el riesgo del aumento de inundaciones por la crecida de dos ríos.

El tifón golpeó en Vietnam el sábado y el domingo y ha sido rebajado a depresión tropical, pero el temporal siguió dejando lluvias que han provocado graves inundaciones, corrimientos de tierra y caída de árboles en el norte del país. Según el último parte de emergencia, la mayoría de las víctimas mortales se encuentran en las provincias de Cao Bang, Lao Cai y Ten Bai.

El número de desaparecidos asciende a 145, incluidas ocho personas que cayeron a un río después de que el lunes se desplomara un puente por el que transitaban vehículos.

Los equipos de emergencia se afanan en encontrar supervivientes entre los 73 desaparecidos por un corrimiento de tierra que golpeó ayer a una treintena de casas de la aldea de Lang Nu, donde se ha recuperado al menos 26 cadáveres.

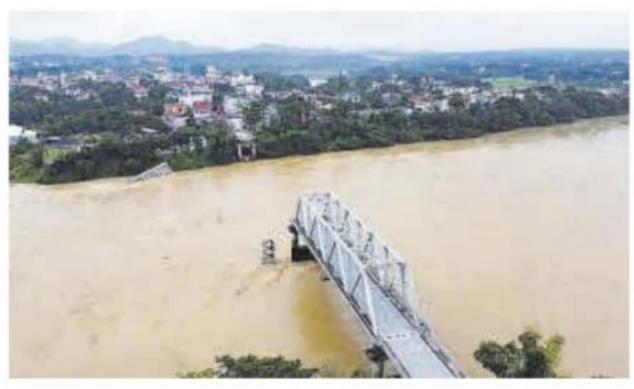

Uno de los puentes de Vietnam que colapsó a consecuencia del tifón. ASSOCIETED PRESS

EL GRAN BAZAR J. L. BANGO

# **CRUCIGRAMA**

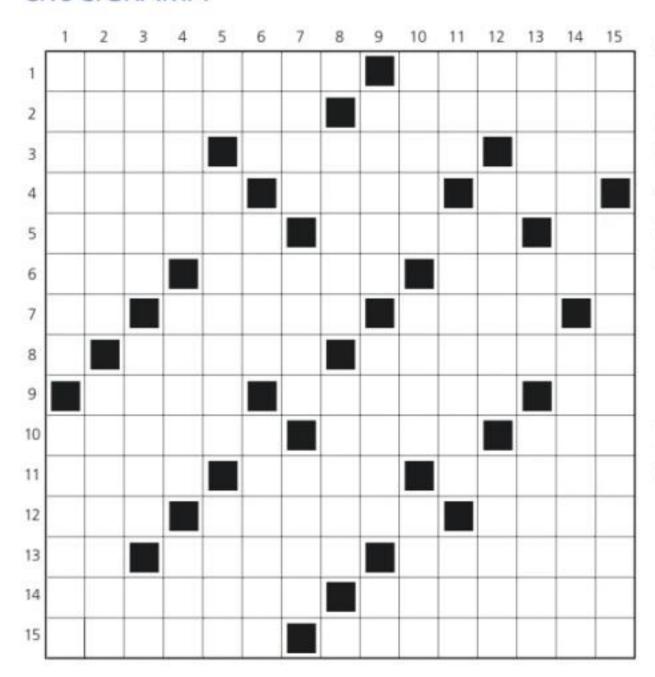

HORIZONTALES.- 1: Propuesto como candidato para un premio. Compuesto que en disolución acuosa se comporta como una base fuerte.-2: Instrumento musical de viento, de forma ovoide. Tenerlo por cierto.-3: Vine al mundo. Destestado. Coge, sujeta.-4: Común o habitual. Diez y uno. Secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de los caracteres hereditarios.-5: Comida campestre. Nacida en Cerdeña. Símbolo del actinio.-6: Alabanza. Grosera, tosca. Diminuto.-7: Partícula negativa. Sartén. Gansos domésticos. Símbolo del newton.-8: Símbolo del azufre. Indostánico. Cogerías.-9: Una por parejas. Examen, ensayo. En romanos, seis.-10: Molusco gasterópodo pulmonado, terrestre, sin concha. Planta liliácea de cuyas hojas, largas y carnosas, se extrae un jugo resinoso y muy amargo usado en medicina. Tejido de malla.-11: Jefe religioso musulmán. Colina artificial formada por la superposición de ruinas de edificaciones en diferentes épocas. Ocupe por completo con algo un espacio vacío.—12: Apócope de suyos. Cable con que se sujetan los buques abarloados. Coger.-13: Infusión. Óxido de plomo. Flaca.—14: Oculta. Halago fingido.—15: Guijarro. Prolongada.

VERTICALES.- 1: Nueve veces mayores. Filete de carne de vacuno.-2: Oportunidad que se ofrece para ejecutar o conseguir algo. Fruto del camueso.-3: Planta umbelífera, de raíz globosa, que se cría en lugares montañosos y umbríos del sur de España.-4: Acudirían. Instrumento pesado y grueso que sirve para pretar tierra. Molécula gramo.-5: Símbolo del níquel. Natural del Líbano. Segunda vez que se ara una tierra.-6: Orificio del recto. En el antiguo reino de Argel y otros países musulmanes, especie de juez o gobernador. Amarrando.-7: Inclinado, que tiene tendencia a algo. Calzoncillo ajustado que cubre el cuerpo desde debajo de la cintura hasta las ingles. Uno de los Grandes Lagos.—8: Símbolo del oxígeno. Repite la súplica o petición. Rallador. Símbolo del deuterio.—9: Confusión en las ideas. Aullido. Símbolo del lutecio.—10: Sufrir la acción del fuego. Formado de hueso. Alero.—11: Signo del zodíaco. Decibelio. Poseedora de algo.-12: Símbolo del cerio. Venciera. Pasad la lengua.-13: Habilidad para hacer algo. De esta manera. Está establecido en un lugar.-14: Atiborran. Mediador.-15: Átomo que, por pérdida o ganancia de uno o más electrones, adquiere carga eléctrica. Juzgara, creyera o estimara.

# SOPA DE LETRAS

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.



# **AJEDREZ**

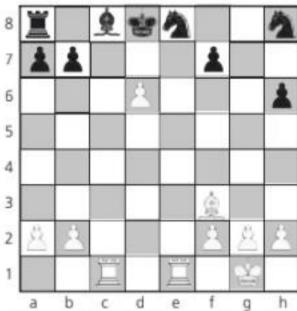

Blancas: Kikovic. Negras: Forintos. Blancas juegan y ganan.

# **JEROGLÍFICO**

- ¿Qué se fabtica en esa nave?

# **FUSIL TAJOS**

## SUDOKU

|   | 5 |   |   | 2 |   |   | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |   |   | 4 |   | 1 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 8 |   |
|   | 3 | 6 |   | 5 | 2 | 1 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 1 | 6 | 9 |   |   | 5 |   |
|   |   | 3 |   |   |   | 9 |   |   |
|   |   |   | 9 |   | 8 |   | 4 |   |
|   |   |   |   | 4 | 6 |   |   | 8 |

Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

## OLAFO EL VIKINGO POR CHRIS BROWNE





# **AUTODEFINIDO**

| QUE CON-<br>TIENEN<br>ALBUMINA<br>LLAGADO | *        | ATAÚD<br>SABE-<br>DORA | ¥                       | REBAJA<br>A PRO-<br>PORCIÓN               | Ý                                     | GORRO<br>MILITAR<br>SEÑAL DE<br>SOCORRO | *                  |
|-------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|                                           |          | '                      |                         | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \     |                                       | , ·                                     |                    |
| SALES<br>DEL ÁCIDO<br>BÓRICO<br>LENTES    | >        |                        |                         |                                           |                                       |                                         |                    |
|                                           |          |                        |                         |                                           |                                       |                                         | MALOGRO,<br>CHASCO |
| APODOS<br>MICRÓ-<br>FONO                  | >        |                        |                         |                                           |                                       | FLÚOR<br>ESTAR<br>COLGADA<br>UNA COSA   | ≯ Ÿ                |
| >                                         |          |                        |                         |                                           | PRASEO-<br>DIMIO<br>SEGURO,<br>FIABLE | > ¥                                     |                    |
| NUEVO<br>SONIDO I<br>SEMI-<br>VOCAL       | <b>*</b> |                        |                         | FALTA DE<br>BELLEZA<br>SUJETA-<br>PAPELES | <b>→</b> ¥                            |                                         |                    |
| -                                         |          |                        | ZN<br>ESTILO<br>MUSICAL | <b>≻</b> ¥                                |                                       |                                         |                    |
| ENGREÍDA<br>SÓLIDOS<br>DE REVO-<br>LUCIÓN | >        |                        | ¥                       |                                           |                                       |                                         |                    |
|                                           |          |                        |                         |                                           |                                       |                                         |                    |
| CIUDAD<br>DE JAPÓN                        | >        |                        |                         |                                           |                                       |                                         |                    |

# **SOLUCIONES**

# CRUCIGRAMA

Horizontales.-1: Nominado. Álcali.-2: Ocarina. Creerlo. -3: Naci. Odiado. Ten. -4: Usual. Once. Gen.-5: Picnic. Sarda. Ac.-6: Loa. Basto. Enano.-7: An. Paila. Ocas. N.-8: S. Hindi. Asirias.-9: Case. Prueba. VI.-10: Babosa. Aloe. Red.-11: Imán. Tell. Llene.-12: Sus. Barloa. Asir.-13: Té. Minio. Lamida.-14: Esconde. Lamedor.-15: Callao. Duadera.

Verticales.-1: Nónuplas. Bistec.-2: Ocasión. Camuesa.-3: Macuca. Habas. Cl.- Irían. Pisón. Mol.-5: Ni. Libanés. Bina.-6: Ano. Caíd. Atando.-7: Dado. Slip. Erie.-8: O. Insta. Rallo. D.-9: Cacao. Aúllo. Lu.-10: Arder. Óseo. Alar.-11: Leo. Decibel. Ama.-12: Ce. Ganara, Lamed.-13: Arte. Así. Reside.-14: Llenan, Avenidor.-15: Ion, Conside-

# **AUTODEFINIDO**

Sólo horizontales.-1: A. F. N. R.-2: Ulceroso.-3: Boratos.-4: Lunetas.-5: Motes. F.-6: Micro. Pr.-7: Neo. Fea.-8: Yod. Cinc.-9: Soplada.-10: Toroides.-11: Sap-

# AJEDREZ

1-Txc8+, Txc8; 2-d7, Rxd7; 3-Ag4+, Rd8; 4-Axc8

# **JEROGLÍFICO**

 Armarios. (ARMA; RIO; S)

| <b>SOPA DE LETRAS</b>                      | SUDOKU        |  |
|--------------------------------------------|---------------|--|
| PLIPUBAEZI                                 | 1 5 8 3 2 9 6 |  |
| ALCANTAROE                                 | 71612 4 811 5 |  |
| NAANNDRTBR                                 | 31914 7 815 2 |  |
| DIBDAAREOF                                 | 4 3 6 8 5 2 1 |  |
| E L I E C D E N C O<br>R I T R A N E B A C | 51819 1 713 4 |  |
| C T I DOMESTIC SERVICE                     | 21711 6 914 8 |  |

|            | 11518 |    |   |    |   |   |   |
|------------|-------|----|---|----|---|---|---|
| ALCANTAROE | 71612 | 4  | 8 | 11 | 5 | 3 | 9 |
| NAANNDRTBR | 31914 | 7  | 6 | 5  | 2 | 8 | 1 |
| DIBDAAREOF | 4 3 6 | 8  | 5 | 2  | 1 | 9 | 7 |
| RITRANIBAC | 51819 | 1  | 7 | 13 | 4 | 2 | 6 |
| EBAEATSELI | 21711 | Ð. | 9 | 4  | 8 | 5 | 3 |
| THETENORIA | 8 4 3 |    |   |    |   |   |   |
| OBPANDERZC | 61115 | 9  | 3 | 8  | 7 | 4 | 2 |
|            | 91217 | 5  | 4 | 6  | 3 | 1 | 8 |

# DÍA 12 de septiembre de 2024

# La suerte

| ONCE  | 9/9/2024                        |
|-------|---------------------------------|
| 75528 | Serie: 045                      |
|       | 10/9/2024                       |
| 79106 | Serie: 013<br>11/9/2024         |
| 85521 | Serie: 043                      |
|       | 5/9/2024                        |
| 15522 | Serie: <b>030</b>               |
|       | Cuponazo 6/9/2024               |
| 11072 | Serie: 011<br>Sueldazo 7/9/2024 |
| 78999 | Serie: 032                      |
|       | Sueldazo 8/9/2024               |
| 48191 | Serie: 11                       |

Mi día 11/9/2024 5 JUL 1994 Suerte: 6

# Súper ONCE 11/9/2024

Sorteo 1

5, 8, 16, 17, 20, 23, 29, 31, 38, 42, 44, 53, 54, 60, 67, 68, 70, 72, 75, 85 Sorteo 2

5, 8, 12, 15, 16, 27, 33, 34, 38, 39, 42, 46, 47, 52, 58, 69, 72, 77, 78, 83 Sorteo 3

2, 3, 23, 32, 36, 38, 40, 46, 50, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 65, 69, 72, 74, 79 Sorteo 4

1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 25, 28, 42, 45, 46, 51, 58, 59, 60, 78 Sorteo 5

1, 3, 13, 16, 18, 33, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 53, 55, 64, 75, 83, 84, 85

| 11/9/2024 |
|-----------|
| 786       |
| 135       |
| 828       |
| 685       |
| 503       |
|           |

# Euro Jackpot 10/9/2024

7-10-31-41-46 Soles: 1 y 5

Eurodreams 9/9/2024 03-06-09-18-22-27

11/9/2024

03-06-09-18-22-27 Sueño: 3

Bonoloto

| 02-15-28-38-39-48   |            |
|---------------------|------------|
|                     | C: 37-R: 2 |
| Euromillones        | 10/9/2024  |
| 06-29-46-47-48      |            |
| El millón: GJR51470 | E:2y9      |
|                     | 6/9/2024   |
| 12-14-34-41-47      |            |
| El millón: GJG51670 | E:3y4      |
| La Primitiva        | 9/9/2024   |
| 27-31-33-34-40-46   | C: 47 R: 5 |
| Joker: 6 024 829    |            |
|                     | 5/9/2024   |
|                     |            |

| 05-09-12-16-22-39 | C: 04 R: 8 |
|-------------------|------------|
| Joker: 3 724 184  |            |
|                   | 7/9/2024   |
| 01-10-12-23-33-41 | C: 40 R: 6 |
|                   |            |

Joker: 0 445 498 **El Gordo** 8/9/2024

03-06-10-38-51 Clave: 3
SE RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

# Probables rachas de viento muy fuertes

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Elaboración propia.

Gran Canaria: En el norte, cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles. En el resto de zonas, poco nuboso. Pocos cambios en las temperaturas. Alisio moderado, que soplará fuerte en la cumbre, sudeste y noroeste, donde son probables rachas muy fuertes. Fuerteventura y Lanzarote: Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado a partir del mediodía. Temperaturas sin cambios. Alisio moderado a fuerte, con alguna racha puntualmente muy fuerte. Tenerife: En el norte, cielos nubosos, con probabilidad de lluvias débiles. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Alisio moderado, que soplará fuerte en el suroeste del área metropolitana, la vertiente sudeste y extremo noroeste, donde son probables rachas muy fuertes. La Palma, La Gomera y El Hierro: En el norte, cielos nubosos y probabilidad de lluvias débiles. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado, que será fuerte en cumbres y vertientes este y noroeste, con probables rachas muy fuertes.



#### El mar

N o NE 6 arreciando a 7 mar adentro en costas oeste y sureste. Fuerte marejada aumentando localmente a gruesa mar adentro en costas oeste y sureste. En costa norte, N 3 o 4 y marejada o fuerte marejada. En costas sur y suroeste, Variable 1 a 4, brisas, marejadilla o marejada.

#### Crepúsculo Mareas Martes 17 de septiembre, luna HORARIO ALTURA MATUTINO VESPERTINO llena; martes 24 de septiembre, NÁUTICO 6.55 h. PLEAMAR 8.35 h. - 21.14 h. 1.85 - 1.75 21.02 h. cuarto menguante; martes 2 de BAJAMAR 1.54 h. - 15.18 h. 1.16 - 1.15 7.23 h. 20,35 h. octubre, luna nueva; jueves 10 de CIVIL octubre, cuarto creciente. La Palma Lanzarote Próximos días 270-200 0 250-200 1 Viernes 250 - 220 0 La Gomera Sábado 240 - 210 0 @ Tenerife Domingo Fuerteventura 260-200 240 - 200 Gran Canaria El Hierro 240-210 Lunes 210-170 240 - 200 0 0

# **GUARDIA DE 24 HORAS**

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

- C/ Tenerife, 14 Paseo de las Canteras -Junto Mercado Puerto, 928469355
- C/ Perojo, 42 Esq. Murga. 928366644
   Avda.Pintor Felo Monzón, 33 Cerca del C.C. Siete Palmas. 928424154
- C/ León y Castillo, 280 Junto a la Clínica Santa Catalina. 928248625

# GRAN CANARIA

Agaete: C/ La Concepción, 9 (Casco Urbano). 928898219

Agüimes-Ingenio: Avda. Polizón, 75 - Playa de Arinaga - Agüimes. 928180414 (Hasta las 22.00 horas). C/ León y Castillo, 8 - Ingenio. 928781576

Arucas: C/ Alcalde Suárez Franchy, 21. 928601491

Firgas: (Hasta las 22.00 horas). Pasaje Las Margaritas - Cambalud. 928623104 Gáldar-Guía: C/ Luján Pérez, 17 - La Atalaya (Guía). 928881747

(Hasta las 22.00 horas). Carretera General de Sardina - Km. 5, Núm. 83 - Semiesquina calle Los Llanos, núm. 1 - Sardina del Norte (Gáldar). 928881426



La Aldea de San Nicolás: C/ Alfonso XIII,

número 42. 928890076 Mogán: C/ Alonso Quesada, número 1 -Arguineguín. 928736838

Moya: C/ Miguel Hernández, núm. 14. 928620501

San Bartolomé de Tirajana: Avda. de Francia, esq. Avda. Alemania. 928761078 San Mateo: C/ Cifuentes, nº 8. 928661480 Santa Brígida: Carretera del Centro, 136 -El Monte, 928350193

Santa Lucía de Tirajana: Avda. de Canarias, 185 - Vecindario. 928750599
Santa Lucía de Tirajana (casco): (Hasta

Santa Lucía de Tirajana (casco): (Hasta las 22.00 horas). C/ Maestro José Enrique Hernández González, 12. 928798359 Tejeda-Artenara: C/ Domingo Guerra Navarro, 25 - Tejeda. 928666072

Telde: C/ León y Castillo, número 17. Teror: C/ Nueva, número 2. 928630177 Valleseco: C/ León y Castillo, núm. 22 Valsequillo: Avda. Los Almendros, núm. 18 - La Barrera. 928570012

LANZAROTE

El sol

La luna

FASES

Sale a las 7.46 horas.

Sale a las 16.13 horas.

Se pone a las 1.21 horas.

Se pone a las 20.11 horas.

Arrecife: C/ Coronel Capaz, 36 - Altavista. 928812854 Tías: Avda. de las Playas, n. 1.Puertos del

Carmen. 928515588 Yaiza: Avda. Archipiélago, 1 - CC Punta Limones - L 13. 928349022

**Haría:** (Hasta las 22.00 horas). C/ La Hoya, 10. 928835027

Teguise: (Hasta las 22.00 horas). Avda. Islas Canarias, 13 - Costa Teguise 928826130

Tinajo-San Bartolomé: (Hasta las 22.00 horas). C/ Navío s/n - C.C. Deiland - Playa Honda. 928820083

# FUERTEVENTURA

Caleta de Fuste: Local B1 del C.C. El Castillo, Avda. El Castillo. 928163160 La Oliva: C/ Hibisco, 1 - CC Campanario -Local 81-82. 928866386

Morro Jable-Jandía: Montaña de la Muda, 6 - Esquinzo. 928544267

Puerto del Rosario: C/ Comandante Díaz Trayter, 82 - El Charco. 928861013 Tuineje-Gran Tarajal: C/ Atis Tirma, 8 -Gran Tarajal. 928870839

# Atentos a...

### **EL HORMIGUERO 3.0**

20:45 Antena 3

El programa pone el broche a la semana con la visita de lujo del futbolista Lamine Yamal, campeón de Europa con la selección española y delantero del FC Barcelona.

### LA VÍCTIMA PERFECTA

21:00 h. Paramount [★★]
►Suspense. 2011. Reino Unido.
Dirección: Antti Jokinen. Intérpretes: Hilary Swank, Jeffrey
Dean Morgan, Lee Pace, Christopher Lee. 91 min. Color.

■ Juliet es una joven doctora que está pasando por un mal momento personal. Para dar un nuevo rumbo a su vida, se instala en un cómodo apartamento de Nueva York. Sin embargo, pronto empieza a sospechar que no está sola en su nueva casa.

## ASALTO AL TREN DEL DINERO

21:30 h. Be Mad [★★]
►Acción. 1995. Estados Unidos.
Dirección: Joseph Ruben. Intérpretes: Wesley Snipes, Woody
Harrelson, Jennifer López, Robert
Blake. 110 min. Color.

■ Dos policías de seguridad del metro de Nueva York, cansados del trabajo rutinario y mal retribuido, deciden hacer realidad su sueño: asaltar lo que ellos mismos controlan, el tren encargado de recoger todo el dinero del suburbano neoyorquino.

# **POR ENCIMA DE LA LEY**

21:30 h. laSexta [★★]
►Acción. 1988. Estados Unidos. Dirección: Andrew Davis.
Intérpretes: Sharon Stone, Henry
Silva, Steven Seagal, Pam Grier,
Daniel Faraldo. 99 min. Color.

Nico, hijo de italianos que emigraron a los Estados Unidos, estudia artes marciales en China cuando es reclutado por la CIA.

# LA FAMILIA PERFECTA

21:45 h. Antena 3 [★★]
►Comedia. 2021. España.
Dirección: Arantxa Echevarria.
Intérpretes: Belén Rueda, José
Coronado. 110 min. Color.

■ Lucía cree llevar una vida modélica y tenerlo todo bajo control. Desde que se casó, volcó todos sus esfuerzos en el cuidado de su familia, hasta conseguir lo que para ella es el ideal de una familia perfecta.



# **AS BESTAS**

21:50 h. La 1 [★★★]
►Thriller. 2022. España, Francia.
Dirección: Rodrigo Sorogoyen.
Intérpretes: Marina Foïs, Denis
Ménochet, Luis Zahera, Diego
Anido. 137 min. Color.

■ Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hace que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.

# La1

05.00 Telediario matinal 07.00 La hora de La 1

09.40 Mañaneros

13.00 Cerca de ti

13.10 Ahora o nunca verano

14.00 Telediario 1 14.50 Telecanarias 1

15.10 Ecominuto

15.15 El tiempo

15.30 Salón de té La Moderna

16.30 La Promesa

17.30 El cazador stars

Concurso presentado

por Gorka Rodríguez

18.30 El cazador

19.30 Aquí la Tierra 20.00 Telediario 2

20.40 La Revuelta Presentado por David Broncano



#### 21.50 Nuestro cine 'As Bestas'

Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hace que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno

#### 00.00 Cine

#### 'Bajocero'

Invierno. Noche cerrada. Bajo cero. En una carretera despoblada, un furgón de traslado de presos es brutalmente asaltado. Martin, el policia que lo conduce, consigue sobrevivir y atrincher-

arse dentro del cubiculo 01.40 La noche en 24 horas

# La 2

05.00 La 2 express 05.05 Arqueomanía 05.30 Inglés online TVE

06.25 Zoom tendencias 06.40 Zoom tendencias

07.15 El año salvaje en África 08.00 Pueblo de Dios Salamanca transformada

08.30 Aqui hay trabajo

08.55 La aventura del saber 09.55 Documenta2

09.55 Agatha Christie: la reina del misterio

10.45 Al filo de lo imposible 11.15 Las rutas D'Ambrosio

12.10 Mañanas de cine

'Sam Whiskey'

13.45 Curro Jiménez 14.45 Saber v ganar 15.30 Grandes documentales 15.30 Del amanecer al

crepúsculo 17.05 Documenta2

17.05 La ciencia de las emociones 18.00 Grantchester

19.35 Telecanarias

19.55 Somos 8 20.30 Cifras y letras



21.00 ¡Cómo nos reímos!

Leo Harlem, Pocos humoristas han irrumpido con tanta fuerza en los últimos años como el protagonista de esta entrega: Leo Harlem, El programa repasa los mejores momentos de su larga carrera, con sketches, personajes y monólogos rescatados del Fondo Documental de RTVE

23.00 LateXou con Marc Giró 00.10 Cine

'Helmut Newton: lo malo y lo bello'

# Antena 3

05.00 Ventaprime 05.15 Noticias de la mañana

Presentado por Manu Sánchez, Marina Monzón y Noor Ben Yessef

07.55 Espejo público 12.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

12.45 La ruleta de la suerte 14.00 Antena 3 Noticias 1

Presentado por Sandra Golpe

14.30 Deportes 14.35 El tiempo

14.45 Sueños de libertad 16.00 Y ahora Sonsoles

19.00 Pasapalabra 20.00 Antena 3 Noticias 2 20.30 Deportes

20.35 El tiempo 20.45 El hormiguero 3.0



#### 21.45 El peliculón 'La familia perfecta'

Lucía cree llevar una vida modélica y tenerlo todo bajo control. Desde que se casó, volcó todos sus esfuerzos en el cuidado de su familia, hasta conseguir lo que para ella es el ideal de una familia perfecta. Sin embargo, todo comienza a derrumbarse el día que aparece Sara, la novia de su hijo; una chica joven, libre y deslenguada, y con ella, una familia política muy diferente a la que Lucía siempre soñó para su hijo. A partir de ese momento, Lucía descubre que la familia perfecta no era exactamente lo

que ella pensaba 00.10 Cine

'Lo contrario al amor' 02.00 The Game Show

# Cuatro

06.00 Love Shopping TV Cuatro 06.30 ¡Toma salami!

06.35 ¡Toma salami! 07.25 Callejeros viajeros

Lisboa y Canales de Venecia 09.30 Viajeros Cuatro

Nápoles (T1). 10.30 En boca de todos Presentado por Nacho Abad

13.00 Noticias Cuatro

Presentado por Alba Lago. 13.55 ElDesmarque Cuatro Presentado por Manu Carreño

14.10 El tiempo 14.30 Todo es mentira

Programa de humor presentado por Risto Mejide 17.00 Lo sabe, no lo sabe

Concurso presentado por Xuso Jones.

18.00 ¡Boom! Concurso presentado por Christian Gálvez

19.00 Noticias Cuatro Presentado por Diego Losada y Mónica Sanz

19.45 ElDesmarque Cuatro Presentado por Ricardo Reyes 20.00 El tiempo



21.50 Horizonte

Presentado por Iker Jiménez. Con la colaboración de Carmen Porter. 00.50 ElDesmarque madrugada Presentado por Ricardo Reyes

01.35 The Game Show Presentado por Sofía del Prado.

Marc Vila y Gemma Manzanero 02.20 En el punto de mira Comida congelada y agua del grifo y COVID-19: la casa ideal 04.30 Puro Cuatro

# Tele 5

05.10 Reacción en cadena Concurso presentado por Ion Aramendi

06.00 Informativos Telecinco

07.55 La mirada crítica Presentado por Ana Terradillos. Con la colaboración de Antonio Texeira y Jano Mecha

09.30 Vamos a ver 14.00 Informativos Telecinco 14.30 ElDesmarque Telecinco

14.40 El tiempo 14.45 El diario de Jorge Presentado por Jorge Javier

16.30 TardeAR

Vázguez

19.00 Reacción en cadena Concurso presentado por Ion Aramendi

20.00 Informativos Telecinco 20.30 ElDesmarque Telecinco 20.45 El tiempo



20.50 Gran Hermano

Presentado por Jorge Javier Vázguez. Un grupo de personas anónimas

que, en principio, no se conocen entre si afronta el reto de convivir en la misma casa, mientras todos sus movimientos son captados por las cámaras del programa

01.00 Gran Madrid Show Programa de entretenimiento

dedicado al juego 01.25 Gran Hermano: resumen

diario

Programa en el que se ofrece un resumen de lo sucedido diariamente en el reality show Gran Hermano

02.00 El horóscopo de Esperanza Gracia

# La Sexta

05.00 Minutos musicales 05.30 Ventaprime

06.00 Previo Aruser@s

08.00 Aruser@s Presentado por Alfonso Arús. Con la colaboración de Angie

Cárdenas, Patricia Benítez, Marc Redondo, Tatiana Arús, Alba Gutiérrez, Arthur Arús, Rocio Cano, Hans Arús y Marc Llobet

10.00 Al rojo vivo 13.30 La Sexta noticias

1ª edición 14.15 Jugones

14.30 La Sexta meteo 14.45 Zapeando

16.15 Más vale tarde 19.00 La Sexta noticias

2ª edición 20.00 La Sexta Clave

20.20 La Sexta meteo 20.25 La Sexta deportes



# 21.30 El taquillazo

'Por encima de la ley' Nico, hijo de italianos que emigraron a los Estados Unidos, estudia artes marciales en China cuando es reclutado por la CIA. Años más tarde, casado y con un hijo, Nico se convierte en uno de

los policías más duros de Chicago 23.50 Cine

'Glaciación 2012'

Una erupción volcánica en Islandia redirige un glaciar hacia Norteamérica. Una familia debe escapar de la Edad de Hielo

01.25 Pokerstars Emisión de los mejores eventos

de póquer 02.15 Play Uzu Nights

# TV Canaria

06.00 Sucedió en Canarias.

El sueño autonómico 07.05 Lavadoras de texto

07.10 Asi somos 07.45 Buenos días, Canarias

11.00 Cine

'El sueño de Paula' 12.50 Hotel El Balneario

13.45 Hecho asi 13.50 Cuánto hemos cambiado

13.55 ¡Toda una vida! 2

5 años contigo 14.30 Telenoticias 1

15.10 El tiempo 1 15.15 TN Deportes 1

15.30 Cógeme si puedes

16.30 Cine

'La magia del chocolate' 18.20 Hecho así

18.50 Videoclip Tu luz,

25 años contigo

19.00 Bajada del altar

Cristo de Telde 20.30 Telenoticias 2

21.10 El tiempo 2

21.15 TN Deportes 2 21.35 ¡Toda una vida!



22.10 Cine

'Million Dollar Baby'

Maggie Fitzgerald es una joven que quiere triunfar en el boxeo. Frankie Dunn es un entrenador que ha dirigido a algunos de los más grandes púgiles y que ahora regenta un gimnasio junto a su amigo Scrap, donde acaba

conociendo a Maggie 00.30 Amaro Pargo, Entre la

02.00 Cógeme si puedes

leyenda y la historia 01.25 Hecho asi



DIARIO DE LAS PALMAS

Alcalde Ramírez Bethencourt, 8. 35003 Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono: 928 479 400





# Miel, limón & vinagre

# David Broncano

PRESENTADOR DE 'LA REVUELTA' DE RTVE



José María de Loma

# Viva el 'zapping'

David Broncano es la viagra de TVE, su misión (algunos vaticinaban sumisión) será la de levantar la audiencia de la pública en el prime time, y antes, compitiendo con otros machos alfas de la televisión: Pablo Motos, Carlos Latre y el Wyoming. Este lunes se estrenó su espacio, La Revuelta. Que no es La Resistencia, pero casi.

Ya lo dijo la propia cuenta del programa en la red X: «Creían que íbamos a hacer otro programa pero no sabemos». El no sabemos, con mayúsculas, que es como gritar. En este caso, gritar tus principios, tu tozudez, tu autenticidad pero también tu incapacidad de adaptación. Que eso es la inteligencia: la capacidad de adaptación a las condiciones nuevas. La Revuelta es algo auténtico pero, vete a saber, en teoría, en teoría, minoritario, muy plúmbeo a ratos, gamberro pero dentro de un orden, subversivo de andar por casa. Su misión es contrarrestar a Pablo Motos y llegar a una gran audiencia todas las noches. La del estreno, el de Antena 3 se trajo nada menos que a Victoria Federica y ahí quedó un poco retratado el duelo, dado que, mientras, Broncano entrevistaba a un surfista ciego, Aitor Francesena, que perdió un ojo a los 14 años por un glaucoma y el otro por el golpe de una ola en 2012, y que fue lo mejor del programa, aunque al final se pusieran los dos un poquito pesaditos y redundantes. Ese tramo captó una gran audiencia en Euskadi. La segunda noche, vuelco. Broncano ganó a Motos. Hostia, tú.

Solemnemente muchos dicen que ahí, en esa pugna, están las dos Españas, con lo cual se ve lo necesitado que está el país de una

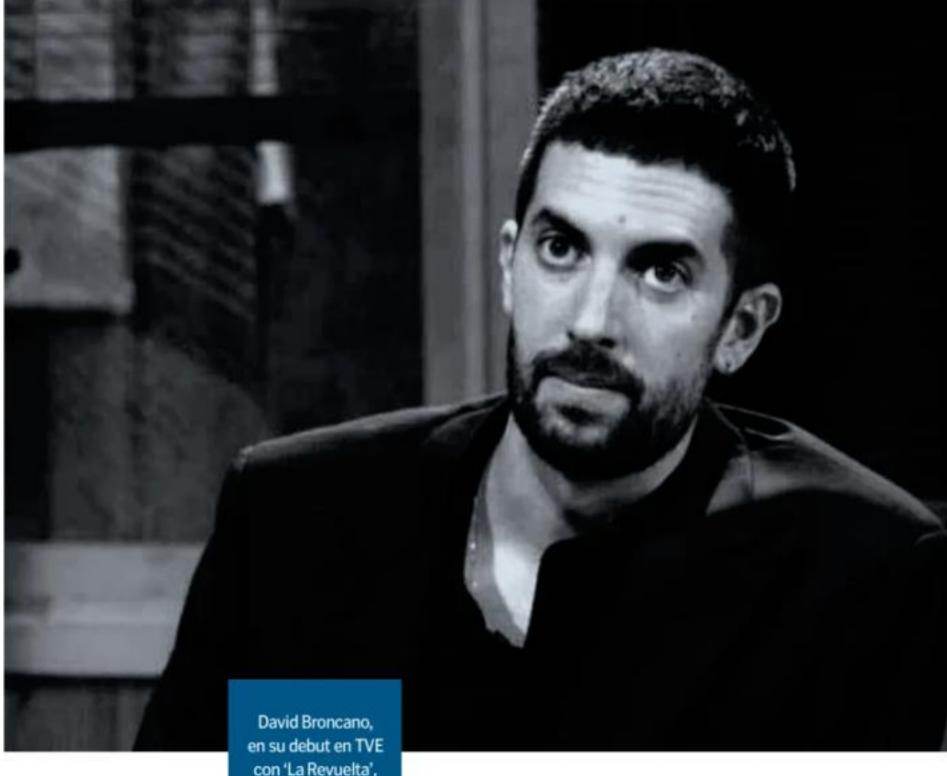

tercera vía, por mucho que si hay que elegir, las simpatías de este cronista se vayan más por la historia de superación del vasco y el oleaje que por la influencer aristócrata.

Tercera vía y hasta una cuarta y quinta. Me quedo con First Dates. Ahí sí que hay pasión y celos, o sea, política, vida, poder. Conquista. Más que atraer a esos jóvenes que ya no ven televisión convencional, Broncano podría cautivar a público que jamás se acercaría a

determinados canales y convertirse, más allá de la audiencia que tenga, en una suerte de elemento contrarrestador de la ñoñez, el oficialismo, la consigna y la telenovela. Va a hacer

más por la imagen de TVE que por su audiencia. O eso pensábamos. Broncano es como ponerle un neumático nuevo (uno solo de cuatro) a un coche que anda bien pero renquea a veces.

programa

gamberro

pero dentro

de un orden.

RTVE

El hombre de moda, que protagoniza hoy esta sección, es un an-

daluz nacido en Galicia, que picoteó varias carreras como Publicidad y Física sin terminar ninguna y que se estrenó en el espectáculo haciendo monólogos en Paramount Comedy. Ha hecho radio, tiene un hermano músico, un físico de baloncestista y una estudiada pose de embobamiento, a veces, que lo hace un magnífico escuchante. Se nota en las entrevistas. De una audiencia de 58.000 personas que tenía algunas noches en Movistar ha pasado a un canal emblemático y generalista al que se ha traído a todo su equipo. No tiene dos hormigas, pero sí a dos músicos de ingenio guadianesco, a dos imitaciones como de peluche y a un troupe insulsa y con códigos que mucha gente no entiende.

El programa aburre a ratos y comenzó con un buen intento de mearse en todo, en la oficialidad y la política, aludiendo a Sánchez y a una supuesta operación política impulsada desde la Moncloa para llevarlo a Prado del Rey, que ni siquiera es Prado del Rey, es un teatro de la Gran Vía donde se graba el programa, lo que lo dota de un aire distinto y desenlatado. Un late night que empieza a emitirse cuando aún hay zangolotinos en la preadolescencia luchando contra los macarrones y manchando la tableta de tomate mientras la tele habla sola. Broncano, de 39 años, con tres Premios Ondas, no ha hecho más que empezar su andadura en la pública, que tiene sus vértices de impertinencia en la mañana, Silvia Intxaurrondo (bendita impertinencia periodística) y en él mismo por la noche. Se ha estrenado con un datazo, 17% de share en la primera entrega (El Hormiguero, 23) y más de dos millones de espectadores, muchos de ellos jóvenes. En la segunda (Javier Cámara con Motos y Nawja Nimri con Broncano en duelo de tartamudeos) se impusieron los de La Revuelta. Lo más difícil, como en un periódico, no es sacar el primer número; es seguir trabajando en el segundo y el tercero... La campaña de expectativas ha sido brutal y exitosa, basta saber si se afianza o se desmorona. Pobre Carlos Latre. Nadie le echa cuentas. Para una vez que no quiere imitar a nadie. Desde el hoyo del share mira cariacontecido.







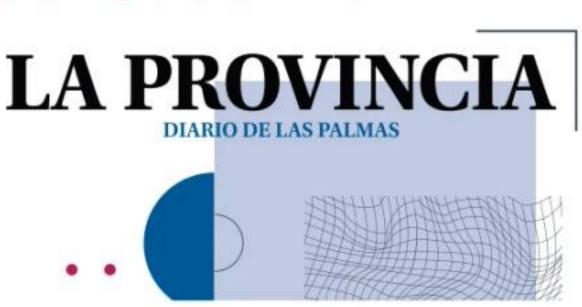